#### deportes

Boca, eliminado: una roja a los 12 segundos y caída por penales

Tras la rápida expulsión de Advíncula perdió 2-1 con Cruzeiro, y en los tiros falló Merentiel y quedó afuera de la Sudamericana.





# LANACION

VIERNES 23 DE AGOSTO DE 2024 | LANACION.COM.AR

# El Senado aprobó una suba de las jubilaciones y Milei anticipó que la va a vetar

OTRO REVÉS. Pro, la UCR y el kirchnerismo reunieron dos tercios contra el Gobierno

La oposición en el Senado logró sancionar ayer con dos tercios de los votos la ley que recompone en un 8,1% los haberes jubilatorios y que contiene una nueva fórmula de actualización, sin acuerdo con el Gobierno.

Se trata del tercer revés parla-

una semana, tras el rechazo de los diputados al DNU de los gastos reservados de la SIDE y la pérdida del control de la comisión que supervisa los servicios de inteligencia.

Los cambios en las jubilaciones desafían el equilibrio fiscal del presidente Javier Milei, quien ayer ramentario que el oficialismo sufre en tificó su intención de vetarla.

Tras más de cinco horas de debate, el Senado le dio luz verde al proyecto en general, con 61 votos a favor, 8 negativos y ninguna abstención. Con un dato adicional de impacto político: todos los senadores de Pro, salvo la cordobesa Carmen Álvarez Rivero, acompañaron el proyecto opositor. Página 10

#### **EL ESCENARIO**

La ampliación del antimileísmo

Claudio Jacquelin Página 13



María Cantero y sus abogados, al retirarse del juzgado, ayer, en los tribunales de Comodoro Py

# Cantero reconoció que Fabiola Yañez le había dicho que Fernández la golpeaba

JUSTICIA. La exsecretaria privada declaró como testigo en la causa por violencia de género

María Cantero, la histórica secretaria de Alberto Fernández, declaró en la causa promovida por Fabiola Yañez contra el expresidente por violencia de género. En su declaconfirmó la validez de los chats de

2021 en los que Yañez le contó que sufrió agresiones, y ratificó que le confió que recibía golpes "periódicamente".

Cantero dijo que conoce a Alración, de casi tres horas, Cantero berto Fernández desde hace 35 años, y que Yañez le mandó a su

celular las fotos y los mensajes. También precisó que Yañez le envió las fotos con el ojo golpeado y los moretones en los brazos que se difundieron públicamente. "Me sorprendieron muchísimo", agregó. Página 14

La defensa del expresidente intentó frenar la declaración Hernán Cappiello

Página 15

### Kamala Harris ya es candidata y busca frenar a Trump

EE.UU. La vicepresidenta aceptó su nominación en la convención demócrata

CHICAGO (De nuestro corresponsal).- Ante una convención nacional extasiada por su nominación y con un potente discurso, Kamala Harris aceptó anoche en Chicago la candidatura presidencial del Partido Demócrata y marcó el rumbo para su contienda con el republicano Donald Trump por la Casa Blanca y el futuro del país, en lo que es la consagración de un ascenso político nunca visto en la historia de Estados Unidos. Página 2

#### DESDE ADENTRO

#### Caputo, a la espera de los dólares y del rebote

Florencia Donovan -PARA LA NACION-

1 Gobierno está recibiendo algunos datos de actividad permiten ilusionarse con que lo peorya pasó. "El interior empieza a traccionar-aseguran en Economía-. En toda recuperación sin anabólicos, la mejora empieza por el interior. Ya en julio hubo indicadores que andaban mejor y agosto viene todavía mejor que julio", agregan. Continúa en la página 19

#### Rechazaron el pedido de Grassi para quedar libre

RESOLUCIÓN. El sacerdote condenado por abusar de dos menores deberá cumplir la pena de 15 años hasta mayo de 2028 Página 26

## **EL MUNDO**

Edición de hoy a cargo de **Pablo Gaggero** www.lanacion.com/mundo | @LNmundo | Facebook.com/lanacion LNmundo@lanacion.com.ar

#### La carrera hacia la Casa Blanca | LA CONSAGRACIÓN DE UNA FÓRMULA

# Harris aceptó la nominación con un potente llamado a la unidad del país

En un electrizante discurso en el cierre de la convención nacional en Chicago, la candidata demócrata que enfrentará a Trump en noviembre pidió "dejar atrás la amargura, el cinismo y las batallas divisorias del pasado"



Kamala Harris, anoche, en el inicio de su discurso, en Chicago

KEVIN DIETSCH/GETTY

#### Rafael Mathus Ruiz CORRESPONSAL EN EE UU.

CHICAGO.— Kamala Harris aceptó anoche la candidatura presidencial del Partido Demócrata ante una convención partidaria extasiada con su nominación y marcó el tono para su contienda con Donald Trump por la Casa Blanca –una pelea que se definirá voto a voto– al proponer "dejar atrás la amargura, el cinismo y las batallas" del pasado para trazar "un nuevo camino" en un enérgico discurso que coronó un ascenso político nunca visto en la

"Con estas elecciones, nuestra nación tiene una oportunidad preciosa y fugaz de dejar atrás la amargura, el cinismo y las batallas divisorias del pasado. Una oportunidad de trazar un nuevo camino hacia adelante. No como miembros de un partido o facción, sino como norteamericanos", afirmó.

El discurso de Harris, el más im-

portante de su carrera política, entrelazó su historia personal –que incluyó un profundo tributo a su madre– con sus primeros pasos como fiscal, su camino hacia la nominación presidencial y su visión para el país.

Harris buscó capitalizar una oportunidad única para copar el espacio estelar del prime time televisivo y llegar a millones de norteamericanos en sus hogares con su mensaje y su visión para el país, y marcar un contraste con Trump cuando faltan apenas 74 días para las elecciones presidenciales del próximo 5 de noviembre.

Ante un país profundamente dividido que avanza hacia una campaña de demolición, Harris ensayó un llamado a la unidad para ampliar su coalición de votantes con la promesa de ser una presidenta "para todos".

"Sé que esta noche hay personas de diversas opiniones políticas que nos están viendo. Y quiero que sepan: prometo ser una presidenta para todos los estadounidenses", les dijo, en un llamado a la unidad tradicional durante las campañas presidenciales.

"Seré una presidenta que nos una en torno de nuestras más altas aspiraciones. Una presidenta que lidere y escuche. Que sea realista. Práctica. Y tenga sentido común. Y que siempre luche por el pueblo estadounidense. Desde los tribunales hasta la Casa Blanca, ese ha sido el trabajo de mi vida", afirmó.

#### Un giro histórico

La nominación de Harris puso punto final a un giro político inédito en la historia política de Estados Unidos que comenzó, hace apenas dos meses, con el debate entre el presidente Joe Biden, y Trump, otra vez candidato presidencial de los republicanos.

Tras su desastroso desempeño, Biden perdió la confianza del partido para ser su abanderado, y jamás lo"Seré una presidenta que nos una en torno de nuestras más altas aspiraciones. Una presidenta que lidere y escuche. Que sea realista. Práctica. Y tenga sentido común"

"Veo un Estados
Unidos en el que nos
aferramos a la creencia
valiente que construyó
nuestra nación. Que
inspiró al mundo. Que
aquí, en este país, todo
es posible. Nada está
fuera de nuestro
alcance"

gró recuperarla. Sin apoyo interno, el presidente decidió dar un paso al costadoy respaldar a Harris, que rá-

cratas detrás de su candidatura.

La vicepresidenta se convirtió en
la primera mujer afroamericana

–su padre es jamaiquino, y su madre, india– en acceder a la candidatura presidencial, sin haber ganado
una sola primaria.

pidamente logró arriar a los demó-

"Estados Unidos, el camino que me ha traído hasta aquí en las últimas semanas ha sido sin duda inesperado, pero no soy ajena a los viajes improbables", reconoció Harris.

El piso del estadio se pintó de blanco para el discurso de Harris porque miles de mujeres vistieron ese color, un símbolo del movimiento feminista para acceder al derecho al voto que abrió el camino a la participación de las mujeres en la política.

"Compatriotas estadounidenses, amo a nuestro país con todo mi coLA NACION | VIERNES 23 DE AGOSTO DE 2024

razón. Adondequiera que voy, en cada persona que conozco, veo una nación lista para avanzar. Lista para el siguiente paso en el increíble viaje que es Estados Unidos", dijo la nueva candidata de los demócratas.

"Veo un Estados Unidos en el que nosaferramos a la creencia valiente que construyó nuestra nación. Que inspiró al mundo. Que aquí, en este país, todo es posible. Nada está fuera de nuestro alcance", remarcó.

Kamala Harrís llegó al cierre de la convención con la misión de darle sustento a toda la energía y el entusiasmo que se palpó en Chicago durante los últimos días, y de evitar que termine por convertirse en una burbuja que explote antes de la elección presidencial del 5 de noviembre.

#### Impulso renovado

Durante los últimos cuatro días, los demócratas no ocultaron su algarabía por el histórico giro político que provocó la salida de Biden de la carrera presidencial, y ahora miran a los próximos comicios con una dosis renovada de esperanza. Harris también se enfrentaba al desafío de brindar detalles sustancias sobre las políticas que planea implementar si llega a la Casa Blanca, una pata todavía desdibujada de su campaña.

Las últimas encuestas parecen darle la razón al entusiasmo del oficialismo: la popularidad de Harris dio un salto desde que se convirtió en la nueva abanderada de los demócratas.

Gallup le dio un respaldo del 47% entre los norteamericanos en su último sondeo, el nivel más alto desde que juró como vicepresidenta en enero de 2021. Y entre los demócratas registró un apoyo casi unánime: un 93% tiene una opinión favorable.

Nancy Pelosi, una de las figuras de la convención luego de haber sido señalada como la principal artífice de la brutal campaña de presión sobre Biden que terminó con su salida, dijo en un encuentro con la prensa extranjera que, quizás, Biden podría haber llegado a ganar. Pero la campaña de Harris ya es "más exitosa", indicó.

"El presidente podría haber sido capaz de ganar. Creo que la exuberancia, el entusiasmo, el voluntariado, los pequeños donantes de este nuevo enfoque, de esta nueva campaña, harán que sea una campaña más exitosa", dijo Pelosi ante una pregunta de LA NACION. "No necesariamente con un candidato mejor que el clima, sino una campaña más sobre el futuro y que atraiga a muchos más voluntarios y votantes", afirmó la presidenta emérita de la Cámara de Representantes, máxima operadora demócrata.

La última jornada quedó despejada de oradores de alto perfil, que quedaron concentrados en los tres días previos, para allanarle el escenario a Harris. Un rumor, sin embargo, arreció en la arena y se llevó toda la atención en las horas previas al discurso: Beyoncé, que le cedió su canción "Freedom" a la campaña democrata, preparaba una aparición sorpresa para apuntalar a Harris. Un broche de oro. Pink, a quien se vio haciendo una prueba de sonido antes de que arrancara el programa oficial, también sumó glamour al cierre de una fiesta que dejó a los delegados demócratas con el pecho inflado, y la tarea de intentar volver a hacer historia.

# Ser mujer puede ahora ser un activo y no un problema para la campaña demócrata

EL ESCENARIO

Jennifer Medina THE NEW YORK TIMES

a primera vez que Kamala Harris se postuló para la
presidencia, en 2019, a ella
y a las otras pocas candidatas
que competían para ser la primera presidenta de Estados Unidos
las perseguía la misma pregunta:
¿una mujer puede ganar?

Apenas tres años antes, Hillary Clinton había perdido frente a Donald Trump después de una campaña que ella y sus defensores consideraron plagada de misoginia y de sexismo, así que los demócratas debatieron acaloradamente durante meses si debían intentar quebrar otra vez la barrera de género. Esta vez, sin embargo, todas esas dudas fueron abolidas.

Montados en una ola de optimismo y encuestas para arriba,
entre los demócratas existe el amplio consenso de que la identidad
de mujer negra de Harris es uno
de sus mayores activos de campaña, y las entrevistas a destacadas
dirigentes del Partido Demócrata
revelan una asombrosa confianza
en que desde la derrota de Clinton,
el clima político, las tácticas y la
percepción de los votantes sobre la
forma de gobernar han cambiado
en favor de las mujeres.

"La gente ya llegó al lugar en el que puede realmente imaginar a una mujer como presidenta", dice la senadora demócrata Amy Klobuchar, que también fue precandidata en 2019, como Harris. "Hoy por hoy, miran a Kamala Harris y se dicen: 'Sí, es presidenciable'".

Ese optimismo tiene datos que lo respaldan: la multitudinaria Marcha de las Mujeres que se realizó el día después de la investidura de Trump movilizó a todo un universo de organizaciones que apoyan las candidaturas femeninas, lo que a su vez en las legislativas de 2018 contribuyó a generar una ola histórica de mujeres elegidas para ocupar bancas en el Congreso.

Además, como primera vicepresidenta de Estados Unidos, Harris
ya rompió una vez la barrera de género. La ex primera dama Michelle Obama dijo en la Convención
Demócrata que "las condiciones
están dadas", dando a entender
que esta vez no hay lugar para las
excusas. "No podemos permitirnos el infantilismo de preguntarnos eternamente si este país está
dispuesto a elegir a alguien como
Kamala, en vez de hacer todo lo
posible para que alguien como
Kamala sea elegida", agregó.

Sin embargo, algunas dirigentes reconocen que ese optimismo tiene matices de negación. Harris ya ha enfrentado críticas sexistas sobre su apariencia, su risa y su familia. Y a pesar del entusiasmo por su repentina candidatura, las encuestas muestran que la carrera es muy reñida. Para algunos demócratas, esta vez la preocupación no es si una mujer puede ganar, sino qué pasa si Harris pierde.

"Es algo que realmente me asusta personalmente: si pierde, por más que no tenga ningún susten-



Harris hizo anoche un fuerte llamado a la unidad en su discurso

SCOTT APPLEWHITE/AP

El clima político y la percepción de los votantes cambiaron en favor de las mujeres

#### Hillary Clinton y Harris representan diferentes eras del feminismo

to en la realidad, ni un solo gramo de evidencia o de datos, se dirá que perdió porque es una mujer, una mujer negra, una mujer de color", dice Amanda Litman, cofundadora de Run for Something, una agrupación que ayuda a mujeres que quieren postularse para un cargo. "Si pasa eso, la próxima vez será todavía mucho más difícil".

Ayanna Pressley, legisladora demócrata por Massachusetts, elegida por primera vez en 2018, señala que Harris claramente está sabiendo aprovechar la derrota de Hillary Clinton.

"La lección que dejó la derrota de Hillary suavizó mucho el terreno", dice Pressley, y agrega que las políticas mujeres han aprendido a no rehuir de compartir ciertos aspectos de sus vidas y sus luchas personales. Según Pressley, en la política actual, la autenticidad y la vulnerabilidad no parecen estar perjudicando a las mujeres, sino ayudándolas.

"Ya no hay un discurso único de cómo debe verse un líder o de lo que implica el liderazgo", dice Pressley. "En ese sentido, ser madre, mujer de color, una gran luchadora que no pierde la sonrisa y que además cocina bien, es una gran ventaja adicional".

Litman señala que Clinton, de 76 años, y Harris, de 59, representan diferentes eras del feminismo. La vicepresidenta ha adoptado un enfoque relajado y personal que a Clinton le habría parecido demasiado arriesgado cuando se lanzó a la política. Hoy, que las políticas mujeres hablen de colores de lápiz de labios, tatuajes o zapatillas no solo es aceptable, sino que es tácticamente inteligente: una forma de mostrarse cercanas a la gente.

#### Punto de inflexión

Más allá del estilo personal, para varias mujeres demócratas el punto de inflexión fue la revocación del fallo "Roe vs. Wade" por parte de la Corte Suprema y la pérdida de la protección constitucional del aborto. La congresista Sara Jacobs, demócrata por California que trabajó como asesora de campaña de Clinton, dice que la revocación de "Roe vs. Wade" obligó a muchos votantes a tomar en serio muchas políticas que antes eran consideradas "asuntos de mujeres".

Según Jacobs, hoy los temas relacionados con la atención de la salud reproductiva y la educación son más aceptados como "temas de charla en la mesa de la cocina" entre votantes demócratas.

"En 2016, en 2018 y hasta en 2020, cuando deciamos que ibana ir tratar de revocar 'Roe vs. Wade', que estaban tratando de tumbar el fallo, había muchas, muchísimas personas que nos decian que éramos alarmistas, que estábamos exagerando", recuerda Jacobs. "Creo que ahora todos tienen muy claro que no exagerábamos".

Barbara Boxer, de 83 años, arrancó su carrera política en la década de 1970 y dice que sin duda el nivel de sexismo en la política ha retrocedido desde entonces, pero que esa mejora ha sido lenta. Boxer, exsenadora por el estado de California, señala que Trump se ha referido a la apariencia de Harris con frecuencia, que una vez describió como "hermosa" una foto de ella y hasta sugirió que se parecía "mucho" a su esposa, Melania.

"Lo que está tratando de decir es: 'No te tengo miedo, sos igualita a mi esposa", dice Boxer. "Hay que fijarse en esas sutilezas: ahí tenemos a un hombre que piensa que las mujeres son inferiores, que son su juguete", dice Boxer.

Por lo general con ironías y humor mordaz, Harris y sus aliados han luchado ferozmente contra los comentarios que consideran sexistas. "Dieron vuelta literalmente la situación y la están usando a su favor", dice la senadora Klobuchar. "Se la veían venir y esta vez tienen un plan".•

Traducción de Jaime Arrambide

#### La carrera hacia la Casa Blanca | LOS MOVIMIENTOS DE LAS CAMPAÑAS



Kamala, superhéroe, en la DemPalooza



Trump habló ayer en un mitin ante el muro que separa México de Estados Unidos

EVAN VUCCI/AP

## Atraer a los jóvenes, eje de la convención demócrata en Chicago

El partido atrajo a 200 influencers y organizó DemPalooza, una feria para los nuevos votantes

WASHINGTON (AFP).— Los demócratas han echado mano a todo tipo de recursos para atraera su convención de Chicago a un público joven, un sector del electorado crucial para sus posibilidades de triunfo en las elecciones estadounidenses de noviembre.

A ellos estuvo esencialmente destinada una feria de atracciones llamada "DemPalooza", una suerte de guiño al popular festival de música Lollapalooza, que se celebra cada verano boreal en esta ciudad, la más grande de Illinois.

En el menú: talleres y conferencias, además de manicuría, confección de pulseras y reparto de preservativos.

"Es muy divertido", exclamó Cadence Warner, de 17 años, colocando las últimas cuentas de su pulsera azul con la inscripción "Voto" y "Kamala", en referencia a Kamala Harris, la candidata presidencial demócrata.

Lejos de ser un evento paralelo a la Convención Nacional Demócrata, los talleres presentaron una oportunidad para hablar de política, dijo Jessica Siles, de 24 años, miembro de la organización "Voters of Tomorrow" (Futuros Votantes).

"Al principio parece un poco tonto, pero es relevante y es un gran tema para iniciar una conversación", afirmó, señalando las pulseras de cuentas popularizadas por los fans de la estrella del pop Taylor Swift, pero también condones con la inscripción Fuck Project 2025, en referencia a un programa conservador diseñado por allegados del candidato republicano Donald Trump.

Si bien los jóvenes históricamente han votado por los demócratas, movilizarlos será esta vez esencial para el partido, ya que las elecciones prometen ser muy reñidas.

Solo el 53% de los estadounidenses de entre 18 y 29 años dijeron que estaban seguros de votar en noviembre, según una encuesta publicada en abril por el Instituto de Política de la Escuela Kennedy de Harvard. Estos comicios "los ganará en su mayor parte su grupo demográfico", subrayó Tim Walz, compañero de fórmula de Harris.

"Serán ustedes los que elegirán a la primera mujer presidenta de Estados Unidos", proclamó el exprofesor ante un público entusiasta.

Después de que el actual presidente, Joe Biden, de 81 años, se retirara de la carrera electoral, "Kamala Harris ha devuelto la alegría a nuestro partido y ha dado nueva energía a nuestra fuerza política", afirmó entusiasmado David Seaton, un delegado de Massachusetts de 19 años. "Es precisamente la energía lo que realmente motiva a los jóvenes a votar", añadió.

"Antes de que Kamala fuera nuestra nominada, teníamos a alguien muy mayor, y no podemos identificarnos con eso", dijo entre risas Samantha Wigginton, de 19 años. Jasmine Wynn, de la misma edad, estuvo de acuerdo: "Creo que Kamala, como candidata, refleja más a los jóvenes estadounidenses. Es realmente más interesante para votar que Biden".

Los demócratas están decididos a hacer llegar el mensaje a los jóvenes. Por primera vez en la historia del partido, más de 200 influencers participaron en el evento, una presencia masiva diseñada para inundar las redes sociales.

"Ha sido la convención más favorable a la juventud", elogió Siles, de Voters of Tomorrow. "Hay mucha cultura pop, jerga joven, se siente que están haciendo esfuerzos para llegarnos y no para llevarnos a su nivel", dijo Wigginton.

Aun así, los jóvenes demócratas advierten que los brillantes de
imitación y la purpurina no serán
suficientes para ganar el corazón
de su generación. "El tema númerouno es en realidad la economía",
dijo Siles. Para ganar, Harris, que se
ha comprometido a "luchar" por la
clase media, tendrá que convencerlos de que es la mejor colocada para
hacer frente al alto costo de la vida y
ofrecer les un futuro mejor. •

# Trump acusó a Harris de buscar "fronteras abiertas" para la inmigración

El candidato republicano habló desde una zona fronteriza con México y dijo que la demócrata quiere abrir el país a la delincuencia

SIERRA VISTA, Arizona.— Donald Trump viajó ayer a las colinas salpicadas de arbustos de Arizona, cerca de la frontera entre Estados Unidos y México, para hacer campaña con el tema de la inmigración, su argumento principal desde que lanzó su primera campaña presidencial, hace nueve años.

Trump centró ayer sus críticas en su contrincante electoral, la vicepresidenta Kamala Harris.

"La llamo camarada porque es una marxista radical de izquierda. Quiere fronteras abiertas. No entiendo por qué alguien querría eso, pero quiere que nuestro país se abra para que los delincuentes puedan venir, violar, robar y hacer lo que quieran", dijo el expresidente.

La visita es la cuarta de una serie de eventos realizados esta semana en estados en disputa para tratar de desviar la atención de la celebración por la nominación presidencial de Harris por parte de los demócratas en Chicago (ver página 2).

El equipo de campaña de Trump había colocado un soporte con un letrero que decía "la frontera sur" en un camino de tierra entre un muro fronterizo y varias pilas de vigas de acero.

El tema de la visita fue "hacer que Estados Unidos vuelva a ser seguro", y Trump se reunió también con personas cuyos familiares fueron atacados o asesinados por inmigrantes que llegaron al país sin autorización durante el gobierno de Joe Biden.

En referencia a Harris, Trump dijo: "Es la persona de izquierda más radical que jamás se haya postulado para un alto cargo político en la historia de nuestro país". Agregó que la criminalidad en Estados Unidos es "increíble" y constituye una "carnicería de violencia en niveles nunca vistos".

Esos datos, sin embargo, no son confirmados por ningún reporte. Las últimas cifras apuntan a una reducción generalizada de la tasa de delincuencia en los seis primeros meses de 2024 respecto de hace un año.

Los datos de la Major Cities Chiefs Association (MCCA), difundidos este mes con información de 69 de las 70 ciudades en las que está presente esta organización de jefes policiales, indican que los homicidios pasaron de 3783 a 3124; las violaciones, de 14.472 a 13.064, y los robos, de 48.529 a 45.575.

Tampoco las cifras migratorias respaldan la denuncia de Trump de que haya una invasión de inmigrantes.

En julio, la Patrulla Fronteriza registró 56.408 detenciones en puertos de entrada a lo largo de la frontera sudoeste, un 32% menos que en junio.

#### Amenazas a Trump

Cerca del lugar donde habló ayer Trump, varios francotiradores vigilaban desde un puesto elevado, con la vista y las armas apuntando hacia México. Anteayer, el candidato republicano realizó su primer mitin al aire libre desde el intento de asesinato, y habló detrás de un vidrio a prueba de balas.

Las autoridades policiales informaron que un hombre de 66 años del sur de Arizona estaba siendo buscado por presuntamente haber hecho amenazas de muerte contra Trump en las redes sociales.

La Oficina del Sheriff del Condado de Cochise identificó al sospechoso como Ronald Lee Syrvud, de 66 años, de la ciudad de Benson, con residencia en el mismo condado que Trump visitó ayer.

"Estamos trabajando en estrecha colaboración con todos los socios locales, estatales y federales para localizar a este sujeto relacionado con las órdenes de arresto pendientes y la investigación de amenazas", dijo la ofici-

na del sheriff en un comunicado.

En cuanto a sus acusaciones a la candidata demócrata, Trump y sus aliados republicanos vienen criticando a Harris y a otros líderes del partido por haber dedicado más tiempo a hablar de él esta semana, en la Convención Nacional Demócrata, que sobre temas como la frontera y la inmigración.

"Es como si tuvieran una fiesta. No mencionan la frontera. Lo único que hacen es decir mentiras sobre mí", se quejó Trumpen una llamada telefónica a Fox & Friends realizada ayer por la mañana.

Algunos de los oradores de la convención acusaron anteayer a Trump de usar la frontera para agitar a su base simpatizantes. Afirmaron que los demócratas son quienes ofrecen un "liderazgo real", mientras que Trump sataniza a los inmigrantes.

"Cuando se trata de la frontera, escuchen lo que digo, 'tú no sabes nada, Donald Trump", dijo Veronica Escobar, representante de la ciudad fronteriza de El Paso, Texas. "Él y sus imitadores republicanos consideran a la frontera y a la inmigración una oportunidad política que aprovechar, en lugar de un tema para abordar".

En tanto, ayer crecían los rumores sobre cuál podría ser el futuro de Robert F. Kennedy Jr. cuando hoy anuncie el cierre de su campaña electoral independiente.

Fuentes cercanas a Kennedy, que hablaron bajo condición de anonimato, indicaron que tras anunciar su apoyo a Trump, Kennedy, un activista contra las vacunas, podría aspirar a convertirse en el secretario de Salud de un futuro gobierno del expresidente.

En varias ocasiones, Kennedy, de 70 años, abogó por el desmantelamiento de las funciones básicas de las agencias federales de salud. •

Agencias AFP y DPA





**EXCLUSIVO EN NUESTRAS SUCURSALES ABONANDO CON** 



# SIN TOPE DE REINTEGRO

UTILIZANDO TODOS LOS MEDIOS DE PAGO DENTRO DE LA APP
APLICAN EXCLUSIONES, VER LEGALES AL PIE (1)

ESCANEÁ EL CÓDIGO CON TU CELULAR Y CONOCÉ TODAS NUESTRAS OFERTAS VIGENTES



PROMOCIÓN VÁLIDA EN SUCURSALES DE COTO EL 23/08/2024. PARA MÁS INFORMACIÓN Y CONDICIONES O LIMITACIONES APLICABLES, BUSCAR EN COTO.COM.AR/LEGALES SECCIÓN "DESCUENTOS VIERNES". VÁLIDA PARA COMPRAS EN SUCURSALES DE CABA, BUENOS AIRES, NEUQUÉN, MENDOZA, ENTRE RÍOS, SANTA FE. PARA PROVINCIA DE MENDOZA: "LA LEY PROVINCIAL N° 5547 TIENE POR OBJETO LA DEFENSA DE LOS HABITANTES DE MENDOZA EN LAS OPERACIONES DE CONSUMO Y USO DE BIENES Y SERVICIOS. CONSULTA PERMANENTEMENTE AL TEL. 0800- 2226678." LA IMAGEN DE LA FIGURA HUMANA HA SIDO RETOCADA Y/O MODIFICADA DIGITALMENTE. COTO C.I.C.S.A. - CUIT 30-54808315-6 - PAYSANDÚ 1842 - C1416CDP - CAPITAL FEDERAL.

# Sin sorpresas, la Corte chavista convalidó el fraude de Maduro

VENEZUELA. El fallo del tribunal respaldó los boletines del Consejo Nacional Electoral con datos de las actas, hasta ahora nunca publicadas por el régimen; condena de líderes regionales

Daniel Lozano

PARA LA NACION

CUCUTA, Colombia.— "Definitivo, irrestricto e inequívoco". El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) convalidó ayer la farsa montada por el chavismo para justificar el megafraude electoral del 28 de julio. Y lo hizo con las mismas frases prefabricadas desde hace tres semanas y con unos protagonistas que parecen salidos de un cómic del superbigote Nicolás Maduro, que Bibliaen mano lucha contra la "demonia fascista" de María Corina Machado.

"Con base en el peritaje podemos concluir que los boletines emitidos por el Consejo Nacional Electoral (CNE) están respaldados por las actas de escrutinio emitidas por cada máquina", balbuceó la antigua concejala chavista Caryslia Rodríguez, convertida hoy en presidenta del TSJ.

Una sentencia de diseño sobrevenida tras fracasar el intento oficialista de "ganar" las elecciones sin caer en la trampa de sumar y restar más de cuatro millones de votos. Un fallo que además cuenta con el apoyo total del generalato, los dueños de la fuerza bruta en el país petrolero: "Venezuela tiene sus instituciones democráticas y están cumpliendo", respaldó eufórico el general Vladimir Padrino López, ministro de Defensa.

De esta forma, y sin hacerse pública transcurridos 25 días ni una sola acta de votación de manera oficial, el TSJ certificó el autogolpe electoral de Nicolás Maduro, que jurará por tercera vez en enero. Unos resultados que además quedan en un limbo bolivariano, ya que la sentencia anuncia que serán publicados en el boletin oficial del Estado, pero nada se dice de las tan demandadas a nivel nacional e internacional actas por mesa y centro de votación. Y por supuesto, nada de verificación internacional, como exigía casi toda la comunidad internacional.



La Corte, durante la lectura de la sentencia que convalidó la victoria de Maduro

FEDERICO PARRA/AFP

Además, el TSJ remite la sentencia a la Fiscalía General del Estado para que actúe por desacato contra Edmundo González Urrutia, que se negó a acudir a la farsa montada en el tribunal durante dos semanas, con unos expertos anónimos, cubiertos por barbijos y guantes, que usaban computadoras apagadas y que abrían cajas como si estuvieran envenenadas.

"La soberanía reside intransferiblemente en el pueblo. Los órganos del Estado emanan de la soberanía popular y a ella están sometidos", reaccionó González Urrutia tras conocer la sentencia "definitiva".

Endefinitiva no hubo sorpresas, la sentencia la anticiparon opositores, analistas y hasta gobiernos extranjeros, pero no por ello dejó de ser un

duro golpe para la esperanza que anida en Venezuela. Maduro necesitaba introducir el conflicto electoral en la batidora del TSJ, al que horas antes la Misión de Determinación de Hechos de la ONU señaló por falta de independencia e imparcialidad. La propia Machado, adaptando una de las frases más coreadas durante la última marcha multitudinaria en Caracas, "animó" a los jueces al decirles "échenle bolas", de fácil traducción.

El chavismo se ha visto abocado a una farsa monumental, el mayor fraude electoral en la historia de América Latina, gracias a dos jornadas memorables en las que un ejército de cientos de miles de venezolanos participaron de una proeza ciudadana nunca vista: la recolec-

ción, protección, escaneo y digitalización de miles de actas electorales entregadas a los fiscales de mesa para demostrar la victoria real, por goleada, de su candidato González, que superó por cuatro millones de votos a Maduro.

Estas actas electorales, subidas a una web, fueron analizadas por distintas entidades, como el Centro Carter y los expertos de la ONU, que ratificaron su validez. Incluso el portal Cazadores de Fake News comprobó que las decenas de videos que se encuentran en redes sociales con la lectura pública de las actas correspondían con los resultados online.

Absoluta pulcritud, todo lo contrario de lo que se vive en el seno del TSJ.

"Todas las sentencias empezaron

a ser a dedo (desde 2014)", aseguró una funcionaria a los investigadores de la ONU, tal como recordó ayer la ONG Provea. Incluso uno de los magistrados del TSJ, impuesto en diciembre de 2015 para bloquear al recién elegido Parlamento con mayoría opositora, confesó que lo nombraron "porque asumieron que sería leal".

De los 32 magistrados, 29 fueron elegidos entre los círculos chavistas, averiguó la ONU. Empezando por la nueva presidenta, Caryslia Rodríguez, concejala revolucionaria y alcaldesa encargada de la capital durante unos meses. Tal es la cercanía con el mandatario que los presidentes de las distintas salas del TSJ se reúnen en el palacio presidencial de Miraflores, pero cuando el tiempo apremia las sentencias se las envían ya escritas.

"Los sicarios judiciales de Maduro acaban de hacer de las suyas. Pretenden darle una fachada jurídica a la farsa que anunció el tramposo de Amoroso (presidente del CNE) el 28 de julio. No solo eso: también le dictan un fulano desacato a Edmundo González por no legitimar esa parodia de legalidad", denunció Juan Pablo Guanipa, dirigente centrista muy cercano a Machado.

Pese a que era esperada en parecidos términos, la sentencia provocó una cascada de reacciones en los países de la región.

"Hoyel TSJ termina de consolidar el fraude. No hay duda de que estamos frente a una dictadura que falsea elecciones, reprime al que piensa distinto y es indiferente ante el exilio más grande del mundo", disparó el presidente chileno, Gabriel Boric, crítico desde el primer día de las violaciones de los derechos humanos en Venezuela.

"Nodebemos callar ni cesar en defensa de la causa venezolana", completó el líder uruguayo, Luis Lacalle Pou.

"Es una patraña, Colombia no puede ni debe avalarlo", confirmó el expresidente colombiano Juan Manuel Santos. "El reconocimiento del TSJ a la supuesta victoria del sátrapa es un golpe al pueblo venezolano y a la resistencia democrática liderada por María Corina Machado", añadió otro exmandatario cafetero, Iván Duque, que denunció en reiteradas ocasiones la "complicidad" del presidente Gustavo Petro con el mandamás bolivariano. •

# Caryslia Rodríguez, una incondicional al régimen

EL PERFIL AGENCIA AP

aryslia Beatriz Rodríguez, presidenta de la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela, fue la encargada de validar ayer la controvertida reelección de Nicolás Maduro en las elecciones.

Rodríguez no es una figura nueva en la política venezolana. Antes de asumir su rol como magistrada de la Sala Electoral del TSJ en abril de 2022, fue una activa militante del Partido Socialista Unidode Venezuela (PSUV), el partido de Hugo Chávez y Nicolás Maduro, y desempeñó varios cargos políticos claves.

Fue alcaldesa encargada de Caracas entre agosto y noviembre de 2021, en sustitución de Erika Farías, y previamente presidió el Consejo Municipal de Libertador, uno de los distritos más importantes de la capital venezolana.

Durante su gestión municipal, se definió en una entrevista como "una mujer profundamente com-

prometida con las tareas que delega la Revolución" y expresó su lealtad a Chávez y a Maduro, además de su compromiso con los proyectos para la construcción del socialismo.

Abogada graduada de la Universidad Central de Venezuela (UCV) en 1993, con una maestría en Derecho Penal Militar y una especialización en Seguridad y Defensa de la Nación, ha estado directamente vinculada al chavismo durante gran parte de su carrera.

En un antiguo video que resurgió en las últimas semanas, se la observa liderando un mensaje dirigido a los militantes oficialistas, instándolos a apoyar al presidente en unas elecciones primarias.

"Militante del Partido Socialista Unido de Venezuela, mañana tenemos un gran compromiso con nuestro comandante Hugo Chávez y con nuestro querido presidente, Nicolás Maduro", dice en el video.

En abril de 2022, la Asamblea Nacional, con mayoría abrumadora del oficialismo, la nombró magistrada de la Sala Electoral y a comienzos de año asumió la presidencia del tribunal, donde predominan juristas

vistos como aliados del gobierno y exlegisladores oficialistas.

La trayectoria de Rodríguez en el TSJ ha estado marcada por decisiones que han favorecido consistentemente al gobierno de Maduro. Un ejemplo significativo fue la sentencia que anuló la victoria opositora en las elecciones de Barinas en 2021, lo que llevó a la repetición de los comicios y la inhabilitación del ganador opositor.

Además, en 2023, Rodríguez jugó un papel crucial en la sentencia que dejó sin efecto las elecciones primarias de la oposición, donde resultó electa María Corina Machado, quien posteriormente fue inhabilitada por el mismo tribunal.

#### Jueza y parte

Rodríguez ha sido criticada por la ONG Acceso a la Justicia, que alertó sobre los peligros de la partidización de la Justicia en Venezuela. La ONG sostiene que la Constitución del país prohíbe a los magistrados participar en actividades políticas, algo que, en su opinión, Rodríguez ha incumplido repetidamente a lo largo de su carrera.

Según esta ONG, casi todos los miembros de la directiva del TSJ tienen "probados nexos" con el PSUV, lo que cuestiona la imparcialidad de las decisiones judiciales en el país.

El día que Maduro fue declarado vencedor de las elecciones presidenciales, en medio del revuelo internacional por las denuncias de fraude, el TSJ de Venezuela salió a felicitarlo públicamente.

"Felicitamos al Jefe de Estado Nicolás Maduro por su reelección para el periodo presidencial 2025-2031. El Poder Judicial felicita al pueblo venezolano por desarrollar un proceso electoral en paz, transparente, eficiente, auditable y ejemplo en el mundo", decía un tuit en la cuenta del tribunal. Ella luego retuiteó el mensaje.

La Sala Electoral del Tribunal abrió un proceso a pedido de Maduro para realizar el peritaje de los resultados y la revisión de cualquier denuncia de irregularidades, incluyendo la de un supuesto "ataque cibernético" que habrían sufrido los sistemas automatizados del Consejo Nacional Electoral (CNE) el día de la votación. En ese sentido, la ma-

gistrada señaló replicando las palabras del gobierno que "se evidenció un ataque cibernético".

Maduro fue declarado vencedor por el CNE, donde el oficialismo es mayoría desde hace más de dos décadas, aunque el organismo retaceó la publicación de los resultados.

El tribunal anunció que remitiría a la Fiscalía General una copia de la sentencia con el fin que se incorpore a la investigación penal que lleva adelante para "determinar las responsabilidades del caso ante la zozobra causada a la población". Rodríguez señaló que la acción penal es "en virtud de los documentos presuntamente falsos o forjados cargados" en un sitio web difundido por la oposición, en el que dieron a conocer las actas que mostraban a González como ganador.

Rodríguez señaló que González fue el único de los diez candidatos que no atendió una citación del tribunal, "desacatando el mandato en franco irrespeto a la autoridad judicial, demostrando su renuencia a ceñirse al orden constitucional, conducta que acarrea las sanciones previstas en la ley".

LA NACION | VIERNES 23 DE AGOSTO DE 2024 EL MUNDO | 7

# Ortega obliga a los cultos a tributar y cierra otras 151 ONG

NICARAGUA. La ONU pidió a la dictadura terminar con las restricciones a los espacios cívicos y democráticos del país

MANAGUA.- El gobierno de fueron apoyadas por las ONG Nicaragua obligará a las iglesias y entidades religiosas a pagar el impuesto a la renta vordenó el cierre de 151 ONG. en un endurecimiento del control sobre esas organizaciones sin precedentes desde las protestas de 2018.

Se derogó el punto de la lev de concertación tributaria, donde se eximía de esa obligación a las iglesias, denominaciones, confesiones v fundaciones religiosas, según la resolución publicada en el diario oficial La Gaceta, firmada por el presidente Daniel Ortega.

El régimen canceló también la inscripción de 151 ONG, muchas de comercio, tres días después del cierre de 1500 organizaciones no gubernamentales, la mayoría religiosas, en lo que la oposición en el exilio calificó de una arremetida contra la sociedad civil.

Este cierre masivo eleva a unas 5300 las organizaciones anuladas por la dictadura desde las protestas en su contra de 2018, que según Ortega y su esposa, Rosario Murillo,

y la Iglesia Católica, decenas de cuyos clérigos estuvieron presos y fueron expulsados del país.

Como preludio, Nicaragua puso en vigor el viernes pasado una polémica normativa que obliga a las ONG a trabaiar únicamente en "alianzas de asociación" con entidades estatales.

Un día antes, Venezuela, estrecho aliado de Ortega. aprobó una ley sobre ONG que, según activistas de derechos humanos, "profundizará la persecución" de críticos del presidente Nicolás Maduro en medio de denuncias de fraude en su reelección.

#### "Ahogar a la Iglesia"

Con las reformas a la ley de control de organismos sin fines de lucro y bajo la de regulación de agentes extranjeros, fueron incluidos los cambios fiscales y ahora las iglesias deberán pagar impuestos de hasta el 30% de sus ingresos anuales, dependiendo del monto reportado a fin de año.

La experta en temas de

la Iglesia, Martha Patricia Molina, exiliada en Estados Unidos, dijo en su cuenta en la red social X que el gobierno busca "ahogar financieramente a la Iglesia para que caiga por su propio peso".

José María Tojeira, vocero de los jesuitas-cuya universidad fue confiscada en Nicaragua-, dijo en El Salvador que "cada día es más evidente" que "hay un intento de destruir toda posibilidad de religión y de iglesia, y crear un pensamiento único dependiente del poder de la familia Ortega-Murillo".

"Condenamos el injusto cierre de Ortega y Murillo esta semana de 1500 ONG y el violento acoso, detención v represión de miembros de órdenes religiosas y comunidades de fe en Nicaragua", escribió en X el jefe de la diplomacia norteamericana para América Latina y el Caribe, Brian Nichols.

La ONU calificó el martes pasadocomo "profundamente alarmante" el cierre de las

1500 ONG, en su mayoría religiosas, y la confiscación de sus bienes.

"Marca un nuevo y oscuro capítulo en la represión sistemática que ha caracterizado al régimen de Daniel Ortega", afirmó en X el excandidato presidencial nicaragüense Félix Maradiaga, en el exilio en Estados Unidos.

Estados Unidos y la Unión Europea mantienen sanciones contra el círculo más cercano a Ortega, a cuyo gobierno acusan de graves Agencias AFP y Reuters

violaciones de los derechos humanos actualmente y durante las protestas de 2018, que en tres meses dejaron más de 300 muertos, según informes de la ONU.

Ortega, exguerrillero de 78 años que gobernó Nicaragua en la década de 1980 y está en el poder desde 2007, sostiene que las protestas fueron un intento de golpe de Estado patrocinado por Washington.



Poder Judicial de la Ciudad de Buenos Aires Consejo de la Magistratura

COMISIÓN DE SELECCIÓN DE JUECES, JUEZAS E INTEGRANTES DEL MINISTERIO PÚBLICO

Resolución CSEL nro. 2/2024 LLAMADO A CONCURSO

La Comisión de Selección de Jueces, Juezas e Integrantes del Ministerio Público del Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, llama a concurso público de oposición y antecedentes:

Concurso 74/24: un (1) cargo de Defensor ante los juzgados de primera instancia en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Integran el jurado en carácter de títulares los Dres. Daniel Sabsay, Ana Salvatelli, Fulvio Santaralli, Claudio Esteban Luis y Rodolfo Ariza Clérici, como primeros suplentes los Dres. Pedro Aberastury, Diego Martin Dedeu, Santiago García Mira, Miguel Talento Bianchi, Ariel Oscar Lijo, como segundos suplentes los Dres. Ana María Conde, Leandro Abel Martínez, Adelina Loianno, Ana Salvatelli, Maria Lorena Castro Feijóo; como terceros suplentes Jorge Barbagelata, Carlos Esteban Mas Velez, Juan Manuel Alvarez Echague, Elizabeth Ortega y María Julia Correa.

Los/as postulantes al cargo deben ser argentinos/as, tener veintícinco (25) años de edad como mínimo, ser abogados/as con cuatro (4) años de graduados, tener especial versación jurídica en la materia, haber nacido en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires o acreditar una residencia inmediata no inferior a tres (3) años, y cumplimentar los demás requisitos exigidos en la reglamentación. La residencia comprende indistintamente el lugar de la sede familiar o del asiento principal de su actividad profesional o académica.

La inscripción se abre por el término de diez (10) días hábiles administrativos. Comienza el 26 de agosto de 2024 y finaliza el 6 de septiembre de 2024. El formulario de inscripción debe completarse online vía web en concursos, jusbaires, gob.ar y presentarse impreso, conjuntamente con la solicitud de inscripción, informe del registro Nacional de Reincidencia y Estadística Criminal expedido dentro de los 30 días de la presentación y los originales detallados en el art. 20 del reglamento de concursos (aprobado por Res. CM nro. 23/2015) de lunes a viernes de 11 a 16, ante la mesa de entradas de la Secretaría de la Comisión de Selección, Pte. Julio A. Roca 530, primer piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Se dará estricto cumplimiento a lo dispuesto por el art. 14 del Reglamento de Concursos.

Se hace saber que de producirse nuevas vacantes de la misma materia y grado durante el desarrollo del concurso y hasta que se produzca la discusión del orden de mérito provisorio por el Plenario, se deberán incorporar automáticamente todos aquellos cargos que queden vacantes durante el trámite del expediente, sin que sea necesario efectuar nuevas convocatorias.

Martin Converset

Luis Duacastella Arbizu

Javier Concepción

## Tragedia en Sicilia: recuperan el cuerpo del magnate Lynch



Uno de los cuerpos rescatados llega a Porticello

ITALIA. ROMA.- Los equipos de rescate recuperaron ayer el cuerpo del magnate británico Mike Lynch, cuyo lujoso supervelero naufragó el lunes pasado frente a las costas de Sicilia durante una violenta tormenta, informaron los guardacostas italianos, que continúan con la recuperación de la última víctima, la hija del empresario.

Los buzos especializados, que anteayer recuperaron cuatro cuerpos del velero Bayesian, hundido el lunes a 50 metros de profundidad cerca de Palermo, hallaron a Lynch ayer por la mañana.

La hija de 18 años del empresario, Hannah, continuaba desaparecida.

Los cuerpos de las otras cuatro personas que desaparecieron cuando el barco se hundió fueron recuperados el miércoles.

Los guardacostas aseguraron después a la agencia AFP que ya habían sacado los cadáveres de todas las víctimas masculinas, confirmando así

la muerte del magnate.

Lynch, de 59 años, un multimillonario conocido como el "Bill Gates británico", celebraba a bordo del lujoso yate con amigos, familiares, colaboradores y abogados su absolución en junio en un juicio por fraude en Estados Unidos que podría haberle costado muchos años de cárcel.

La proceso judicial fue iniciado por una supuesta venta fraudulenta de una compañía de software.

El Bayesian, un supervelero de bandera británica de 56 metros de largo que transportaba a 22 pasajeros ytripulantes, estaba anclado frente al puerto de Porticello, cuando desapareció bajo las olas en cuestión de minutos después del mal tiempo.

El barco se hundió a unos 700 metros del puerto tras el paso de un potente tornado que golpeó esa zona del Mediterráneo en la madrugada del lunes. •

Agencias AFP y Reuters



Zelensky y el jefe del Ejército, Oleksandr Syrsky, ayer, en Sumy, a pocos kilómetros de la frontera rusa AP

# Zelensky visitó la zona desde donde se lanzó la ofensiva sobre suelo ruso

GUERRA. Putin acusó a Ucrania de haber intentado bombardear la central nuclear de Kursk, donde operan unidades de Kiev

KIEV.- El presidente de Ucrania, Volodimir Zelensky, viajó ayer a la zona fronteriza del nordeste del país, desde donde las fuerzas de Kiev llevaron a cabo una importante ofensiva transfronteriza en la región rusa de Kursk. En tanto, Moscú afirmó que sus tropas habían tomado un pueblo en el este de Ucrania.

El presidente ucraniano dijo que se había reunido con su máximo comandante, Oleksandr Sirski, durante la visita a la región de Sumy, más de dos semanas después de que Ucranía engañara a Rusia cruzando la frontera con miles de soldados, en medio de la operación con la buscan cambiar el rumbo de la guerra.

"En ciertas zonas de la región de Kursk bajo control de Ucrania hay un asentamiento más, y tenemos una reposición del fondo de intercambio", dijo, refiriéndose a la captura de soldados rusos que podrían ser intercambiados por prisioneros de guerra ucranianos en poder de Moscú.

Zelensky publicó un video en el que aparece estrechando la mano de Sirski y abrazándolo. La operación en la región de Kursk supuso una importante inyección de moral para el Ejército ucraniano, tras meses de lentos pero constantes avances rusos en el este.

Kiev también afirmó que había atacado con drones una base aérea en el sur de Rusia, su más reciente contraataque en un momento en que el Ejército ruso avanza lentamente en el este de Ucrania dos años y medio después de la invasión a gran escala de Moscú.

El ataque tuvo lugar a unos 240 kilómetros del lugar de la incursión ucraniana que se inició el 6 de agosto en el oeste de Rusia, lo que sugiere que el gobierno de Kiev intentaría llevar la guerra a más zonas fronterizas.

Rusia afirmó que sus efectivos

habían rechazado un intento de una fuerza ucraniana de infiltrarse en su frontera en una región diferente de la invadida en Kursk.

Las autoridades de Kursk dijeron que habían empezado a instalar refugios de hormigón para ayudar a proteger a los civiles ante la incursión ucraniana.

El Ministerio de Defensa ruso dijo que sus fuerzas habían capturado el pueblo de Mezhove, en la región oriental ucraniana de Donetsk.

El presidente ruso, Vladimir Putin, acusó a Ucrania, sin aportar pruebas, de haber intentado bombardear la central nuclear de Kursk. El Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) no mencionó ningún intento de Kiev de atacar la instalación.

"El enemigo trató de bombardear la central nuclear durante la noche", afirmó el mandatario durante una reunión con miembros de su gobierno y los gobernadores de las regiones fronterizas de Ucrania.

Desde hace varios días, Moscú advierte de la "amenaza" de una catástrofe nuclear en caso de ataque a la central por el Ejército ucraniano. El OIEA pidió, por su parte, "máxima moderación" en la zona, tras el inicio de la ofensiva ucraniana el 6 de agosto, "para evitar un accidente nuclear que podría tener graves consecuencias radiológicas".

Funcionarios ucranianos afirmaron que Kiev controla más de 90 asentamientos en la zona. El ministro de Defensa ucraniano, Rustem Umerov, dijo ante una delegación de congresistas estadounidenses que el ataque de Kiev a Kursk tenía por objetivo proteger a Ucrania.

Umerov sostuvo en un comunicado: "Nuestros objetivos allí [en Kursk] son despejar la frontera de amenazas militares rusas e imposibilitar los bombardeos y ataques enemigos contra nuestras ciudades y pueblos". La incursión mejoró el ánimo de los ucranianos, que se preparan para conmemorar mañana el 33<sup>er</sup> aniversario de la independencia de la Unión Soviética.

Sin embargo, la embajada de Estados Unidos en Kiev advirtió que existía un mayor riesgo de ataques rusos con misiles y drones en toda Ucrania en los próximos días, relacionados con esa fecha.

El gobernador de la región rusa de Briansk, Alexander Bogomaz, dijo que un ataque perpetrado anteayer por un equipo ucraniano de sabotaje y reconocimiento había sido abatido por guardias fronterizos y unidades militares rusas.

Una fuente de seguridad de Kiev dijo que Ucrania también había atacado con un dron el aeródromo militar ruso de Marinovka, en la región meridional rusa de Volgogrado, golpeando un almacén de combustible y bombas planeadoras.

Anteriormente, el gobernador de Volgogrado, Andrei Bocharov, anunció que se había declarado un incendio en una instalación militar después de que un dron ucraniano se estrelló contra ella. Bocharov, a través de Telegram, dijo que no se registraron heridos y que el ataque se había centrado en la zona de la localidad de Marinovka. No se especificó qué instalación había sido atacada.

El Estado Mayor del Ejército ucraniano dijo que los combates en el frente oriental seguían siendo intensos y que las tropas rusas habían lanzado 53 asaltos y acciones ofensivas en el frente al este del centro de transporte de en las últimas 24 horas.

La Armada ucraniana dijo que sus fuerzas habían atacado un depósito ruso de municiones y combustible en el Kinburn Spit, en manos de Moscú, que se adentra en el mar Negro, en el sur ocupado de Ucrania.

Agencias AP y Reuters

# Israel y Hamas buscan sellar un alto el fuego en Gaza con otra ronda de negociaciones

EGIPTO. Las partes intentaban acordar la tregua sobre la base de una propuesta de la Casa Blanca; las pretensiones de Netanyahu, un obstáculo

EL CAIRO.— A través de intermediarios, los jefes de los servicios secretos israelíes y dirigentes de Hamas mantenían negociaciones ayer en El Cairo sobre un acuerdo para la liberación de los rehenes en manos del grupo terrorista en Gaza, anunció la oficina del primer ministro Benjamin Netanyahu.

El jefe del Mossad, la agencia de inteligencia exterior de Israel, y del Shin Bet, la agencia de seguridad interior, participan en esas negociaciones que buscan "avanzar en un acuerdo para [liberar a] los rehenes", añadió el vocero, Omer Dostri. Las negociaciones indirectas entre Israel y Hamas se reanudaron la semana pasada en Qatar, para tratar de poner fin a más de diez meses de guerra en Gaza y obtener la liberación de los rehenes.

Sin embargo, todavia persistían diferencias para que las partes sellaran el pacto propuesto por la Casa Blanca.

La agencia Reuters reveló que los desacuerdos sobre la futura presencia militar israelí en Gaza y sobre la liberación de prisioneros palestinos obstaculizaban un alto el fuego y un acuerdo sobre los rehenes, según diez fuentes familiarizadas con la ronda de conversaciones mediadas por Estados Unidos, que concluyó la semana pasada.

Las fuentes, entre las que figuran dos funcionarios de Hamas y tres diplomáticos occidentales, dijeron que los desacuerdos se debían a las exigencias que Israel introdujo desde que Hamas aceptó una versión de una propuesta de alto el fuego presentada por el presidente estadounidense, Joe Biden, en mayo.

Todas las fuentes dijeron que Hamas estaba especialmente preocupada por la última exigencia de mantener las tropas desplegadas a lo largo del corredor de Netzarim, una franja este-oeste que Israel despejó durante la actual guerra y que impide la libre circulación de los palestinos entre el norte y el sur de Gaza, así como en una estrecha franja fronteriza entre Gaza y Egipto conocida como el Corredor Filadelfia.

El actual control de Israel sobre el Corredor Filadelfia le otorga el control de la frontera de Gaza con Egipto, el único paso fronterizo del enclave que no limita con Israel.

Hamas considera que Israel ha cambiado sus condiciones y parámetros "en el último minuto", y le preocupa que cualquier concesión que haga sea respondida con más exigencias, según declaró una de las fuentes, cercana a las conversaciones.

En un comunicado de prensa emitido el domingo, Hamas afirmó que la propuesta surgida de las conversaciones de la semana pasada se acercaba demasiado a las recientes posturas de Netanyahu, que establecían nuevas condiciones. Instó a los mediadores a ceñirse a la aplicación de una versión de julio del acuerdo marco, en lugar de iniciar nuevas negociaciones.

En una declaración previa a las conversaciones de la semana pasada, la oficina de Netanyahu negó haber planteado nuevas exigencias, afirmando que su postura se basaba en la propuesta anterior.

En la declaración, la oficina dijo que la propuesta de mayo de Israel establecía que solo se permitiría el regreso de civiles desarmados a la parte norte de Gaza, cruzando el corredor de Netzarim.

La oficina dijo que la nueva propuesta de Israel, presentada por primera vez en una reunión de mediadores en Roma el 27 de julio, era que debía establecerse un mecanismo acordado para garantizar esto, lo que implicaba pero no mencionaba específicamente una presencia militar israelí en Netzarim para impedir el movimiento de combatientes de Hamas.

Según una segunda fuente cercana a las conversaciones, Israel propuso que se llegara a un acuerdo para el regreso de los no combatientes a la mitad norte de Gaza "en una fecha posterior".

Algunos de los mediadores y Hamas consideraron que Israel se retractaba de su compromiso anterior de retirarse del corredor de Netzarim y permitir la libre circulación dentro de Gaza.

El secretario de Estado norteamericano, Antony Blinken, concluyó el martes un viaje relámpago a la región en busca de un avance. Tras reunirse con Netanyahu, Blinken declaró que Israel había aceptado una nueva propuesta estadounidense destinada a reducir las diferencias entre las últimas posturas de Israel y Hamas. Instó a Hamas a hacer lo mismo. •

Agencias Reuters y ANSA



Un tanque israelí desplegado en el centro de Gaza

# Los empleados del Vaticano reclamaron por los sueldos y las condiciones laborales

AJUSTE. Los trabajadores laicos rechazaron la política económica y administrativa de la Santa Sede y sus "medidas penalizadoras"

CIUDAD DEL VATICANO.— Los trabajadores del Vaticano pusieron ayer el grito en el cielo con un enérgico reclamo por las condiciones laborales en la Santa Sede, en un nuevo cuestionamiento tras la inédita protesta que tuvo lugar meses atrás contra las políticas económicas en curso y el ajuste salarial.

"Los empleados del Vaticano, en el último tiempo, se están preguntando sobre la naturaleza del trabajo en la Sede Apostólica y el sentido del servicio", dice un documento publicado por la Asociación de Empleados Laicos Vaticanos.

"Ser parte de la comunidad de empleados vaticanos debería significar ser miembro de una familia especial, caracterizada por valores específicos que le confieren un rasgo distintivo peculiar respecto de las empresas externas, sobre todo privadas", añade el texto. Si se observan los cambios impuestos por las reformas económicas, continúa, "¿hay una real atención a la 'persona humana'?".

"Frente a la inversión de recursos realizada, ¿cuáles son los resultados de esta 'revolución'? No lo sabemos con precisión, ya que, desde hace algunos años, los datos de balance que antes se comenta-



Francisco, con otro frente interno en el Vaticano

cano ALBERTO PIZZOLUAFP

ban en conferencia de prensa no se publican. No perdemos la esperanza de poder ver el próximo balance de 2023", agrega el comunicado.

El sindicato cuestiona entre otras cosas los ajustes de los sueldos, que se vieron reducidos con la suspensión del bono de antigüedad. Esta medida costó miles de euros a cada empleado, señala, con una "significativa repercusión en pensiones y liquidaciones". Y afirma además

que ese cambio no logró "dar un giro radical a la situación financiera de la Santa Sede".

El comunicado pone además el acento en las "medidas restrictivas" en la administración vaticana, como "el bloqueo de niveles funcionales, de contrataciones, de horas extras, etcétera".

Finalmente, se pregunta qué esperar "de la anunciada reforma de las retribuciones" y si "también se intervendrá en las pensiones".

Frente a este panorama, el sindicato sostiene que los trabajadores no pretenden mantener una postura pasiva. "Obviamente la Asociación de Empleados Laicos Vaticanos no está dispuesta a quedarse indiferente si se adoptaran medidas aún más penalizadoras para los empleados", asegura la entidad en su texto, donde ataca también el sistema de promoción.

"Vemos que continúan, para unos pocos, las promociones y asignaciones a las direcciones: acciones que inciden en los balances y que no siempre se realizan con criterios de meritocracia", dice también el comunicado.

#### Cultura de empresa

Otro punto cuestiona las externalizaciones y privatizaciones, signo de lo que entiende como "un cambio radical de rumbo de una comunidad restringida inspirada en los valores del Evangelio".

De allí el sindicato sugiere que el cambio de valores hace que la Iglesia se parezca más bien a una empresa. "Se tiende a hablar, ahora, de una 'cultura de la empresa'. Entonces, ¿en qué se está convirtiendo el Vaticano?", señala.

Como ejemplo el nuevo perfil, señala que el patrimonio inmobiliario, en teoría competencia de la Administración del Patrimonio de la Sede Apostólica, "fue dado en gestión a algunas agencias inmobiliarias italianas, que han establecido un acuerdo marco".

"En cuanto al patrimonio mobiliario, las inversiones en títulos y bonos de todos los entes/dicasterios han sido repentinamente movilizadas y dadas en gestión a sociedades principalmente americanas", insiste. El sindicato denuncia también que el supermercado vaticano "seguirá pronto la misma suerte; pronto su gestión será confiada a una reconocida marca italiana. Los 30/40 empleados vaticanos, advertidos a hechos consumados, deberían ser reubicados dentro del Vaticano".

"Tenemos la percepción de que el cuerpo se está 'desestructurando' poco a poco. ¿Por qué no fortalecer los recursos internos, que están cada vez más desmotivados y confundidos? ¿En qué dirección estamos yendo?", se pregunta.

El resultado de las políticas económicas es que "el descontento crece implacablemente, como lo demuestra la 'acción colectiva' llevada adelante por algunos empleados de los Museos Vaticanos". "¿Cuándo llegará la tan esperada apertura al diálogo al estilo del cardenal Casaroli?", dice en referencia a un diplomático clave en los pontificados de Juan XXIII, Pablo VI y Juan Pablo II.

En un acontecimiento sin precedentes, entre abril y mayo pasados, empleados de los Museos Vaticanos presentaron una demanda colectiva ante el gobierno del Vaticano.

Entre otras cosas denunciaron que "en el Vaticano no hay seguro de desempleo ni medidas de apoyo financiero en caso de crisis o pérdida total de actividad". También reprocharon que se acepten más visitantes de los establecidos por las normas de seguridad.

Los Museos Vaticanos, donde se encuentra la Capilla Sixtina, emplean a unas 700 personas y reciben a millones de visitantes al año y son una valiosa fuente de ingresos.•

Agencias ANSA y AFP



NOS ACOMPAÑAN:





Descubrilo en LANACION.COM o escaneá el QR



# POLÍTICA

Edición de hoy a cargo de Damián Nabot www.lanacion.com/politica | @LNpolitica | Facebook.com/lanacion politica@lanacion.com.ar

"JAMONCITO", EL **INTERCAMBIO** ENTRE VILLARRUEL Y MAYANS

#### Risas entre ambos

UN KIRCHNERISTA Y UNA LIBERTARIA El senador José Mayans y Victoria Villarruel mantuvieron un risueño intercambio. Fue después de que Mayans calificó a Javier Milei de "jamoncito", como lo había bautizado la vice. "Tenemos que profundizar la amistad, vicepresidenta", le ofreció Mayans.

#### Tensión entre poderes | OTRA DURA DERROTA PARA EL GOBIERNO

# El Senado aprobó por dos tercios una nueva fórmula de movilidad jubilatoria

La apoyaron parte de la UCR, Pro, el kirchnerismo y las bancadas provinciales; la iniciativa obtuvo 61 votos a favor y solo 8 en contra

#### Delfina Celichini

LA NACION

Con el sugestivo aporte de Pro, la oposición sancionó ayer por dos tercios en el Senado la ley que recompone en un 8,1% los haberes jubilatorios y que contiene una nueva fórmula de movilidad previsional. Fue el segundo revés legislativo que el Gobierno sufre esta semana, al tiempo que la iniciativa desafía el equilibrio fiscal de Javier Milei, quien ratificó que podría vetarla.

No obstante, la holgada mayoría parlamentaria encierra la amenaza de que el Congreso pueda aplicar el mecanismo de la insistencia y termine desairando al Ejecutivo.

Tras más de cinco horas de debate, el Senado dio luz verde al proyecto en general con 61 votos a favor, 8 negativos y ninguna abstención. Con un dato adicional de alto interés político: todos los senadores de Pro. salvo la cordobesa Carmen Álvarez Rivero, acompañaron el proyecto opositor. El resto del rechazo estuvo dado por los siete senadores de La Libertad Avanza. Minutos después se aprobótodo el articulado en particular con la misma mayoría. Solo hubo tres ausentes: Maximiliano Abad (UCR), Alejandra Vigo (Cambio Federal) y Silvina García Larraburu (UP).

El libertario Bartolomé Abdala presidió la sesión durante la sanción de la nueva fórmula de movilidad jubilatoria. Lo hizo en reemplazo de la vicepresidenta Victoria Villarruel, quien evitó que las cámaras la mostraran como la cara visible de la derrota del oficialismo.

Al no haber cambios, el texto no será revisado por la Cámara de Diputados, una de las alternativas que buscaba el oficialismo para demorar la reforma. Queda en manos del Presidente promulgar la norma o vetarla. "Todo lo que vaya en contra de las cuentas públicas se va a vetar", confirmó ayer el vocero presidencial, Manuel Adorni.

La actitud de los cinco senadores de Pro que votaron a favor supuso un viraje respecto del comportamiento de sus pares en Diputados. En ese momento, la bancada macrista jugó en alianza con el oficialismo y rechazó la propuesta opo-

sitora porque, según argumentaron, impactará negativamente en el equilibrio fiscal que el Gobierno procura preservar. Este giro sustancial de Pro, que permitió que el proyecto obtuviera una mayoría dificil de vetar por el Poder Ejecutivo, se da en el marco de una escalada de tensión entre el macrismo y los libertarios. Pro le reprocha al oficialismo incumplir el acuerdo por el que el senador Martín Goerling Lara ocuparía la presidencia de la Comisión Bicameral de Inteligencia, así como la restitución de los fondos coparticipables a la ciudad.

El miércoles, la porción de diputados que responden directamente a Mauricio Macri rechazó el decreto de necesidad y urgencia 656/2024, por el que Milei incrementó los gastos reservados de la Secretaria de Inteligencia del Estado (SIDE).

#### "Acto de justicia"

Tras un cuarto intermedio para definir quién sería el miembro informante del despacho de mayoría, el Senado retomó el debate de la recomposición jubilatoria. La cordobesa Carmen Álvarez Rivero (Pro), presidenta de la Comisión de Trabajo y Previsión Social, no quiso asumir el costo de defender un proyecto que afectará las cuentas de la administración libertaria. Para sorpresa de todos, ese rol lo asumió el kirchnerista Mariano Recalde (ciudad de Buenos Aires). Concluyó su exposición calificando la aprobación de este proyecto de mía argentina? Esto ya se lo advertí "un acto de justicia".

El radical Martín Lousteau coincidió en la caracterización. Según precisó, en los últimos 15 años hubo cinco cambios de fórmula que modificaron "el punto de partida de las jubilaciones para que ganen menos". Y agregó: "Desde 2017 las jubilaciones perdieron un 45% del poder adquisitivo, casi la mitad de lo que podían comprar en el último trimestre de 2017. Los bonos no alcanzan, son arbitrarios y no generan ningún tipo de certidumbre".

Junto a una puñado de legisladores dialoguistas, el Gobierno apuntó a incorporar modificaciones al proyecto para morigerar el costo fiscal y dilatar su sanción definitiva. Esto dividió al radicalismo, don-

de referentes como Eduardo Vischi (Corrientes) y Víctor Zimmermann (Chaco) se inclinaron por apoyar la estrategia del oficialismo. Se opusieron a esta jugada dirigentes como Flavio Fama (Catamarca) y Pablo Blanco (Tierra del Fuego), determinados a imprimirle a la propuesta la sanción definitiva y evitar más postergaciones.

El senador libertario Bruno Olivera Lucero (San Juan) defendió el despacho de minoría, que fundamentalmente buscó evitar que la nueva fórmula de movilidad adoptara una cláusula gatillo anual que adicionara a los haberes la mitad de la diferencia entre el promedio salarial y la inflación, si el primero aumentara más que la segunda. El salteño Juan Carlos Romero (Cambio Federal) jugó a favor del oficialismo.

En cambio, el kirchnerismo apoyó el dictamen de mayoría. "Milei otra vez nos dice degenerados fiscales. Si quienes vamos a votar este proyecto somos degenerados fiscales, le quiero decir al Presidente que él es un degenerado social, que aumentó la pobreza y la indigencia, y no cubre en lo más mínimo lo que necesitan los argentinos para sobrevivir", arremetió la bonaerense Juliana Di Tullio (Unión por la Patria). Su colega José Mayans hizo una fuerte crítica al programa económico del Gobierno y hasta se atrevió a comparar a Mauricio Macri con Alberto Fernández. "¿Están mirando los números de la econoal grupo Macri cuando empezó su caída. Después nadie era amigo de Macri, así como ahora nadie es amigo de Alberto, ¿verdad?", evaluó.

El último en tomar la palabra fue el líder de la bancada oficialista, Ezequiel Atauche (Jujuy). Criticó las sucesivas modificaciones a la fórmula previsional que, según consideró, erosionaron los haberes de los jubilados. "Admitan su incapacidad absoluta de gestión y de resolver los problemas de este país. Ahora de golpe están apurados", chicaneó Atauche tanto sobre la administración de Macri como sobre la de Fernández. "Con nuestro gobierno, todos los meses las jubilaciones suben más que la inflación. Datos, no relato", sentenció.



Victoria Villarruel padeció ayer los efectos de la derrota en el Senado

# El Gobierno analiza un "veto parcial" de la flamante norma

Antes y luego de la votación en el Senado, cerca de Milei aseguraban que la ley pone en riesgo el equilibrio fiscal

#### Jaime Rosemberg

La nueva y sonora derrota legislativa, esta vez en el Senado, no pareció inquietar ayer al presidente Javier Milei. Decidido a cuidar el "equilibrio de las cuentas" públicas por encima de cualquier otro objetivo, el Presidente vetará la norma que aprobaron, por amplia mayoria, los senadores. Pero el veto no sería total sino "parcial" y haría foco en la fórmula previsional, según deslizaron anoche desde el gobierno.

"La vamos a vetar. Y no nos importa el costo político", afirmaron a LA NACION muy cerca del jefe del Estado, mientras los senadores del kirchnerismo v otros partidos buscaban conseguir el quorum necesa-

rio para comenzar la sesión ordinaria, que incluyó también una sesión especial, inmediatamente después, otros temas como la marcha atrás consensuada en el nuevo aumento en las dietas de los senadores, cuestionado de modo directo por el Presidente días atrás.

"El equilibrio fiscal es absolutamente innegociable. Fin", escribió en la red X el portavoz presidencial, Manuel Adorni, dejando en claro la postura de su jefe político.

Durante toda la jornada, y previendo un resultado negativo, en Balcarce 50 reiteraban que el Presidente vetară "todo lo que ponga en riesgo el equilibrio fiscal", tal como loanticipara, meses atrás y de modo directo, el propio Presidente.

"Cada vez que los degenerados fiscales de la política quieran ir a romper el equilibrio fiscal (...) les voy a vetar todo, me importa tres carajos", enfatizó Milei en junio pasado, durante la reunión del Latam Economic Forum en Parque Norte.

POLÍTICA | 11 LA NACION | VIERNES 23 DE AGOSTO DE 2024



#### José Mayans

SENADOR-UNIÓN POR LA PATRIA "Milei tiene a 20 zorros atrás, entre ellos Cavallo. Forman parte de un clan. Él es un pobrecito, es un jamoncito, diría la vicepresidenta"



VICEPRESIDENTE

"Gracias por el favor, por traerme a colación, Mayans"





El primer efecto es una suba de 7,2%, por la cual el monto mínimo de septiembre rondaría los \$251.400, en lugar de los \$234.540 previstos, y el máximo sería de aproximadamente \$1.691.800, en vez de \$1.578.234. Los segundos montos citados en cada caso surgen de aplicar, a los importes de agosto, un reajuste de 4,03% (la inflación de julio), según el mecanismo de movilidad ya vigente.

De acuerdo con lo votado, ese reajuste debería ser retroactivo a abril, por lo que la Anses debería liquidar las diferencias. La norma dice que el 12,5% dado en abril por DNU como "incremento extraordinario" (ese mes hubo otra alza, de13,2%, por inflación) se convierta en 20,6%. Para que eso ocurra, falta agregar una suba de 7,2%.

La ley también dispone que los haberes subirán cada mes según la variación del Indice de Precios al Consumidor (IPC) del Indec. Eso no modifica lo que ya ocurre desde abril. En nueve meses de 2024, el reajuste efectivo para los haberes (sin contarel bono, congelado desde marzo) acumula un 121,9%.

Otra consecuencia del texto aprobado es que una vez al año, en marzo, podría haber una suba adicional a la definida por el IPC. Para ese mes se observará qué ocurrió en el año previo: si los sueldos (según el índice Ripte) crecieron por arriba de la inflación, corresponderá una suba extra equivalente al 50% de la diferencia. Si el Ripte avanzó 110% y los precios, 100%, el

La norma dispone, además, una garantía para que el ingreso mensual no sea inferior al precio, multiplicado por 1,09, de la canasta básica para un adulto que define el Indec para medir la pobreza. En julio esa variable tuvo un valor de \$291.471,73, cifra que, multiplicada por 1,09, da \$317.704. Esa garantía reemplazaría al bono.

Por otra parte, la ley le exige a la

Para hacer frente a las medidas



mejora de los haberes; no

plus sería un incremento de 5%.

Anses que en 6 meses pague lo que reclama un grupo de provincias para sus cajas previsionales propias, y también los importes derivados de las sentencias judiciales favorables a jubilados.

nanciamiento. Según la Oficina de Presupuesto del Congreso, el impactofiscal será, como mínimo, de 0.57% del PBL • Silvia Stang



Votaron ayer una resolución por la que suspendieron el aumento del 6,6% y las actualizaciones hasta el 31 de diciembre

#### Gustavo Ybarra LA NACION

Luego del escándalo público y de las furibundas críticas del presidente Javier Milei por la polémica medida, todos los bloques políticos del Senado acordaron dar marcha atrás con el nuevo aumento de sus dietas y decidieron "desenganchar" sus ingresos de los vaivenes de las paritarias legislativas hasta fin de año.

El congelamiento de las dietas fue establecido a través de un proyecto de resolución que el Senado aprobó ayer por unanimidad de los 68 legisladores presentes en el cierre de una sesión ordinaria en la que el Gobierno sufrió un duro revés con la sanción, con el voto de más de los dos tercios, del proyecto de movilidad que les reconoce una recomposición del 8,1% a los jubilados (ver aparte).

La resolución suspende para los senadores "toda actualización que se realice en el valor del módulo a partir del 1º de agosto y hasta el 31 de diciembre". Hasta antes del incremento, la dieta de los senadores alcanzaba los 7 millones de pesos en bruto.

"La idea es que esta suspensión funcione como una transición hasta fin de año, hasta encontrar una verdadera solución a los ingresos de todos los poderes del Estado", explicó Juan Carlos Romero (Cambio Federal-Salta), al fundamentar la medida. Es el mismo senador que había impulsado la resolución original, en el minuto final de una sesión polémica.

Sumó su apoyo José Mayans (Formosa), jefe del bloque kirchnerista, aunque no se privó de criticar el doble discurso subyacente en los cuestionamientos que recibieron los senadores desde otros sectores políticos. "Vamos acompañar esta propuesta de congelar, de desengancharnos, pero la gente merece una explicación", afirmó el líder de la principal bancada de oposición, antes de defender el papel de los senadores. "Acá hay mucha hipocresía y mucha distorsión, porque nosotros acá estamos de buena fey cada dos años tenemos que rendir cuentas en las urnas", sostuvo Mayans.

A pesar de las críticas, Romero destacó la resolución votada por el Senado en abril, que enganchó las dietas a los salarios legislativos, porque "no hizo más que transparentar" lo que perciben los legisladores de la Cámara alta. "Hay muchos funcionarios del Estado cuyo emolumento es un misterio", contrastó el experimentado legislador salteño.

De esta manera, quedaría sin efecto el aumento del 6,6% de sus dietas que iban a percibir los legisladores como consecuencia de haber "enganchado" sus ingresos a los salarios de los empleados legislativos. La semana pasada, los presidentes de ambas cámaras legislativas, Victoria Villarruel (Senado) y Martín Menem (Diputados), firmaron un acuerdo paritario con los gremios con representación en el Congreso para otorgarles una



Juan Carlos Romero CAMBIO FEDERAL (SALTA)

recomposición total del 6,6% correspondiente a los meses de julio (3,5%) y agosto (3%).

En abril último, en una medida que también provocó una fuerte condena social y las críticas de Milei, los senadores decidieron aumentarse sus dietas, pasando a cobrar de poco más de 1,7 millones de pesos a unos 4,5 millones.

Lo hicieron mediante una resolución votada a las apuradas y sin debate que dejó de tomar una suma dineraria para pasar a tomar la misma unidad de medida (módulo) que se utiliza en el cálculo de los salarios de los empleados del Poder Legislativo. Así, cada vez que los empleados del Congreso obtenían un aumento salarial, las dietas de los senadores se modificaban en igual proporción. En la resolución de abril los legisladores crearon una suerte de aguinaldo, una decimotercera dieta.

#### El repudio de Milei

Tras la difusión del aumento, el presidente Milei reprodujo mensajes de usuarios de las redes con críticas e insultos a los senadores. "Expreso mi máximo repudio al vergonzoso aumento de sueldo que acaba de ocurrir en la Cámara de Senadores. Hace poco se habían aumento el sueldo a 7 millones de pesos pero parece que no les alcanza: hoy (por el lunes) se aumentaron el sueldo a 9 MILLO-NES", escribió el Presidente.

Milei comparó con los sueldos que cobran en el Ejecutivo nacional. "Los sueldos del Poder Ejecutivo se encuentran congelados desde el 10 de diciembre. No hubo aumento de sueldo para ministros, secretarios o subsecretarios. Tampoco para mí, que además renuncié a mi jubilación de privilegio. ¿Por qué? Porque esta administración entiende que el esfuerzo lo tiene que hacer la política, no la gente trabajadora que paga los impuestos", detalló.

¿Quién cobra 9 palos por mes? Nadie. Mientras millones de compatriotas se esfuerzan por salir adelante tras la catástrofe económica generada por Sergio Massa, la Cámara de Senadores debería tener empatía con los argentinos y no tomarles el pelo aumentándose el sueldo todos los meses", fustigó el jefe del Estado.

A pesar de que primó un acuerdo político de evitar intervenciones estridentes, el ataque de Milei no pasó inadvertido en el recinto del Senado. "Ojalá que el Presidente cambie y deje de decirnos chorros, bandidos. Creo que todos merecemos respeto", dijo Mayans. "El peor vicio es hacer antipolítica desde la política", aseguró Romero, sin dar precisiones. •

"Se viene el vetazo", se entusiasmó otra alta fuente del Poder Ejecutivo. Más allá de la derrota de anteayer en la Cámara de Diputados, cuando una mayoría opositora holgada votó en contra del DNU que autorizó \$100.000 millones de fondos reservados para la SIDE, en el Gobierno creían que "los diputados y senadores están muy desprestigiados",

brio de las cuentas del Estado. La oposición también consiguió, esta misma semana y luego de distintas discusiones internas en el oficialismo, entronizar al senador radical Martín Lousteau como titular de la Comisión Bicameral de Seguimiento de los Organismos de Inteligencia. El logro de Lousteau no le gustó al Gobierno: el mismo Adorni lo definió como "senador kírchnerista", mientras se desarrollaba la sesión del Senado, en conferencia de prensa en la Casa Rosada.

y que "el Presidente está haciendo lo

que prometió" al preservar el equili-

La sanción del proyecto de reajuste de las jubilaciones, que ya fue aprobado en la Cámara de Diputados y que establece una actualización mensual de los haberes jubilatorios en base al Índice de Precios al Consumidor (IPC), más una actualización por la inflación de enero, sirvió como otra muestra de la renovada unidad parlamentaria del radicalismo, el kirchnerismo y otros bloques, en un contexto

de orfandad del oficialismo, que cuenta en el Senado solo con siete legisladores propios, con disidencias internas evidentes y la tensión permanente entre el Presidente y su vice, Victoria Villarruel.

FABIÁN MARELLI

Cuando el proyecto llegó a la Cámara alta, a principios de este mes, el Gobierno intentó morigerar sus efectos. Pidió, sin éxito, eliminar la actualización anual de las jubilaciones y también la obligación de arreglar cuentas con las provincias por las deudas con sus cajas provinciales, algunas de las cuales tienen sentencia firme.

#### Gestiones infructuosas

"Para poner en dimensión: que se resuelvan las sentencias y cajas provinciales este año implicaría que el Estado no tenga superávit. Que tenga déficit y tenga que salir a emitir deuda", sostuvo el secretario de Hacienda, Carlos Guberman. La gestión no prosperó, parte de la UCR se opuso a los cambios y el texto aprobado en Diputados fue el que se puso a consideración en la Cámara alta.

Para el Gobierno, sin embargo, esta y las sucesivas derrotas legislativas no conmueven la base de la gestión libertaria: el equilibrio en no se previó ninguna fuente de fiel balance fiscal está al tope de las prioridades, y por eso, el Presidente vetará la suba en las jubilaciones. Aunque sea de manera parcial.

#### Tensión entre poderes | LOS VÍNCULOS DE LA LIBERTAD AVANZA

# Milei y Macri se reunieron tras el rechazo de Pro al DNU de la SIDE

Cenaron en Olivos después de que el macrismo votó por primera vez en contra del Gobierno; "todo sigue igual", dijeron

El presidente Javier Milei y el titular de Pro, Mauricio Macri, volvieron a reunirse en la quinta de Olivos, después de la votación del miércoles en la Cámara de Diputados en la cual se rechazó el DNU por el que se le habían asignado \$100.000 millones para gastos reservados a la Secretaría de Inteligencia del Esta- nerista. do (SIDE).

El encuentro se concretó el miércoles y tuvo la forma de una cena, que se extendió durante dos horas y, según sintetizaron fuentes vinculados a ambos sectores, "sigue todo igual" en la relación entre ambos.

ción del miércoles Pro se unió por primera vez con el resto de las bancadas opositoras para voltear el decreto presidencial, en un gesto que marcó una fuerte diferenciación y un mensaje para el principal tributario del aumento presupuestario: el asesor Santiago Caputo, quien controla los hilos de la SIDE.

En esa conversación, Macri le habría insistido al Presidente sobre la inconveniencia de seguir los lineamientos de su asesor, a quien el exmandatario identifica como la fuente de operaciones y obstruccionesa un posible acercamiento entre las dos fuerzas políticas. Cerca del expresidente dejaron trascender que fue Milei quien lo invitó a cenar en Olivos, después del cortocircuito por la votación en el Congreso.

El líder de Prohabía sido el blanco de las críticas de los trolls libertarios en las redes sociales después de que ordenó que su bloque de diputados colaborara con el quorum y se sumara al rechazo opositor del decreto que incrementó en \$100.000 millones los fondos reservados para los servicios de inteligencia. Incluso el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, planteó que Macri estaba "equivocado" y el vocero Manuel Adorni trató de "ingratos" a los legisladores de Pro que se plegaron a la iniciativa promovida por la Coalición Cívica, Encuentro Federal, la UCR y Unión por la Patria.

Sin embargo, Milei procura preservar su vínculo con Macri. Si bien envía señales de que está dispuesto a defender a ultranza a Caputo, no procura distanciarse del jefe de Pro. El exmandatario valora esos gestos de contención y, en la intimidad, reconoce que tiene un buen diálogo con el Presidente cuando se ven a solas. Sin embargo, no logra que los acuerdos que discute con Milei se concreten. Es decir, no consigue que avancen las tratativas para sumar a dirigentes cercanos a él en puestos codiciados de la administración nacional -transporte, energia o infraestructura- ni que se abran instancias institucionales para debatir la integración de los bloques legislativos o el armado de una coalición electoral.

Hasta la salida de Nicolás Posse del Gobierno, Macri sospechaba que el exjefe de Gabinete era el responsable de trabar un acuerdo integral con Pro. Poco a poco, se

desencantó de Caputo, a quien responsabiliza por el desplante que sufrió durante la firma del Acta de Mayo en Tucumán. El expresidente y sus laderos fieles presumen que el estratega de Milei prefiere prescindir de Pro y apostaría a sellar una alianza con el peronismo no kirch-

El miércoles, Macri decidió sumarse al rechazo opositor al decreto que incrementó en \$100.000 millones los fondos reservados para la SIDE después de que encabezó una reunión, vía Zoom, con gobernadores y referentes parlamentarios El dato es clave porque en la vota- y partidarios de Pro. Molesto con Caputo por la frustrada negociación para colocar al senador Enrique Martin Goerling (Pro) como titular de la Comisión Bicameral de Inteligencia, lo que derivó en un acuerdo entre el kirchnerismo y un sector de la UCR para ungir a Martín Lousteau, Macri les ordenó a sus diputados que votaran a favor de declarar nulo el DNU dictado por Milei. Incidió también la bronca que acumularon Jorge Macri, Ignacio Torres y Rogelio Frigerio por la falta de respuesta de la Casa Rosada a sus reclamos. De hecho, el ministro de Economía, Luis Caputo, no fue a la fallida audiencia de conciliación con el jefe porteño convocada por la Corte por los fondos de coparticipación y envió a una comitiva de secretarios.

#### Tratos a los aliados

Los altos mandos de Pro consideran que no reciben un trato privilegiado por parte del Gobierno, pese a que son el principal sostén parlamentario y apoyaron sin fisuras la agenda reformista de Milei.

Apenas el expresidente ejecutó la jugada, Pro emitió un comunicado para justificar la decisión. "Este DNU de \$100.000 millones para inteligencia, en un contexto en el que 'no hay plata' y sin aclarar el uso de los fondos, no es el cambio", indicó. La maniobra generó la reacción de Patricia Bullrich, quien criticó con dureza la actitud de sus exsocios. "Eligieron ponerse del lado de las mafias", remarcó.

Ayer, Pro volvió a diferenciarse del Gobierno en una votación legislativa. Con la excepción de la cordobesa Carmen Alvarez Rivero, los senadores macristas acompañaron en general la aprobación de la ley que recompone en un 8,1% los haberes jubilatorios y que contiene una nueva fórmula de movilidad.

El bloque que lidera Luis Juez definió esa maniobra después de que asumieron que la oposición ya tenia los votos del peronismo y la UCR para aprobar la reforma, por lo que no querían pagar el costo político en soledad.

En la votación en particular volvieron a actuar alineados con el oficialismo. Por caso, rechazaron los artículos 2, 4 y 10. Resta saber si la bancada de Juez también rechazará el DNU de fondos reservados de la SIDE.

# Pro pone en jaque su alianza con los libertarios en el Congreso

El partido de Macri podría condicionar futuras leyes, como el presupuesto

Laura Serra LA NACION

La sociedad entre el oficialismo y Pro, su principal aliado en el Congreso, quedó en jaque por primera vez desde que Javier Milei asumió el gobierno. Luego de rechazar en la Cámara de Diputados el decreto por el que se aumentaron en \$100.000 millones los gastos reservados para el sistema de inteligencia, en el Senado la casi totalidad del bloque de Pro colaboró para que se sancionara una nueva

ley de movilidad jubilatoria. En el oficialismo se encendieron todas las alarmas. No solo porque el Congreso le enrostró más de dos tercios de los votos al sancionar la ley jubilatoria, sino también porque Pro se sumó sin pruritos al lote de "degenerados fiscales", mote que el presidente Milei les endilgó a los opositores que en la Cámara de Diputados dieron media sanción a la iniciativa.

mara de Diputados hasta la sesión de hoy en el Senado pasaron dos meses, pero en ese tiempo no hubo por parte del Gobierno un acercamiento serio para modificar el proyecto. En el medio pasaron cosas, como el aumento de \$100.000 millones para inteligencia. Estábamos entre 'la nada' o acompañar un proyecto para favorecer a los jubilados. Elegimos lo último", sinceró la senadora Guadalupe Tagliaferri (Pro).

Este doble golpe político de Pro al Gobierno tuvo un mensaje clarísimo: a partir de ahora su apoyo al gobierno libertario -en minoría en ambas cámaras-pasará de ser "incondicional" a "condicional". Dicho en otras palabras, su voto será "ley por ley". Le marcará la cancha al Gobierno cada vez que lo considere necesario, aun



Guadalupe Tagliaferri SENADORA DE PRO (CABA)

si para ello debe unir filas con el kirchnerismo, un límite que se había prometido nunca cruzar. Hasta ahora. El problema que se le plantea al oficialismo amenaza con ser mayúsculo frente a lo que se viene en el Congreso: el debate de la ley de presupuesto 2025, que se presentará el mes próximo. Los opositores dialoguistas están dispuestos a ofrendarle esta ley clave al Gobierno como lo hicieron con la Ley Bases, pero sus exigencias a cambio de sus votos serán mayo-"Desde la aprobación en la Cá- que responden a Mauricio Macri nista Edgardo Kueider. tampoco serán lo complacientes que fueron hasta ahora si el oficialismo se muestra reacio a cumplir los acuerdos pactados.

> Uno de ellos interesa sobremanera al jefe de Pro: la coparticipación para la ciudad de Buenos Aires. En la audiencia celebrada ayer en la Corte Suprema no hubo acuerdo entre el jefe de gobierno porteño, Jorge Macri, y los delegados del Ministerio de Economía. "Si el Gobierno no cumple con lo pactado, lo vamos a discutir en el Congreso con la ley de presupuesto", advierten fuentes muy cercanas al líder de Pro.

> Macri aprovechó el decreto presidencial sobre gastos reservados para inteligencia para realizar su primera demostración de fuerza ante el Gobierno en el Congreso. "Se la dejaron servida en bandeja

a Mauricio", deslizó un diputado cercano al líder de Pro. "Le aconsejamos en varias oportunidades a Santiago Caputo (principal asesor de Milei e ideólogo del DNU) que diera marcha atrás, porque el decreto era insostenible política y jurídicamente. Le dijimos que había otros medios para ampliarle el presupuesto a la SIDE, le sugerimos que apelara a un decreto reservado o a una reasignación de partidas. Santiago no quiso y Mauricio aprovechó para volteárselo".

La inquina de Macri con el asesor estrella de Milei llegó al paroxismo cuando el senador radical Martín Lousteau fue ungido, el martes pasado, presidente de la estratégica Comisión Bicameral de Inteligencia, en un acuerdo entre la UCR y el kirchnerismo. Macri, que pretendía para ese cargo al senador Martin Goerling (Pro). responsabilizó de ese traspié a Cares. La novedad es que las huestes puto y su afán por colocar al pero-

> Ese mismo día, Macri les mandó un mensaje a sus principales espadas legislativas para que dieran quorum en la sesión especial convocada para rechazar el DNU de la polémica. Desde Estados Unidos-donde está de viaje-, Cristian Ritondo, jefe de la bancada, bajó esta línea al resto del bloque, lo que desató un verdadero revuelo interno: el sector que responde a Patricia Bullrich, ministra de Seguridad, se plantó en sus trece y anunció que no cumpliría la orden del jefe del partido.

> Las tensiones internas en el bloque de diputados de Pro están en su pico más alto. No se avecina una ruptura formal, al menos por ahora, pero no se descarta que las diferencias se manifiesten en un futuro próximo en el tablero de votaciones del Congreso. •

### No hubo acuerdo en la audiencia en la Corte por los fondos de coparticipación

Jorge Macri y emisarios de Caputo no lograron acercar posiciones sobre la forma de pago

Mientras Javier Milei atravesaba horas complicadas en el Congreso, el jefe porteño, Jorge Macri, y representantes del Ejecutivo nacional protagonizaron ayer una audiencia en la Corte Suprema para intentar solucionar el conflicto en torno a la restitución de los fondos de coparticipación de la Ciudad que fueron recortados durante la gestión de Alberto Fernández.

Si bien la Corte había optado por volver a convocar a las partes para que exploren una salida consensuada antes de resolver la cuestión de fondo, Jorge Macri y los emisarios de Luis Caputo, quien optó por no asistir al encuentro, no lograron un acuerdo después de casi dos horas de discusión.

Ahora, el máximo tribunal les dio diez días al gobierno nacional y a la Ciudad para que expliquen a través de una presentación cuáles son sus posiciones respecto del estado del cumplimiento de la medida cautelar. "Desgraciadamente no huboacuerdo", afirmó Jorge Macri apenas terminó la reunión.

Allegados a Caputo remarcan que se trató de una "audiencia informativa" en la que se discutieron asuntos jurídicos, por lo que concurrieron los funcionarios especializados en el tema. En otras palabras, el ministro considera que esta no era una instancia para alcanzar una solución definitiva.

Frente a Alejandro Rodríguez, secretario encargado de juicios originarios en la Corte, los funcionarios de la Nación y la Ciudad no consiguieron acercar posiciones en torno a la forma de pago de los recursos de coparticipación. El gobierno porteño pide que el aumento del 1,4% al 2,95% se realice de forma automática y a través del goteo diario que ejecuta el Banco Nación para enviarles los fondos coparticipables a las provincias.

En cambio, los representantes de Caputo informaron que ya comenzaron a pagarle a la Ciudad la diferencia entre el 1,4% al 2,95% -el porcentaje que fijó la Corte en

la sentencia de diciembre de 2022contransferencias semanales. Hasta ahora, hubo tres pagos de 20 mil millones de pesos. "En la audiencia quedó claro que la Nación sí está cumpliendo con el fallo de la Corte. Aunque parezca una paradoja, la queja de la Ciudad es que se lo paga semanalmente por adelantado en lugar de por goteo diario", apuntaron fuentes oficiales. Además, las autoridades del gobierno de Milei manifestaron que consideran que el porcentaje del 2,95% que fijaron los jueces debería "ser sustancialmente menor". Pese a eso, aclararon, entienden que están acatando la orden de la Corte.

Jorge Macri rechaza el mecanismo de pago que dispuso Caputo porque considera que son giros "discrecionales" -es decir. los envíos podrían interrumpirse por razones políticas-, no cumple con lo establecido por la ley de coparticipación ni la sentencia de la Corte y no incluye una cláusula de ajuste. Dicho de otro modo: pretende que el giro de los recursos se aplique de forma automática. • Matías Moreno LA NACION | VIERNES 23 DE AGOSTO DE 2024

#### **EL ESCENARIO**

# El antimileísmo amenaza con ampliarse

Claudio Jacquelin

-LA NACION-

La la Gobierno no había tenido una semana tan negativa en el Congreso como la que está concluyendo desde hace seis meses y medio, cuando tropezó en la Cámara de Diputados la primera y monumental versión de la Ley Bases. Pero aquello es poco comparado con lo que acaba de suceder.

Por primera vez desde que Javier Milei llegóa la presidencia se produjo una confluencia de factores que 
propinó tres derrotas sucesivas en 
planos muy sensibles para el Gobierno, como son la disposición de recursos, el control sobre el aparato de inteligencia y el aumento del gasto, con 
derivaciones y probables mayores 
costos en el corto plazo. El resultado 
de un compendio de debilidad e impericia política del oficialismo que es 
mirado con atención (y, en algunos 
casos, preocupación) por actores 
políticos y económicos influyentes.

El boceto que dejaron las dos jornadas del Congreso muestra el prematuro alumbramiento de un inorgánico, pero corrosivo, antimileísmo. Toda una novedad después de dos décadas en las que la política se estructuró en torno de dos antinomias: kirchnerismo-antikirchnerismo, macrismo-antimacrismo.

Por ahora es apenas el fruto de una suma de coincidencias circunstanciales, para nada definitiva, aunque constituye un llamado de atención para el oficialismo, cuyas limitaciones de origen y de ejercicio quedaron al desnudo como nunca. El paso del tiempo no mejoró algunos déficits congénitos de la construcción libertaria, sino que parece haberlos agravado.

El hecho más novedoso que acaba de registrarse es la rebelión del macrismo, que dejó de ser en esta ocasión (y podría no ser la última) un manso ladero que ofrecía el bloque más disciplinado con el que contaba el Gobierno para solventar sus proyectos legislativos. Imprescindible ante la poca cuantía e inexistente organicidad de la bancada libertaria, hoy más dividida y enemistada entre sí que siempre.

La amplia mayoría de los diputados de Pro abandonaron anteayer su papel de cuasioficialistas para adquirir, al menos por un rato, rasgos de opositores. Más que un aviso.

"No pueden pedirnos que apoyemos todo lo que se les ocurra sin discusiones y acuerdos previos en temas que no implican fortalecer el cambio que apoyamos y a veces hasta van en contra, como fue el DNU para asignar fondos reservados al aparato de inteligencia. Menos pactan, le otorgan recursos y le solucionan problemas al peronismo e, incluso, al kirchnerismo", dicen en las cercanías del jefe del bloque de Pro, Cristian Ritondo, que ayer estaba regresando desde Estados Unidos de un viaje con legisladores de otros partidos, pero estuvo al tanto de lo que sucedía en la Cámara minuto a minuto.

La alianza tácita, frágil y plagada de desconfianza entre el oficialismo y Pro, sostenida fuertemente por el vínculo personal entre Milei y Mauricio Macri, ahora se astilló como nunca y enfrenta un futuro incierto. El reciente diálogo entre ambos no habría modificado nada, según fuentes macristas. Ni para peor ni para mejor.

Para sostener la relación entre



Mauricio Macri, Javier Milei y Cristina Kirchner

ambos espacios y, sobre todo, el apoyo al Gobierno, desde el sector amarillo reclaman importantes correcciones, que, por ahora, desde la Casa Rosada no muestran disposición a hacer.

En ambos bandos nadie desconoce ni olvida que fue el propio Macri el que impulsó el motín de su tropa en Diputados. Y no solo los temas que debían tratarse en el Congreso, sino por cuestiones más estructurales.

Lascríticas contra el expresidente y sus diputados por el voto en contra en el Congreso de parte de altos funcionarios del Gobierno, como el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, o el vocero Manuel Adorni, potenciadas por fuertes descalificaciones del aparato comunicacional del Gobierno, escalaron, en lugar de aplacar, el conflicto. Todos muestran los dientes.

"Mi relación con Javier está en el mejor momento y en las conversaciones que tenemos entiende yacepta que un acuerdo más amplio con Pro debe ser el fruto de una agenda de trabajo y de participación concreta. Lo que pasa es que después él se desentiende y deja en manos de Santiago Caputo, que no concreta nada de lo que hablamos", les explicó Macri a sus interlocutores.

El jefe de Pro comentó eso antes y después de ordenar a sus diputados votar contra el DNU por el que se le otorgaban \$100.000 millones en fondos reservados al aparato de inteligencia, supuestamente destinados a ciberseguridad. Aunque para la mayoría de los opositores, incluido el macrismo, esos recursos tendrían destinos menos nobles. El refuerzo y la modernización del espionaje a opositores o críticos, el fortalecimiento de la maquinaria propagandística y de injerencia en el próximo proceso electoral que controlaría el superasesor Caputo, asoman como sospechas difíciles de salvar, aunque no son motivos excluyentes para explicar el rechazo al decreto.

El malestar de Macri no solo es político y funcional, sino también producto de una herida íntima. "Yo estoy dispuesto a hacer lo que sea para que Milei logre hacer lo que no sotros quisimos y no nos dejaron. No me importa pagar costos, pero tampoco puede pretender hacerlo maltratándonos y llevándonos a empujones. Son muchos los que me dicen que no puedo ser tan tolerante. Parece como si pretendieran hacerme ver como un viejo gagá que se contenta con que lo elogien y sin atender sus razones. Pero se confunden y se equivocan", ha advertido el jefe de Pro a algunos de sus dirigentes.

La paciencia parece haber llegado a un límite y las presiones que empiezan a ejercerse sobre el expresidente desde su propia tropa para que adopte una posición menos condescendiente son crecientes.

#### Cargos y caja o acuerdo político

"El problema es que Macri solo quiere cargos y cajas. Quiere a Javier Iguacel en Energía y a Guillermo Dietrich en Transporte, y participar de negocios como las privatizaciones y la concesión de la Hidrovía. No entienden que ellos ya perdieron los votos y están divididos", responden con insidia (y nombres) desde la Casa Rosada.

La principal conclusión compartida por dirigentes amarillos, a la que adhiere Macri, es que el Gobierno, y

El Gobierno alumbró un antimileísmo ocasional que le propinó tres derrotas

"Me quieren hacer ver como un viejo gagá que acepta todo porque me elogian. Pero se equivocan", advirtió Macri

"A Caputo le dieron demasiados juguetes y no sabe ni tiene tiempo para usarlos", dicen en la oposición en particular Caputo, el asesor, pretende ganar tiempo para doblegar y terminar de cooptar a Pro sin ofrecer un acuerdo más amplio, sindarle espacios en el Gobierno ni discutir políticas. Y, llegado el momento, tampoco acordar lugares en las listas para las elecciones del año próximo. En el oficialismo no lo niegan. Es una de las pocas coincidencias entre los dos espacios en conflicto.

perfil de monje negro. Y las justificaciones a Milei tienen cada vez menos peso. "Que Javier se desentienda y delegue en su hermana Karina y en Santiago no lo exime de nada. Mauricio no podía seguir sin reaccionar. Ellos no solo quieren construir su propio poder y no compartirlo con nadie, sino que quieren terminar de destruirnos", admite uno de los dirigentes en los que Macri más confia.

El gurú oficialista refuerza así su

Menos terminantes, pero no menos mordaces, son algunos de los dirigentes amarillos que tienen o han tenido alguna relación con Caputo, el joven. "A Santi le dieron demasiado juguetes y no tiene tiempo para dedicarles ni experiencia para entender la importancia de prestarles atención y cuidado a algunos. El Congreso se lo demostró. Todavía les falta más de un año para las elecciones y tienen demasiados frentes abiertos en todos los terrenos", advierte un habitual interlocutor del gurú comunicacional.

Los gobernadores de Protambién sumaron presión sobre Macrien los últimos días. "El Gobierno se la pasa ignorándonos dando por hecho que nosotros vamos a poner los legisladores a su disposición como si fuéramos oficialistas, mientras ellos se dedican a atender a peronistas y radicales. Así no se puede seguir", le planteó uno de los tres mandatarios a su jefe en la mañana de anteayer.

Los llamados desde la Casa Rosada en las horas previas a las votaciones en el Congreso al mendocino Alfredo Cornejo y al correntino Gustavo Valdés, sobre quienes el Gobierno explota sus coincidencias y necesidades, contrastaron con el silencio que se registró en los teléfonos de Rogelio Frigerio, Ignacio Torres y Jorge Macri.

No extrañó que ayer volviera complicarse la relación entre la Ciudad y la Nación por el pago de la coparticipación. De ambos lados admiten el factor político como alimento de las diferencias. Y desde el Ministerio de Economía nacional hablan de una sobreactuación de Macri, el primo.

En el proceso de reconfiguración, desde la oposición también señalan, de forma generalizada, que el avance de Caputo y Karina Milei sobre cada vez más áreas y en la construcción política ha limitado el radio de acción y la capacidad de respuesta del jefe de Gabinete y ministro del Interior, Guillermo Francos. Aunque en la Casa Rosada lo niegan.

En el Gobierno, por otra parte, siguen apostando a la fragmentación y la cooptación tanto de macristas como de peronistas con látigo y más promesas que billetera. El problema es el tránsito entre un estadio y otro. Como ocurre en la economía.

"La fragmentación nos da oportunidades, pero también hace más complicadas y costosas (en todo sentido) las negociaciones", admite un funcionario del Ministerio del Interior, que se esfuerza por evitar que esa descripción denote alguna crítica a los dos bastones del Presidente.

En el seno del oficialismo conviven tanto la obediencia y la admiración como el temor (nada reverencial) y el enojo hacia Caputo, a quien ayer Milei volvió a respaldar ante las críticas. Todo un mensaje para Macri.

Desde la oposición buscan profundizar grietas y amplifican versiones sobre diferencias entre la hermanísima y el superasesor y tratan de reforzar relaciones con funcionarios enemistados con el gurú de los que el Presidente no quiere o no puede prescindir. En ese sentido, el macrismo promociona vínculos con la ministra de Capital Humano e intenta fortalecer lazos con la vicepresidenta Victoria Villarruel.

Los cortocircuitos en lo más alto del podery las escandalosas trifulcas en los bloques de senadores y diputados, que en los últimos días rozaron el escándalo, son cada vez más inocultables. Para muchos, son consecuencia inevitable de la percepción del oficialismo de que en frente no tiene a nadie que le dispute el poder, lo que produce (como es habitual) su propia oposición. Los últimos acontecimientos podrían ser una señal de lo prematura de esa pulsión.

El peronismo, mientras tanto, pendula y juega con su experiencia para tener en su seno a opositores y cuasioficialistas, siempre dispuestos al diálogo cuando se pueden obtener cuotas de poder o beneficios, hasta por parte de quienes están en las antípodas absolutas en lo ideológico y lo estético.

La predisposición a negociar el apoyo a la postulación de Ariel Lijo para integrar la Corte, blanqueada por el senador camporista Mariano Recalde, expresa la flexibilidad que pueden mostrar hasta los más rígidos. Las antiguas relaciones que otro camporista, como Eduardo de Pedro, tiene con exsocios y amigos de Caputo, el joven, a los que contrató para su fallida postulación presidencial también servirían de puente eficaz.

Sin embargo, como le gusta decir a Milei, "no hayalmuerzo gratis". La inorgánica y precaria a parición del antimileísmo es una demostración. •

#### El escándalo de los chats | TESTIMONIOS CLAVES



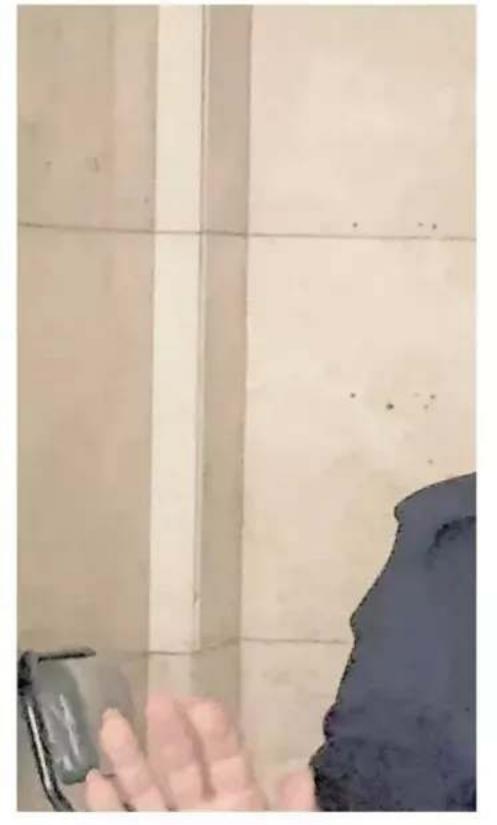

María Cantero, al salir ayer de los tribunales, tras su declaración

# Cantero dijo que Fabiola Yañez le contó que recibía golpes periódicamente

Declaró casi tres horas y les dio validez a los mensajes de la ex primera dama, en los que le narraba los ataques de Alberto Fernández; detalló que nunca llegó a hablar del tema personalmente con ella ni con el expresidente

#### Camila Dolabjian y Hernán Cappiello

María Cantero, la histórica secretaria de Alberto Fernández, declaró en la causa promovida por Fabiola Yañez contra el expresidente. En su exposición, de casi tres horas, Cantero confirmó la validez de los chats de 2021 en los que Yañez le había contado que sufrió hechos de violencia física y le envió fotos con moretones en la cara y en los brazos. También ratificó que en los mensajes le contó que recibía golpes "periódicamente".

Cantero dijo que conoce a Alberto Fernández desde hace 35 años y que Fabiola Yañez le mandó a su celular las fotos de los golpes y los mensajes que "salieron en todos los medios".

También precisó que Yañez le envió las fotos con el ojo golpeado y los moretones en los brazos que se difundieron públicamente. "Me sorprendieron muchísimo", agregó. En ese momento, la secretaria de Alberto Fernández dijo que Fabiola Yañez le contó que recibía golpes periódicamente.

Cantero precisó que la ex primera dama aludió a golpes que recibió tras discutir con Alberto Fernández por los mensajes que el expresidente le mandaba a su amiga Sofía Pacchi.

Sin embargo, Cantero declaró que no habló con Yañez ni con Alberto Fernández de la violencia que le reveló la ex primera dama. Argumentó que no tenía oportunidad porque había terceros por el medio.

La abogada de Yañez, Mariana Gallego, dijo que Cantero ratificó los chats. "Preguntamos todo y está todo en las declaraciones. El fiscal nos solicitó que se mantenga todo en absoluta reserva, pero confirmó que esos chats existen", aseguró a la salida de la fiscalía, cerca de una hora después de que se retirara Cantero.

Aclaró que todavía no aportó nuevos testigos a la investigación y que agregarían prueba documental.

Además, dijo que Yañez no perdió un teléfono, pese a que fuentes de la defensa que conduce confirmaron a LA NACION que había extraviado un aparato en una mudanza.

Por el contrario, Silvina Carreira, letrada representante de Fernández, fue consultada respecto de si Cantero ratificó los chats y respondió que "no". "Todos los planteos que haga los voy a hacer en el expediente", añadió.

Durante la audiencia, Carreira presentó objeciones para frenar tres de las preguntas que se le hicieron a la testigo, pero no consiguióque sus planteos prosperaran, informaron las fuentes.

En su declaración, Cantero contó que su relación con Alberto Fernández data desde hace más de 35

Dijo que la relación entre ambos era de amistad y confianza, pero bajo juramento sostuvo que no conversaban sobre su vida privada.

Al hablar de su vínculo con la mujer de su jefe, dijo que ambas tenían poco vínculo y que solo se comunicaban por WhatsApp.

Fabiola Yañez le comentó en esos mensajes que recibía golpes periódicamente y relató el episodio de violencia que tuvo lugar cuando Yañez supo que Alberto Fernández

#### ¿QUÉ DECLARARON LAS TESTIGOS?

#### María Cantero

EXSECRETARIA DE FERNÁNDEZ

- Recordó que recibió los chats de Fabiola Yañez un año después de la fiesta de Olivos.
- Aseguró que Yañez le contó de una golpiza luego de discutir con Fernández por los mensajes que le enviaba a su amiga Sofía Pacchi.
- Ratificó que recibió los chats con las fotos de los moretones y que le contó que Yañez recibía golpes periódicamente.

#### Alicia Barrios

- PERIODISTA
- Aseguró que Fabiola Yañez le parece una persona "inteligente".
- Dijo que fue aislada por el Gobierno y que eso se acrecentó después de que tuvo a su hijo.
- Dijo que no presenció violencia física, pero que "lo percibió" y que veía a Fabiola Yañez "agobiada".
- ▶ Habló de "maltrato psicológico".

se mensajeaba con su amiga Sofía Pacchi y ella se lo reprochó.

Recordó además que recibió los chats un año después de la fiesta de Olivos, por eso los pudo ubicar temporalmente.

Por ese episodio del festejo de cumpleaños de Yañez en plena cuarentena se produjo un escándalo político que según Alberto Fernández significó un quiebre con su electorado y le hizo perder las elecciones de mitad de mandato.

#### Una larga declaración

Cantero llegó a las 12.25 a la puerta de la fiscalía de Ramiro González, cinco minutos antes de lo previsto para su declaración testimonial en el marco de la causa que investiga hechos de violencia de género.

Acompañada de tres hombres

–uno de los cuales se quejó de la
presencia de la prensa–, Cantero
ingresó con puntualidad, pese a
que todavía no había salido Alicia
Barrios, la otra testigo citada para
ayer (ver aparte). Cantero se fue de
Comodoro Py cerca de las 15.30.

Los pasillos de los tribunales estaban cubiertos de periodistas como no se veía desde hacía tiempo. Los cronistas buscaron las declaraciones de las letradas cuando terminó la audiencia, pero las abogadas mantuvieron reserva sobre el contenido de lo que había sucedido en la audiencia.

Su testimonio es clave porque Cantero sabía de los presuntos golpes desde los tiempos en que Fernández era presidente y ella era su secretaria.

Yañez le había escrito en 2021 para contarle que Fernández le pegaba, que le había dado una patada en la panza sabiendo que ella podía

estar embarazada y que la violencia física era reiterada.

Cantero acompañó a Fernández durante 30 años de su trayectoria política y conoció detalles íntimos de su vida.

Las imágenes de Yañez golpeada surgieron de su teléfono que había sido peritado en el marco de la causa por los negocios entre aseguradoras y el Estado.

En ese expediente están involucrados el expresidente, ella y su marido, Héctor Martínez Sosa, un empresario próspero del rubro del seguro.

La relación entre Cantero y Fernández tuvo un quiebre cuando, en una entrevista con LA NACION, Fernández buscó distanciarse del escándalo de los seguros y apuntó a su posible "extralimitación".

Además de ser testigo en el caso promovido por Yañez, Cantero está imputada en la causa del fraude de los seguros. Los chats que la Justicia encontró en su teléfono dieron cuenta de cómo gestionaba negocios para su marido, un broker que tenía como clientes a organismos públicos y ministerios, y cobraba millonarias comisiones por esas pólizas. Cantero hacía pedidos y reclamos a distintos funcionarios del más alto nivel usando su rol privilegiado de secretaria del Presidente.

El fiscal González citó a Cantero como testigo para que declarara bajo juramento decir todo lo que supiera sobre las agresiones y lo que hubiera visto y oído en la Casa Rosada y la quinta de Olivos.

Según fuentes judiciales, la exsecretaria de Fernández ratificó que Yañez le había contado lo que sufria mientras vivía en Olivos con el entonces presidente. • LA NACION | VIERNES 23 DE AGOSTO DE 2024

POLÍTICA | 15



Alicia Barrios fue la primera en exponer en la Justicia

R. PRISTUPLUK

## Barrios apuntó a un "maltrato emocional", no a violencia física

La periodista declaró que Yañez no le manifestó haber sufrido agresiones corporales, pero que las "percibió"

Alicia Barrios declaró ayer en la causa que Fabiola Yañez promovió contra Alberto Fernández. La periodista dijo que la exprimera dama era víctima de maltrato emocional de parte del exmandatario, pero que no le consta que hubieran existido agresiones físicas. Afirmó, además, que todos en "el medio" sabían de las infidelidades de Fernández.

Su declaración ante la Justicia, según pudo reconstruir LA NACION, coincidió con lo que había dicho públicamente. Antes de ser convocada por el fiscal Ramiro González, Barrios sostuvo ante LN+que no sabía a ciencia cierta si Yañez había sufrido violencia física, pero que algunas actitudes del expresidente permitían creer que sí.

Ante la consulta del fiscal por este tema en la audiencia de la mañana deayer, sostuvo que Yañez no le "manifestó" ningún hecho de violencia, peroquelos pudo "percibir". Describió a la ex primera dama como una persona de gran inteligencia y sensibilidad social que, como parte de la violencia emocional a la que fue sometida, fue "invisibilizada" durante la gestión de Fernández, "Nos reunimos en la quinta de Olivos, trabajamos un día entero -relató Barrios frente al fiscal-, después no avanzó ningún trabajo de lo que habíamos preparado. Eso es maltrato". Y agregó: "Después de que tuvo el bebé [en abrilde 2022 Jestose acrecento, nose la veía más, no se sabía de ella".

Añadió que en sus encuentros con Yañez –que fueron muchos, según afirmó a LA NACION— no tuvo registro de que la exprimera dama tuviera algún problema con el "alcohol", una versión que tomó fuerza a partir de uno de los chats que se hicieron públicos en el que Yañez le confesaba a Cantero que lo que más le costaba del

embarazo era "no tomar alcohol".

Barrios conoció a Yañez por haber compartido con ella actividades en Scholas Occurrentes, la organización fundada por el papa Francisco, y en la que Yañez participaba como presidenta honorífica de la Fundación Banco Nación.

Barrios llegó a los tribunales de Comodoro Py 2002 minutos antes de las 10.30 y se fue poco después de las 13, cuando la segunda testigo, María Cantero, se aprestaba para dar su declaración. De la audiencia participaron también las abogadas de Fernández, Silvina Carreira, y de Yañez, Mariana Gallego.

El fiscal González incluyó a Barrios en esta ronda de testigos por una mención que la ex primera dama hizo en su declaración. Según relató Yañez ante la Justicia, Barrios "sabía" de su padecimiento, aunque basó esos dichos en el fragmento de una nota de la periodista en la que parece referir solo a las presuntas infidelidades, que hoy ratificó frente al fiscal. En aquella declaración, Yañez definió a Barrios como "muy cercana" al papa Francisco.

"Es una excelente mujer, que sabía lo que yo estaba viviendo –dijo Yañez sobre Barrios–. Y ella dijo que a Olivos entraban periodistas y salían primeras damas, para volver a ser periodistas fuera de Olivos, en una nota periodística. Es decir que es claro que se sabía lo que yo padecía y muy pocos se animaban a hablar".

Con respecto a los hechos de violencia, Barrios dijo a LN+ que se "notaban" por el destrato de Fernández a Yañez. "No hacía falta, se notaba. Te das cuenta en el destrato", respondió cuando le preguntaron si estaba al tanto de los hechos denunciados. • Federico González del Solar

### Rechazaron el pedido para enviar la causa a San Isidro

Ercolini decidió que siga en Comodoro Py, contra el planteo de Fernández

Federico González del Solar

El juez federal Julián Ercolini rechazó el pedido de Alberto Fernández para que el caso por presuntos golpes y otros maltratos a Fabiola Yañez pase a los tribunales de San Isidro. En sintonía con lo que había dictaminado el fiscal Ramiro González, decidió que se quedará con la causa en los tribunales de Comodoro Py.

El argumento de la abogada de Fernández, Silvina Carreira, para enviar el caso a San Isidro era que los hechos que se investigan en esteexpediente habrían sucedido en la quinta de Olivos. Según el juez, sería "prematuro" disponer un cambio de jurisdicción, informaron a LA NACION fuentes judiciales.

El fiscal había señalado sucesos deviolencia previos a la presidencia de Fernández que habrían tenido lugar en la ciudad de Buenos Aires (como los maltratos asociados al aborto que Yañez dijo que se hizo a instancias de Fernández, en 2016).

Para el fiscal, que describe en su escrito un amplio cuadro de violencia a lo largo del tiempo, los hechos no pueden circunscribirse a "un enclave geográfico único y determinado". Sobre esa línea, el juez Ercolini rechazó ayer el planteo de la defensa de Fernández y la causa quedó en Comodoro Py. 
"Por ahora", resaltó una fuente que conoce el expediente.

Se trata de un nuevo revés para Fernández en la causa, acrecentado por el hecho de que el expresidente recusó sin éxito a Ercolini en el inicio de la investigación. Dijo que tenía un temor fundado de que el juez actuara con enemistad manifiesta contra él porque Fernández pidió someter al magistrado a un juicio político. Ercolini se negó a dejar la causa y la Cámara Federal lo respaldó.

El fiscal había afirmado que "desde una fecha incierta, pero desde cuando Yañez comenzó un vínculo de noviazgo con Fernández, hasta la actualidad", la exprimera dama "sufrió una relación atravesada por hostigamiento, acoso psicológico y agresiones fisicas en un contexto de violencia de género e intrafamiliar". Todo ello, sostuvo, asentado sobre una "relación asimétrica y desigual de poder" que se incrementó "exponencialmente por la elección de Fernández como presidente".

Alegó además que cuando fue elaborto al que aludió Yañez, Fernández no era presidente y vivía en Puerto Madero. Luego, el fiscal enumeró agresiones cuandola pareja ocupaba la quinta de Olivos, pero advirtió que los episodios se sucedieron hasta comienzos de este mes, en forma de amenazas, incluido un mensaje a Yañez donde le señalaban que Fernández había muerto.

González dijo que enviar el caso a San Isidro implicaría que se asignen nuevos jueces al caso, perjudicar la investigación e incrementar la revictimización de Yañez. Ayer, Ercolini coincidió.

# La defensa del expresidente intentó evitar lo inevitable

EL ESCENARIO

Hernán Cappiello

a defensa del expresidente Alberto Fernández intentó frenar la declaración de su exsecretaria María Cantero para que no lo perjudicara con acusaciones de violencia de género sobre su cliente, al argumentar que, como está imputada en la causa del fraude de los seguros, no podía declarar aquí como testigo, bajo juramento de decir la verdad, porque podía "autoincriminarse", dijeron fuentes al tanto de la audiencia que se realizó ayer en Comodoro Py.

Pero el fiscal Ramiro González rechazó esa pretensión de la abogada Silvina Carreira, que además buscaba evitar lo inevitable: que María Cantero ratificara el contenido de un intercambio de mensajes que había tenido con la ex primera dama, en el que recíbió dos fotografías de Yañez: en una se aprecia un moretón en un ojo y en la otra, moretones en un brazo.

La declaración testimonial duró casi tres horas, y fue tranquila y sin sobresaltos salvopor tres momentos de tensión, cuando la abogada Carreira se opuso a tres preguntas de la querella y del fiscal González. El funcionario judicial rechazó sus planteos y el interrogatorio pudo avanzar.

El argumento de la defensa de Fernández era además que, como funcionaria, Cantero también podía autoincriminarse, dada su obligación de denunciar un delito del que tuviera conocimiento, pero ese argumento también fue desechado.

Estaban presentes, además de la defensora de Fernández, el fiscal y la testigo, la abogada de Yañez, Mariana Gallego, que es querellante en la causa. Los abogados de Cantero, José María Salinas y Rodolfo Ferré—que son los mismos que defienden a su esposo, Héctor Martínez Sosa, en la causa por las millonarias comisiones que brokers de seguros le cobraron al Estado—, estaban en la fiscalía, pero sin intervenir en la declaración, ya que no pueden asesorar a la testigo en su exposición.

Durante el interrogatorio no le exhibieron a Cantero los chats originales que cruzó con Yañez, ni tampoco la transcripción que se realizó cuando se efectuó el análisis de su teléfono celular, sino que le mostraron la reproducción de esos mensajes que publicó Infobae.

La intención del fiscal al exhibirle estos registros era no contaminar la causa por violencia de género contra Alberto Fernández con la evidencia que surge del expediente por el fraude con seguros.

Cantero reconoció esos mensajes como los que intercambió con Yañez, pero explicó al fiscal que nunca volvió a hablar del tema con ella. También dijo que nunca se lo comentó a Fernández.

La exsecretaria de Fernández, que había prometido una declaración subida de tono para con su exjefe, ya que cuando estalló el escándalo de los seguros deslindó en ella su responsabilidad, estuvo moderada y tranquila. Cantero es reconocida –aun por sus más allegados– por su intensidady carácter volcánico, pero en esta audiencia actuó "sin sobreactuaciones", dijo ala NACION una fuente relacionada con el expediente.

En este sentido, afirmó que no reconocía a Fernández como un hombre violento. Dijo que la única vez que se contactó con Yañez por este asunto fue en el intercambio de mensajes, y que nunca más hablaron del tema. Dijo que en otras ocasiones vio a Yañez en la Casa Rosada y en el despacho de Fernández, pero con otras personas adelante.

Sostuvo la exsecretaria presidencial que más allá de los chats, que reconoció como propios, "nunca presenció un episodio de violencia entre ellos", dijeron las fuentes.

"Nunca le dije nada a nadie, ni a Alberto Fernández, sobre lo que me dijo Fabiola", declaró Cantero bajo juramento de decir la verdad. Y afirmó que no lo mencionó porqué interpretó que "era parte de la intimidad de la pareja". Sostuvo que tampoco hubo por parte de Yañez "un pedido concreto".

La declaración terminóy Gallego, la abogada de Yañez, la vivió como un triunfo. Salió del despacho del fiscal González, en un pasillo oscuro del quinto piso del edificio de los tribunales de Comodoro Py 2002, rodeada por un enjambre de micrófonos. Pero la única afirmación que remarcó sobre Cantero fue: "Ratificó el contenido de los chats".

Ese era el objetivo de su tarea: apuntalar la evidencia de la violencia de género, en particular la validez de las dos fotografías que tenía Cantero en su teléfono. Carreira, la abogada de Fernández, públicamente negó que Cantero hubiera ratificado los chats.

Sin embargo, en el acta quedó asentado que Yañez le mandó a su teléfono "de siempre" los chats que "salieron en todos los medios". Y tras reconocer el envío de las fotos del ojo y los brazos, aseguró: "Me sorprendieron muchísimo".

Este es el primer testimonio que ratifica la prueba digital, pero es solo una parte de la estrategia de la querella, que ahora apuesta a que la situación de violencia que vivía la pareja sea ratificada por la madre de la ex primera dama, Miriam Yañez Verdugo, que vive en España con su hija.

El fiscal González está analizando cuál es la mejor manera de formalizar esta declaración testimonial, si a través de un exhorto, vía Cancillería, a la Audiencia Nacional de Madrid, o mediante un convenio de colaboración con la Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos, una red de fiscales.

La idea es que esa declaración se dé "cuanto antes", dijo una fuente del caso, aunque precisó que ya no hay tiempo para que se produzca esta semana.

En la causa paralela donde se investiga a Alberto Fernández por el fraude con los seguros, Cantero aparece como imputada, como gestora de los negocios de su marido, Martínez Sosa. Ante cada funcionario que aparecía en la antesala del despacho presidencial, consultaba a su marido acerca de si ya tenia los seguros de esa dependencia pública o si necesitaba que le arreglara una reunión para obtener esos contratos. Así se desprende de los chats de su teléfono que intercambió con su marido y donde Yañez le envió las fotografías con los moretones que dijo que le provocó su esposo en agosto de 2021, cuando se conoció el festejo en Olivos. •

#### El escándalo de los chats | EL ENTORNO POLÍTICO



Alberto Fernández, Albistur y su esposa, Victoria Tolosa Paz

ARCHIVO

# Pepe Albistur. El empresario que acompaña a Fernández en sus peores horas

Es el dueño del departamento de Puerto Madero donde se refugia el expresidente; lo respalda incluso después de la denuncia

Federico González del Solar LA NACION

Pileta climatizada, salón de usos múltiples, cochera, cine y gimnasio son algunas de las amenities que ofrecen las dos torres del complejo River View, en Puerto Madero. Desde hace dos semanas que las cámaras apostadas sobre Juana Manso al 700 enfocan el piso 12 de la torre donde Alberto Fernández vive desde hace más de 15 años, con la quinta de Olivos como interregno. Por estas horas, ese inmueble representa para el expresidente mucho más que el lugar donde prepara su defensa en el terreno judicial y transita la reclusión y el aislamiento.

Desde el comienzo de su mandato presidencial, Fernández dejó en claro que el titular del departamento que habitaba no era él, sino un amigo que se lo prestaba: el histórico publicista del justicialismo Enrique "Pepe" Albistur. Las expensas del departamento, a su nombre, lo corroboran.

Ese vínculo, de una amistad firme en el tiempo, parece revalorizarse en estas horas aciagas: Albistur, que se hizo cargo de la situación habitacional de Fernández a lo largo de años, no solo lo acompaña de cerca desde que estalló el escándalo, sino que, lejos de correrse o soltarle la mano, es un hombre clave en su defensa judicial: Albistur se encarga, tal como publicó LA NACION, de trabajar tras bambalinas para amortiguar el impacto de las declaraciones que podrían complicar el cuadro judicial de Fernández. Además, entre sus amigos dicen que Albistur fue quien contactó a Fernández con quien hoy lo representa legalmente, la abogada Silvina Carreira.

En las últimas semanas circularon versiones que sostenían que se la acercaron supuestos

abogados relacionados con los servicios de inteligencia. La diputada nacional Victoria Tolosa Paz, exministra de Desarrollo Social de Fernández y pareja del publicista Albistur, rompió el silencio el lunes pasado -un silencio que asoció a la "prudencia" que merece un caso tan sensible- y dejó mensajes que zigzaguearon entre el acompañamiento y la distancia.

En una entrevista brindada a Radio Con Vos, la diputada de Unión por la Patria puso el foco sobre la importancia de que sea la Justicia la que se encargue del asunto: sostuvo que la sociedad ya tomó partido -en contra de Fernández-, habló de una condena mediática y, al ser consultada por las reacciones en el arco peronista, aludió a un "carancheo" político que, dice, ella buscó evitar con su silencio. Habló también del departamento de Puerto Madero: dijo que hubo algunas épocas en las que Albistur se lo prestó a Fernández y que ahora se lo alquila.

En línea con esa prudencia, Tolosa Paz evitó firmar el comunicadode su partido-firmado por 38 legisladores- por el cual manifestaban una "profunda preocupación" por los hechos denunciados y con el que ratificaron la "convicción política" de creerle a la víctima en los casos atravesados por violencia

de género. No obstante, Tolosa Paz tomó distancia en más de un tramo de la entrevista. "Mi relación con Fernandez es a través de Pepe", dijo la diputada, que durante el gobierno de Fernández ocupó diversos cargos antes de desembarcar en el Ministerio de Desarrollo Socialy, posteriormente, por influjo también de Fernández, accedió a la boleta de candidatos al Congreso.

Tolosa Paz afirmó que el expresidente deberá "demostrar su inocencia", habló de imágenes "horrorosas" y, casi anticipándose a una decisión de la Justicia, avisó: "No va a haber amistad de mi marido o mía que pueda tapar esta sentencia".

Algo similar dijo Fernández en la entrevista que brindó al medio español El País: en estos casos, sostuvo el exmandatario, la carga de la prueba se invierte y es el hombre quien debe probar su inocencia, pese a que técnicamente no es así. "La voy a probar", insistió.

Esa tarea recayó sobre Carreira, una abogada de la provincia de Buenos Aires experta en temas de familia que está aterrizando en Comodoro Py con una causa que busca radicar en los tribunales de San Isidro. Desde que ella tomó las riendas de su estrategia judicial -después de que Fernández dio la entrevista al medio español-, el ex-

presidente bajó más aún el perfil. La relación de Albistur con Fernández se inició mucho antes de que coincidieran en la gestión, cuando Néstor Kirchner eligió al expresidente como jefe de Gabinete y trasladó bajo su órbita la Secretaría de Medios, que quedó en manos de Albistur. El vínculo se remonta por lo menos hasta mediados de los años 90, cuando Fernández era legislador por el peronismo porteño, al cual Albistur estuvo ligado históricamente. Lograron sortear algún contrapunto en el plano político: Pepe era un férreo defensor de Cristina Kirchner cuando Alberto Fernández recorría los canales de television hablando pestes de quien no mucho tiempo después lo elegiría como mascarón de proa en la fórmula presidencial que se impuso en 2019.

Hoy, con un caso de violencia de género en el medio, las turbulencias son otras, pero Albistur, que no respondió las consultas de LA NACION, continúa cerca del exjefe del Estado.

# El PJ se encamina a respaldar a Lijo, pero le pone una condición a Milei

**CORTE.** La principal fuerza de oposición pide que el Gobierno aclare que el juez es "su candidato" y no producto de un pacto

Mariano Spezzapria LA NACION

El peronismo, en sus distintas terminales, evaluó que Ariel Lijo salió bien parado de la audiencia en el Senado y desde ayer inició su propio debate para definir si aportará los votos para que el juez federal pase a integrar la Corte Suprema. Si bien una gran mayoría de los senadores de Unión por la Patria (UP) seinclinan por apoyarlo, para que eso se concrete aguardan un gesto final del presidente Javier Milei: que diga públicamente que el magistrado es el candidato del Gobierno y no del PJ.

"Tanto que le gusta tuitear... un tuit", deslizó un referente de la primera línea de UP para quien es fundamental que el Presidente le el Consejo de la Magistratura. "No aclare a la sociedad que la postulación de Lijo es el producto de "un acuerdo de Milei con (Ricardo) Lorenzetti", por el juez de la Corte que se encuentra en minoría respecto de Horacio Rosatti, Juan Carlos Maqueda y Carlos Rosenkrantz dentro del máximo tribunal. "Porque hasta acá, pareciera que Lijo es el candidato del peronismo, y realmente no es así", insistió el dirigente consultado.

La aclaración, que surgió de la mesa chica de UP -que sigue con una mezcla de bronca e impotencia las desventuras de Alberto Fernández-, excede a los senadores peronistas. Son Cristina Kirchner, Sergio Massa, Axel Kicillof y otros gobernadores del PJ los que le dieron luz verde al pliego de Lijo, en conversaciones y encuentros reservados que nadie quiere confirmar, pero que incluyeron reuniones entre la expresidenta y el exministro de Economía. "Lo que se dice ahí queda entre cuatro paredes", justificaron.

Pero se filtró un comentario, justo cuando Lijo estaba en la audiencia del Senado. "No es un juez de la casta judicial", definió un dirigente peronista a la hora de confirmar el apoyo a un magistrado que, a su criterio, es cuestionado por el "establishment jurídico" de la ciudad de Buenos Aires. El mismo al que el kirchnerismo le atribuye los "problemas judiciales" de Cristina Kirchner. Poco y nada importa en el PJ que Lijo haya recibido impugnaciones por su actuación como juez de Comodoro Py.

En los tribunales de Retiro son conocidos los vínculos políticos de Lijo, que incluyen al peronismoy, por ende, a varios senadores que lo podrían apoyar. El paso de comedia entre el juez y José Mayans el miércoles en la Cámara alta terminó de sellar esa situación. El experimentado senador formoseño, la voz cantante de la principal fuerza de oposición, le hizo al magistrado una pregunta que, para los conocedores, fue como un centro a la cabeza. Y el juez le respondió diciendo lo que el kirchnerismo quería escuchar.

Mayans quiso saber si, como juez de la Corte, Lijo avalaría una situación como la que definió el máximo tribunal -con Rosatti a la cabeza- para desembarcar en se pueden invadir las atribuciones de los otros poderes", le respondió el magistrado. Mayans venía de reclamar que los interesados en que el pliego de Lijo prosperara fueran a hablar con él. Mientras que el senador camporista Mariano Recalde admitió las negociaciones.

Recalde especuló con que el peronismo podría negociar el nombre de otro juez para la Corte y/o la "sanción de leyes para la gente". No aclaró si una cuestión excluye a la otra. Pero en todo caso apeló a la técnica histórica que aplicaba el caudillo catamarqueño Vicente Leónidas Saadi cuando, en la década del 80, el radicalismo le pedía acuerdo para nombrar a un juez: todos los emisarios se iban de su despacho con la carpeta de otro aspirante bajo el brazo.

Por eso sus referentes buscan dejar en claro que la posible aprobación del pliego de Lijo sería "un favor que el peronismo le hace a Milei y no Milei al peronismo". Con ese razonamiento, el Presidente tendría que aclarar que Lijo es "su candidato" porque, en todo caso, el PJ propondrá otro postulante en el futuro. De esta lógica se desprende que los senadores de UP van a levantar la mano por Lijo llegado el momento. Primero, con un dictamen de comisión, y luego, en el recinto, delante de la vicepresidenta Victoria Villarruel.

"Si Milei tuitea y lo paga, vamos aapoyar", garantizaron. Ya juzgar por el comportamiento del kirchnerismo con Lijo, todo parece encaminado para que así suceda. •



El senador José Mayans saluda al juez Ariel Lijo

MARCOS BRINDICCI

LA NACION | VIERNES 23 DE AGOSTO DE 2024

# Por primera vez en tres décadas, se lanzó un frente opositor a Hugo Moyano

CAMIONEROS. Hay seis provincias que amenazan con abrirse de la federación nacional que encabeza el exjefe de la CGT



Sergio Aladio, de Santa Fe, entre Mauricio y Juan Saillen, de Córdoba

ARCHIVO

#### Nicolás Balinotti LA NACION

Como nunca antes en tres décadas, Hugo Moyano siente por primera vez amenazado su poder en la Federación Nacional de Camioneros, que reúne a 24 gremios de la actividad de todo el país y que el exjefe de la CGT tiene en un puño desde 1992. Descontentos con su liderazgo y con un fuerte reclamo de federalismo, hay seis seccionales que amenazan con abrirse por completo del armado moyanista y evalúan desafiarlo el

año que viene en las urnas.

El fallo de la Corte Suprema que avaló la desafiliación del gremio de Santa Fe, que lidera el opositor Sergio Aladio, marcó un fuerte precedente. También la escisión en Córdobade los recolectores de residuos, que crearon su propio gremio de la mano de Mauricio Saillen. Ayer, en la localidad rosarina de Pérez, Aladio y Saillen escenificaron su alianzay sumaron a los dirigentes camioneros Daniel Urrutia (Jujuy), Pedro Mamaní (Tucumán), Juan Carlos Passarella (Entre Ríos) y Omar Gatica (San Luis).

"Sabemos que el federalismo que pregonamos es el sentimiento común que hoy nos convoca y el que 
nos desafía a trabajar mancomunadamente por un sindicalismo 
nuevo, moderno, sin personalismos, que nos permita estar junto 
al trabajador real, de carne y hueso, 
buscando soluciones cotidianas de 
cercanía, sin condicionamientos 
ni decisiones burocráticas que se

tomana miles de kilómetros de distancia", dice un fragmento del manifiesto que suscribieron los opositoresa Moyano. Es decir, no ostenta ahora la representación total de los camioneros en Santa Fe, Córdoba, Tucumán, Jujuy, Entre Ríos y San Luis. Desde estos distritos surgieron los focos insurgentes que lo ponen hoy a prueba.

Sin embargo, en el círculo íntimo del jefe camionero le restan relevancia al desafío, principalmente porque se mantiene como el único negociador de la paritaria del sector ante las tres cámaras empresarias del transporte de cargas. Su preocupación casi absoluta es cómo afrontar la crisis financiera de la obra social, que arrastraría un déficit de \$11.500 millones solo en las seccionales del interior, según las planillas a las que accedió LA NACION.

Aladio, un dirigente de 52 años de Arroyo Seco que se formó gremialmente en camioneros bajo el ala de Abel Beroiz, histórico tesorero de Moyano asesinado en 2007, es el promotor del frente para enfrentar a Moyano. Busca diferenciarse por completo y hasta se posiciona para un eventual recambio. En Santa Fe representa a unos 24.000 afiliados. Se alió con Mauricio y Juan Saillen, referentes del Sindicato Único de Recolección de Residuos y Barrido deCórdoba (Surrbac) y pioneros por haberse abierto de los Moyano mucho antes que Aladio.

En su intento de diferenciarse, Aladio avanzó en una reforma del convenio colectivo 40/89, que rige

en el transporte automotor de cargas. Promueve la creación de un fondo de cese laboral exclusivo para los camioneros santafesinos que se nutriría del aporte del 3% mensual por parte de los empresarios. A ese fondo, que generaría intereses, se recurriría para afrontar parte del pago de una eventual indemnización. Es diferente del fondo de cese de la Uocra, porque no reemplaza a la indemnización, aunque está en línea con el plan de modernización laboral que promueve Javier Milei. Aladio espera desde hace meses la oficialización de esta modificación del convenio.

Moyano, de 80 años, tiene mandato en la federación nacional hasta fines de 2025. En la última renovación de autoridades, en la que hubo lista única, se excluyó de manera inédita a su hijo Pablo del consejo directivo. El cargo de secretario adjunto que ocupó Pablo durante los últimos ocho años fue cubierto por Jorge Omar Taboada, de Chubut. Taboada, que fue diputado por la fuerza política que fundó Moyano, es uno de los dirigentes del interior que más llegada tienen al jefe en Buenos Aires.

Por entonces, el enroque de piezas trajo más novedades. Obtuvieron cargos jerárquicos otros tres hijos del referente camionero: Hugo (h.), el abogado, como secretario de Coordinación de Asuntos Jurídicos; Karina, como secretaria de la Mujer, y Jerónimo, el menor, como secretario de la Juventud y con cada vez más influencia en el gremio. •

# Polémica por la idea de sumar militares en el combate al terrorismo

**DIPUTADOS**. La presentación del proyecto de Petri generó discusiones en la Comisión de Defensa

Mariano de Vedia

A la luz de los momentos de tensión reflejados en la presentación del ministro Luis Petri en la Comisión de Defensa de la Cámara de Diputados, que insumió casi cuatro horas de intenso debate y no estuvo exenta de chicanas, un complejo recorrido legislativo le espera al proyecto del oficialismo para reformar la ley de seguridad interior y habilitar a las Fuerzas Armadas a intervenir ante actos de terrorismo.

"Sáquense las anteojeras de los 70, que les impiden ver la realidad. Esta ley es absolutamente constitucional y necesitamos Fuerzas Armadas que protejan a los argentinos de las nuevas amenazas", expresó el ministro de Defensa al defender la iniciativa ante más de 20 miembros de la comisión legislativa, cuyo titular, Ricardo López Murphy (Encuentro Federal), hizo esfuerzos en varios tramos para encauzar el debate.

Petri expuso durante más de dos horas y recurrió a la gimnasia parlamentaria para responder preguntas y reclamos de los miembros de la comisión, que el actual ministro integró durante ocho años. Legisladores de Unión por la Patria (UP) y de bloques de la izquierda alertaron sobre las indefiniciones para determinar en qué circunstancias un país se encuentra frente a organizaciones terroristas. Recordaron que sectores del Gobierno acusaron de terroristas a los manifestantes que se movilizaron contra el tratamiento de la Ley Bases en el Congreso y denunciaron que el proyecto apunta a "desviar la atención de los problemas actuales".

Lavicepresidenta de la comisión, Agustina Propato (UP), planteó las principales objeciones y denunció que el proyecto de Petri busca desmantelar las Fuerzas Armadas, al correrlas de sus misiones principales. "Si hay que reforzar el combate contra el terrorismo es conveniente fortalecer a las fuerzas policiales y de seguridad", dijo la legisladora, autora de un proyecto que va en ese sentido.

"Con la iniciativa del Gobierno se asignan a los militares atribuciones que corresponden a las fuerzas de seguridad. Es un golpe de muerte al corazón de las Fuerzas Armadas", planteó Propato, quien presentó al ministro un documento con 500 preguntas formuladas por distintos legisladores. Además, transmitió su preocupación por "las políticas de desmantelamiento del complejo industrial de la defensa, los posibles remates de predios militares y el uso del Fondo Nacional de la Defensa para gastos corrientes".

En la reunión surgieron reproches al oficialismo por la visita de diputados nacionales libertarios a represores detenidos en el Complejo Penitenciario Federal VII de Ezeiza, conocido históricamente como Unidad 31. Entre ellos se encontraban los exmarinos Alfredo Astiz, Antonio Pernías y Adolfo Donda, entre otros.

Incluso, ante la ausencia de diputados de La Libertad Avanza, la oposición advirtió que el oficialismo "dejó solo al ministro Petri" en la defensa del proyecto ante la Comisión de Defensa. El proyecto debe pasar, además, por la Comisión de Seguridad Interior y se prevé que la discusión para la elaboración de los dictámenes llevará varias semanas.

"La definición de terrorismo está contemplada en el Código Penal y la República Argentina declaró organizaciones terroristas a Hezbollah y a Hamas. Nosotros no queremos pactar con los terroristas como pactaron con el memorándum con Irán", asestó Petri, dirigiéndose al bloque kirchnerista. El ministro insistió: "Necesitamos a las Fuerzas Armadas contra el terrorismo, del lado de la gente".

Y abundó: "Ni yo ni la inmensa mayoría de los argentinos tiene dudas de qué hablamos cuando nos referimos al terrorismo. Tampoco lo tienen los familiares de las víctimas de la embajada de Israel ni los de las víctimas de la AMIA".

La propuesta que el presidente Javier Milei envió al Congreso no es acompañada por la vicepresidenta Victoria Villarruel y es resistida incluso en sectores de las Fuerzas Armadas, que alegan temores luego de la experiencia que afrontan con los juicios por delitos de lesa humanidad que aún hoy enfrentan los militares tras la represión de los años 70. •

## Kicillof envió pliegos para cubrir 129 cargos en la Justicia

PROVINCIA. La última votación, de 46 candidatos, estuvo signada por el escándalo en el bloque de Unión por la Patria

María José Lucesole CORRESPONSAL EN LA PLATA

LA PLATA. – Sin candidatos para cubrir cargos vacantes en la Suprema Corte de Justicia, el gobernador Axel Kicillof envió 129 pliegos de funcionarios judiciales para su acuerdo en el Senado.

Ese cuerpo registró una suerte de escándalo en la anteúltima sesión, cuando el exministro de Seguridad Sergio Berni, actual legislador, denunció la nulidad de la aprobación de 46 pliegos de funcionarios judiciales propuestos por el gobernador. El cuerpo – atravesado por el escándalo en el bloque oficial que expu-

so diferencias en público- deberá volver a negociar la aprobación de otros 129 pliegos. No hay fecha para el tratamiento y aprobación.

El debate –que dificilmente comience en el recinto antes del inicio de la primavera–será una suerte de escrutinio sobre el músculo de Kicillof para controlar el comportamiento de Berni, quien busca diferenciarse de la conducción de la presidenta del Senado, Verónica Magario.

Los nuevos pliegos ingresaron ayerala Comisión de Asuntos Constitucionales. El cuerpo, presidido por Emanuel Gonzales Santalla, comenzará a pedir documentación

y luego convocará a los candidatos a entrevistas en la Cámara Alta de la provincia.

Berni es miembro de esa comisión.

En la provincia de Buenos Aires haymás de 1500 vacantes de puestos judiciales. La atomización política y la falta de consenso legislativo en el Senado han dificultado además, la cobertura de cargos en la Subprocuración y en la Corte Suprema.

El máximo tribunal provincial opera hoy con solo tres integrantes de los siete que debería tener: Sergio Torres, Daniel Soria e Hilda Kogan. En junio se efectivizó la jubilación de Luis Genoud. Para dictar acuerdos el Tribunal debe convocar a la presidenta del Tribunal de Casación Penal, que actualmente ocupa Florencia Budiño. Dados los fraccionamientos de la Cámara alta, donde Kicillof no cuenta con dos tercios, no hay nombres de los candidatos para reemplazar a Genoud, tampoco a Eduardo Pettigiani, que se jubiló en 2021, ni a los fallecidos Eduardo De Lázzari ni Héctor Negri.

Los 129 pliegos corresponden a instancias inferiores. Hay camaristas, jueces, fiscales defensores y jueces de paz entre los cargos a cubrir. Pero aún persisten diferencias. "Hay que ver uno por uno", dijo Ber-

ni. Los bloques opositores de PRO y La Libertad Avanza observan con atención a los nombres del departamento judicial de Lomas de Zamora, que habrían llegado con el aval del alcalde Federico Otermín, sucesor de Martín Insaurralde.

Los candidatos para el departamento judicial de Lomas de Zamora son: fiscal general departamental, Carlos Román Baccini; jueza de Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal, María Soledad Garibaldi; jueza de Tribunal de Trabajo, Magalí Belén Duyinski; jueza de Tribunal de Trabajo, María Florencia Farina, y jueza de Tribunal de Trabajo, Carina Alejandra Gómez Ansede.

# **ECONOMÍA**

Edición de hoy a cargo de José Luis Brea www.lanacion.com/economia | @LNeconomia | Facebook.com/lanacion economia@lanacion.com.ar

#### DÓLAR

| Minorista | \$984,19  | ▲ (ANT: \$983,64) |
|-----------|-----------|-------------------|
| CCL       | \$1285,52 | ▼(ANT: \$1286,66) |
| Mayorista | \$946,00  | ▲ (ANT:\$945,00)  |

| Paralelo | \$1350,00 | ▼ (ANT: \$1355,00) |
|----------|-----------|--------------------|
| Turista  | \$1542,40 | ▲ (ANT:\$1541,60)  |
| Euro     | \$1050,53 | ▼ (ANT: \$1054,52) |

| )) | Real     | \$169,28 | ▼(ANT: \$172,03) |                  |  |  |
|----|----------|----------|------------------|------------------|--|--|
| )) | Reservas | 27.656   | ٧                | (ANT: 27.661)    |  |  |
| 2) |          |          | en n             | nillones de US\$ |  |  |

# La industria empieza a recuperar producción y ventas, pero todavía sigue en niveles bajos

ENCUESTA. También repuntan las expectativas de las empresas, según surge de un relevamiento de la UIA; la mejora no se registra en las pymes, que continúan mostrando indicadores preocupantes

#### Carlos Manzoni

LA NACION

Aunque todavía sigue inmersa en niveles críticos, la industria empieza a insinuar una paulatina recupera- no metálicos y otras industrias). ción en lo que respecta a producción yventas, algo que la aleja del piso que tocó en enero y de los magros resultados que continuó exhibiendo durante el primer trimestre del año.

Así lo refleja una encuesta de la Unión Industrial Argentina (UIA), sobre indicadores industriales y expectativas, que muestra que, en comparación con abril, en julio se duplicó el porcentaje de empresas que afirman que su producción y sus ventas aumentaron. En el primer caso se pasó de 12% a 23,1%, mientras que en el segundo varió de 11,9% a 25,1%.

No solo eso. En cuestión de expectativas, el panorama también es alentador: el 62,9% de los empresarios encuestados espera una mejora en su situación económica; el 62,2% estima lo mismo para su sector, y el 67% aguarda lo mismo para el país.

Este optimismo, reflejado por el mejor indicador de expectativas positivas desde julio de 2021, se produce pese a que las perspectivas que tenían para este año no se cumplieron, ya que el 60,6% ahora ve su situación económica peor de lo que esperaba hace un año y 69,4% dijo que su sector ha empeorado.

Pese a que se trata del noveno relevamiento consecutivo en el que el Monitor de Desempeño Industrial (MDI) se ubica en niveles inferiores a 50 (44,3), lo positivo es que esta vez creció 5,3 puntos porcentuales (pp) y se aleja de los pisos alcanzados en

enero. Además, después de cuatro ediciones en las que todos los sectores mostraron un MDI por debajo de 50, en esta oportunidad dos de ellos superaron esa barrera (minerales

También se observa que son menos las empresas que reportan atrasos en sus pagos. En este sentido, el 46,7% dijo que presentó dificultades para afrontar al menos uno de estos pagos: salarios, proveedores, compromisos financieros, tarifas de servicios públicos e impuestos. "Este porcentaje disminuye en comparación con los últimos dos relevamientos, pero está por encima de los valores de julio de 2023", señaló la UIA.

Además, se especificó que las dificultades fueron mayores en el caso del pago de impuestos (29,8%) y proveedores (21,7%), pero el porcentaje de empresas que presentaron inconvenientes para hacer frente a todos los pagos se redujo a 4,4%.

El economista Dante Sica, socio fundador de la consultora Abeceb, exministro de Producción y Trabajo y exsecretario de Industria, aportó su visión sobre por qué puede estar produciéndose este repunte. "En contraste con aquellos sectores vinculadosa la exportación, los que más cayeron en el primer y segundo trimestre de este año fueron aquellos ligados al mercado interno, pero, de a poco, mes a mes, estos últimos también empiezan a dar señales de recuperación", comentó.

Según explicó Sica, durables y alimentos cayeron mucho en los primeros meses del año, porque se venía de fuertes desequilibrios en 2023, donde el combo de "plan platita" e inflación

hizo que se exacerbara su consumo. En ese contexto, los particulares que habían renovado electrodo mésticos, por caso, ya no lo hicieron este año, y los empresarios que aprovecharon para hacer stock, tampoco. "Esos stocks se empezaron a agotar en el segundo trimestre, por eso vemos un repunte mes a mes en varios de esos rubros, como, por ejemplo, cemento", indicó el economista.

Sica destacó otros dos factores que están impulsando esta recuperación en ventas, que va de la mano de la producción: en el caso de los durables, el crédito, ya que los bancos dejaron de financiar al Estado y se volcaron a los privados, y, en el caso de los alimentos, el hecho de que van tres meses seguidos en los que las paritarias le ganan a la inflación.

Además, según Sica, se debe prestaratención a otra variable importante. "Para muchos sectores está cambiandoel modelo de negocios. Obviamente, vamos a una recuperación del consumo, pero mucha sindustrias no van a recuperar el nivel del año pasado, porque el año pasado no había competencia, pero ahora entran a competir los importados. Por ejemplo, ahora cayó un poco la venta de autos de fabricación local, pero aumentó la de importados", remarcó.

Claro que este leve repunte no es igual para todo el universo industrial, en el que las pymes refieren una situación más precaria. Entre ellas, predominaron las empresas con caídas en la producción (39,2%) por sobre aquellas con subas (22,7%). Además, la misma tendencia se vio en las ventas al mercado interno (41,1% vs. 24,4%, respectivamente),



yenexportaciones (28,2%vs.14,5%). Pero también a nivel general per-

sisten ciertas preocupaciones, ya que por cuarto relevamiento consecutivo las empresas que reducen empleo superan a las que lo aumentan: 17% tuvo caídas; 11% mostró incrementos, y 72% no reportó variación. "Además de reducción de personal, las empresas redujeron

turnos de trabajo", indicó la UIA.

Asimismo, en la encuesta de la UIA se destacó: "La utilización de la capacidad instalada de las empresas seubicó en un promedio de 58%. Para el 69% de las empresas, la utilización fue menor a la considera da como óptima. Dentro de ellas, el 55,7% espera recuperar esos niveles recién en la segunda mitad de 2025 o después".

## Confirman unos 300 retiros voluntarios en Volkswagen

La firma indicó que tiene abierto el programa desde este año por la caída que se registró en las ventas

La automotriz alemana Volkswagen confirmó una reducción de su plantel en el país de 300 empleados a través del programa de retiros voluntarios que tiene abierto desde este año, debido a la caída en las ventas y en la producción que sufre la industria automotriz.

"Dada la baja de los mercados, durante 2024 en VW Argentina nuestras plantas a la nueva situa-

ción del mercado local y exportación para garantizar la sostenibilidad de la compañía y las personas que trabajan en ella", señaló la automotriz a través de una comunicación difundida aver.

"Cabe destacar que la compañía mantiene un diálogo fluido con los representantes de los trabajadores para desarrollar e implementar en conjunto las herramientas necesarias que permitan sobrellevar la situación que atraviesa la industria siempre cuidando el bienestar de los trabajadores", agregó.

"VW Argentina asegura la contidebimos adecuar la estructura de nuidad del funcionamiento de sus plantas y renueva una vez más el

compromiso que tiene desde hace 44 años con el país", concluyó la nota.

#### Aclaración de la empresa

El número del recorte de los 300 puestos de trabajo cobró estado público a través de la difusión en sitios sindicales, lo que motivó la aclaración por parte de la automotriz de que se trataba del programa de retiros voluntarios en curso.

El Grupo Volkswagen opera dos plantas en el país: la de Pacheco, en la provincia de Buenos Ares, donde fabrica la pick up Amarok y el SUV Taos; y la de Córdoba, donde produce cajas de cambio y ensambla motos Ducati y camiones.

Por los problemas de incumplimiento de pago al exterior que sufrieron los proveedores de piezas durante fines de 2023 debido a la escasez de dólares, la planta de Pacheco de Volkswagen no pudo operar durante enero y febrero de este año por falta de insumos y retomó

En ese marco, al que se sumó la fuerte caída en las ventas que sufrió el sector automotor durante los primeros meses luego de la devaluación de diciembre, la compañía abrió su programa de retiros voluntarios para ajustar su plantel al nuevo escenario, explicaron en la

automotriz alemana.

El programa sigue abierto y no solo está enfocado a operarios, sino que también incluye posiciones directivas y prejubilaciones.

En los primeros siete meses de 2024, las ventas de vehículos 0 km ascendieron a 226.318 unidades, la producción recién en el mes de un 19,1% menos que en el mismo período de 2023. En cuanto a la producción, en los primeros siete meses se fabricaron 261.172 vehículos en el país entre autos, pick ups y utilitarios, un 24,3% menos que en el mismo período de 2023. Más de la mitad de ese volumen se exporta a distintos países de América Latina. •

ECONOMÍA | 19 LA NACION | VIERNES 23 DE AGOSTO DE 2024

#### DESDE ADENTRO

# A la espera del rebote y de los dólares, Caputo evalúa sus próximos pasos

Florencia Donovan

PARA LA NACION-

#### Viene de tapa

Son datos que acercan cámaras sectoriales y que se conjugan con los que relevan desde el propio Ministerio de Economía. Las estadísticas del Indec, todavía muy negativas, recién están mostrando la foto de junio. Una eternidad para una economía que ya podría estar mirando otra película.

La actividad está lejos de experimentar el repunte "como pedo de buzo" que alguna vez había vaticinado el presidente Javier Milei, pero el índice de confianza del consumidor de la Universidad Torcuato Di Tella acusa la mejora con la que empieza a esperanzarse Economía. El indicador de la Di Tella, que se conoció ayer, aumentó 6% en agosto, la mayor variación mensual del año: 6,26% fue la mejora en el interior de país; 2,27%, en el Gran Buenos Aires; y 18,33%, en la ciudad. Solo con las semanas se sabrási no son más que brotes verdes o una recuperación firme.

Para el Gobierno, la esperanza está puesta en que en los próximos meses, poco a poco, la baja de la inflación y la mejora en el crédito privado ayuden a traccionar el consumo; que el agro haga su aporte, lo mismo que la industria petrolera y la minera. En Economía además esperan que la baja del impuesto PAIS colabore a bajar precios de bienes de capital y en algunos bienes de consumo claves. "Creemos que los precios van o bajar o bajar. Pero al que no lo hace, y nosotros lo vemos, podemos verde aplicarle incluso alguna cuestión arancelaria -advierten-. Los precios deberían ir convergiendo a algo internacional. Todo lo que esté desalineado de los países de la región vamos a apuntara que se alinee por las buenas o por vía arancelaria".

El gobierno libertario y ademostró con las prepagas que el Estado no siempre es malo. Vaya paradoja, los empresarios funcionan mejor cuando saben que existe alguien que los controla.

En las próximas semanas también habrá más medidas de impacto en materia de desregulación. Hay industrias en la mira: los neumáticos son una, pero no la única. También las motos, entre otras. No todos gozan de los derechos adquiridos que el Congreso le concedió a Tierra del Fuego en su momento.

Economía, en tanto, apunta a mejorar lo que recauda de los pesqueros, un sector plagado de ineficiencias -cuando menos- y en el que el Gobierno intentó intervenir, sin éxito, ante la oposición que manifestaron cuasi en cartel los gobernadores patagónicos. Está próximo a vencer el permiso para la pesca comercial de merluza. Para renovarlo, las empresas podrían tener que pagar hasta 10 veces más lo que pagan hoy. El incremento, en rigor, no está definido, pero se habla de que podría ser importante.

Hay dos objetivos innegociables por los cuales el Gobierno está dispuesto a romper sus manuales de buenas prácticas: la baja de la inflación (lo antes posible) y el orden fiscal. En Hacienda esperan que en agosto el Tesoro pueda volver a exhibir superávit primario y financiero (el neto entre ingresos y gastos, después del pago de intereses de la deuda), mientras que para septiembre espera al menos tener



El ministro de Economía, Luis Caputo

ARCHIVO

garantizado el primero, aun a pesar de la baja del impuesto PAIS, que tendrá un impacto en la recaudación.

Según confiaron en el sistema financiero, hubo en los últimos días algunas conversaciones preliminares con grandes bancos para ver la posibilidad de canjear las Lecap (letras del Tesoro) que vencen en septiembre por unas a tasa fija y más largas, para así morigerar el calendario de vencimientos. En Economía niegan las conversaciones. Según datos del economista Fernando Marull, el mes que viene hay que cubrir pagos de Lecap por casi \$16 billones.

#### Quita de subsidios

En las provincias se preparan, en tanto, para meses de zozobra. Hay preocupación entre los gobernadores del norte por el impacto que la quita de subsidios podría tener en los próximos meses, cuando empiece el calor y aumente la demanda de electricidad. A diferencia de lo que sucede en las provincias patagónicas, los picos de demanda eléctrica se dan en la temporada estival. Por ahora, el lobby de los gobernadores para que haya un subsidio diferenciado para la zona, así como tienen los patagónicos por zona fría, parecenotener demasiado impacto. En plena campaña, a fines de 2023, el entonces ministro Sergio Massa se los había concedido. Ahora no tendrían la misma suerte. El problema es que, anticipan, no solo llegarán las facturas con fuertes aumentos a medida que comience el calor, sino que lo harán al mismo tiempo en el que el abastecimiento empiece a flaquear. Lo advirtió Cammesa, la empresa estatal, en un informe, y las distribuidoras como Edet, de Tucumán, lo vienen comentando en la cámara de las empresas del sector. Habrá que ver si se sostiene la tolerancia social al ajuste.

El Congreso no parece estar dispuesto a acompañar demasiado. Lo demostró ayer con la aprobación de la nueva fórmula jubilato-

ria, proyecto que hasta contó con el visto bueno de los diputados de Pro, otrora aliados del gobierno libertario. Más allá de que Milei anticipó que vetaría la nueva ley, que según datos de la Oficina de Presupuesto del Congreso, tendría un impacto de 0,7% del PBI solo este año, lo que está claro es que no es una buena señal para los inversores. La Argentina tiene un problema reputacional que va mucho más atrás de la administración mileísta. La política viene tomando decisiones contrarias al

En agosto, el Tesoro volvería a exhibir superávit primario y financiero

En las próximas semanas habrá más medidas de desregulación

El Fondo podría no hacer grandes desembolsos hasta 2026

interés de los inversores en las últimas dos décadas, al menos. Solo así se explica que, pese a tener superávit, los inversores dudan de que la Argentina vaya a cumplir con sus obligaciones; que los individuos de alto patrimonio que tienen dinero sin declarar tengan reparos para blanquear (el macrismo no cumplió en su momento con su promesa y muchos peces gordos hoy lo recuerdan); que aun con el RIGI (el nuevo Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones) aprobado por ley haya empresas que quieran esperar para hacer grandes apuestas; o que todavía haya conflictos con proveedores comerciales asiáticos, pese que a los pagos de importaciones se realizan a 60 días,

contra los 70 días promedio de los tiempos sin cepo. Ni la fama de Milei en los círculos de poder globales puede compensar la mala fama de la Argentina.

No son semanas fáciles las que tiene por delante el ministro Luis Caputo. Hay una incógnita que desvela al mercado -y se refleja en el todavía altísimo riesgo país, que ayer cerró en 1560 puntos-: cómo hará el Banco Central para acumular dólares los próximos meses con el cepo cambiario. En gran medida, coinciden en el mercado, de cómo resuelva el Gobierno el cepo dependerá el éxito del plan. El economista Emmanuel Alvarez Agis cree que el único escenario virtuoso es aquelen el que el Gobierno logra salir del cepo al menos en el primer trimestre de 2025, para lo cual la Argentina debería conseguir financiamiento en dólares "a como dé lugar".

El Gobierno está tocando todas las puertas. Se sondearon empresas exportadoras, bancos internacionales y hasta fondos de países árabes. Con los organismos multilaterales de crédito también hay conversaciones permanentes para incrementar los cupos destinados al país. Tanto el BID como el Banco Mundial tienen el compromiso de acompañar, pero son reticentes de aumentar la exposición que tienen en la Argentina más allá de los cupos preestablecidos.

La postura del FMI no es muy distinta. Podría adelantar los pagos previstos en 2025, pero no hacer grandes desembolsos hasta 2026, que es cuando arranca el cronograma de vencimientos fuertes con la Argentina. El ministro Caputo dijo, sin embargo, esta semana que ni siquiera empezaron a negociar con el organismo de crédito. Lejos quedaron las declaraciones de junio pasado, cuando anticipó que una vez finalizada la octava revisión del acuerdo, iniciarían las conversaciones inmediatamente por un nuevo programa. La realidad muchas veces obliga a los funcionarios a volver sobre sus palabras.

#### El Gobierno sigue con su apuesta por la desregulación de la economía

**CAMBIOS.** Se eliminaron aver tres normas de distintos sectores

Ignacio Grimaldi

LA NACION

El Gobierno derogó tres resoluciones que regulaban el comercio y obligaban al sector privado a presentar documentación para trámites que "no se utilizaba para ningún fin razonable". Un comunicado oficial agregó que esa burocracia significaba "un costo adicional de recursos para las empresas".

La tríada de resoluciones derogadas incluía trámites sobre la producción de venta y existencias en el mercado interno y de exportación, la obligación de inscribirse en un registro especial para proveedores que quisieran canjear sus certificados de depósito para inversión (Cedin) y el imperativo de las compañías de telefonía móvil de informar todos los meses cuáles son los planes que ofrecen en cualquier modalidad de prestación del servicio.

Esta resolución "derogadora" fue publicada en el Boletín Oficial. De hecho, anuló las resoluciones 65. del 11 de mayo de 1990; 62, del 26 de juniode 2013, y176, de 2014. Es decir, la "motosierra" desreguladora eliminó normativas que tenían hasta 34 años de antigüedad. La Secretaría de Comercio, a cargo de Pablo Lavigne, describió en un comunicado que los datos solicitados al sector privado "no tenían ninguna utilidad para el desarrollo de políticas públicas".

La resolución más vieja de las derogadas, la 65/1990, había sido dictada por la por entonces Subsecretaría de Industria y Comercio y "obligaba a las empresas a presentar ante la ex Dirección Nacional de Análisis de Precios y Abastecimiento detalles de la producción, venta y existencias para el mercado interno y ventas al mercado de exportación". Además, estipulaba que las empresas debían detallar una descripción de sus cinco clientes más importantes.

En tanto, la resolución 62, de 2013, implementada por la Secretaría de Comercio dirigida entonces por Guillermo Moreno, fijaba que "los proveedores de materiales para la construcción que pretendían canjear los Cedines originados en la ley 26.860 debían inscribirse en un Registro de Proveedores de Materiales para la Construcción". Estos Cedines se utilizan como "medio de pago e instrumento financiero que se aplica en la realización de inversiones en el mercado inmobiliario y/o en proyectos de construcción de viviendas".

A su vez, la tercera norma derogada, la 176, de 2014, que fue aplicada durante la gestión del sucesor de Moreno en la Secretaría de Comercio, Augusto Costa (actual ministro de Producción bonaerense), "obligaba a las prestadoras de servicio de comunicaciones móviles a informar mensualmente la totalidad de los planes ofrecidos en todas las modalidades posibles de prestación del servicio".

De esta manera, el Gobierno suprimió una norma originada por el menemismo y otras dos por el kirchnerismo. Según el Ejecutivo, estas derogaciones eliminan "el control abusivo por parte del Estado de las decisiones comerciales de cada empresa". El Gobierno ya eliminó 72 normativas de este estilo. •

# Las automotrices tendrán un lugar para sus futuras inversiones en el RIGI

HÍBRIDOS. Las terminales podrán adherir al régimen a través del sector de tecnología; esperan que se publique la reglamentación

#### Pablo Ortega

LA NACION

Las terminales automotrices podrán adherir al RIGI (Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones) a través del sector de "tecnología" y aguardan la letra chica de la reglamentación para destrabar inversiones vinculadas con la hibridación y nuevas motorizaciones en el próximo año y medio.

Fuentes del sector aseguraron ala NACION que el decreto reglamentario del RIGI que se conocerá en estos días incluirá la aclaración de que los proyectos vinculados con movilidad sustentabley nuevastecnologías podrán aplicar al rubro "tecnología" originalmente contemplado en la ley sancionada por el Congreso. Así, las automotrices estarán habilitadas a presentar proyectos de inversión por un mínimo de US\$200 millones para acceder a los beneficios fiscales que otorga el régimen.

Sancionado dentro de la Ley Bases en junio, el RIGI otorga estabilidad fiscal por 30 años, rebajas impositivas y otros incentivos como la posibilidad de no liquidar divisas en el MULC (Mercado Unico y Libre de Cambios) a los nuevos proyectos de inversión por el monto antes mencionado de sectores como energía, minería, siderurgia, industria forestal, infraestructura, turismo y tecnología. La industria automotriz no fue contemplada, pero aplicará a través de "tecnología".

"La inclusión de la movilidad sustentable en la reglamentación puede acelerar las inversiones en [vehículos] híbridos", dijeron en el sector.

Un punto importante luego de la publicación del decreto reglamentario general del RIGI, explican en las terminales, será la "letra chica" de la resolución reglamentaria que publique la Secretaría de Industria. Allí, dicen, se debería contemplar la manera de que las terminales puedan presentar nuevas inversiones que accedan a los beneficios impositivos con su actual sociedad que ya opera en la Argentina, sin constituir una específica para los nuevos proyectos, como establece el RIGI. "Hay que adaptar la resolución a la operación que tienen las compañías en el país, que usan un único CUIT para todas sus actividades",



Hay varios proyectos de las automotrices en carpeta

indicó un ejecutivo del sector.

Uno de los atractivos que tiene impositivos, es que establece una ventana de dos años para ingresar y obliga a ejecutar el 40% de la inversión prevista en ese plazo, pero luego permite hacer una pausa de un año en el desembolso. Esa posibilidad es clave para agilizar decisiones de inversión en el sector automotor que vienen retrasadas por las condiciones que atravesó la economía argentina.

En contraste con la situación local, Brasil capturó en los últimos meses anuncios de inversión en nuevos modelos por US\$20.000 millones, a partir del plan MoVer, que promueve la movilidad híbrida y eléctrica y la expansión en el uso de biocombustibles. Con el ingreso al RIGI, las terminales locales buscan no quedar fuera de la ola inversora ligada con el cambio tecnológico.

Si la reglamentación sale en los términos previstos, en el próximo añoy medio habrá varios anuncios vinculados con renovación de modelos y radicación de nuevas plataformas en la Argentina, confian en las terminales. "[El RIGI] acelerará decisiones y permitirá destrabar proyectos, justo en el momento en que por renovación generacional le toca recibir inversiones a la industria", dijo un ejecutivo.

De los anuncios de inversión que podrían llegar, el primero -que se

concretaría antes de fin de año-es la radicación de una nueva platael RIGI, además de los beneficios forma en la planta de Renault en Córdoba para fabricar una pick up compacta, sucesora de la actual Oroch. El desembolso está confirmado y resta conocer el monto y las características técnicas de la plataforma (sería la misma del nuevo SUV Kardian hecho en Brasil).

ARCHIVO

El Grupo Stellantis (dueño de Fiat, Peugeot, Citroën y Jeep, entre otras marcas) también analiza una inversión para la planta de Fiat en Córdoba, donde produciría una nueva pick up mediana con distintas marcas, según las especulaciones que manejan en la industria. Y de cara al nuevo ciclo inversor por renovación de productos, en el sector mencionan el caso de Toyota, que debe avanzar con la nueva generación de su Hilux producida en la planta de Zárate. Todo indica que la futura pick up incluiría una opción híbrida en su gama.

Otras terminales como Ford -que desembolsó el año último US\$660 millones para producir la nueva generación de la pick up Ranger-, Nissan e incluso Volkswagen podrían también sumar tecnología híbrida a su oferta actual o negociar desembolsos para las nuevas generaciones de las pick ups que contemplen esa alternativa. Con el incentivo del RIGI, concluyen en el sector, la negociación con casa matriz tiene otro color. •

## Bonos y acciones argentinas tuvieron una fuerte caída

MERCADOS. Para los analistas, se vincula con las derrotas que sufrió el Gobierno en el Congreso

Javier Blanco LA NACION

Los activos financieros argentinos -bonos y acciones- acrecentaron ayer la tendencia a la baja que ya habían mostrado anteayer. Se trata de una desvalorización que en el mercado interpretan vinculada con las derrotas que el oficialismo sufrió en el Congreso esta semana, al reagruparse la oposición para tratar de invalidar el decreto que dotaba de \$100.000 millones a la SIDE y aprobar un nuevo cálculo para el aumento de las jubilaciones que impacta sobre las proyecciones fiscales del Gobierno.

La oleada vendedora, que ya había quedado en evidencia anteayer al moverse el riesgo argentino a contramano de los países emergentes, se profundizó ayer dejando bajas de hasta 6,3% entre las acciones locales que cotizan en Wall Street (ADR) y de hasta 6% en la Bolsa porteña, y retrocesos de hasta 3% en los precios de los principales boque provocó una suba de 43 puntos (2,76%) en la tasa de riesgo país, que cerró en 1560 unidades, su mayor nivel en diez días.

Tal vez el dato más inquietante es que esas pérdidas se dieron en un marco de mayor volumen de operaciones.

Los analistas de mercado coinciden: "La mirada de los inversores vuelve a estar en la política", dicen, en especial, sobre los problemas que encuentra o genera el Gobierno cuando trata de imponer proyectos desde su posición minoritaria. "Algo parece claro: una cosa es cuando esas gestiones están a cargos de [el jefe de Gabinete] Guillermo Francos y otra muy distinta cuando las encabeza Santiago Caputo", explicó contrariado un operador que pidió anonimato.

"Es evidente el mal humor inversor por los reveses políticos y con Pro votando en contra del Gobierno en el Congreso y los supuestos cruces entre Macri y Milei, etcétera. El rojo generalizado de los bonos soberanos vino por ahí, aunque afuera haya sido del 1,5% y acá solo del 0,5% promedio producto de la intervención del BCRA", observó al respecto Nicolás Cappella, de Invertir en Bolsa (IeB).

Todo aunque el Gobierno volvió a advertir que vetará "lo que atente

contra el equilibrio fiscal", como aseguró en su ronda de prensa diaria Manuel Adorni, vocero presidencial, y todo el equipo económico esté replicando por estas horas un mensaje por la red X del ministro Luis Caputo que dice que "el equilibrio fiscal es innegociable".

Para los analistas de Portfolio Personal Inversiones (PPI) el recelo entre los inversores está justificado frente a este cuadro y la seguidilla de malas nuevas que trajeron los tribunales desde el exterior.

"La perspectiva en cuanto a las reservas se complica con la situación general respecto de la extensión de la salida del cepo. A su vez, la Justicia de Estados Unidos falló en contra del país en el caso por la expropiación de Aerolíneas Argentinas en 2008 y habilitó al Ciadi a que ejecute una deuda que la Argentina tiene por US\$340 millones. Si bien el monto puede parecer relativamente chico, esto se suma a la lista de sentencias en nos de la deuda en dólares. Fue algo contra del país (como el fallo en contra del Tribunal de Apelaciones en Londres por el Cupón PBI de US\$1500 millones), que deterioran el panorama de acumulación de reservas", recuerdan.

> "La realidad marca que el Gobierno sumó dos derrotas legislativas en apenas dos días. En ellas, la mayor novedad pasó por la posición más dura que tomaron algunos aliados como Mauricio Macri, aunque este ya había anticipado, luego de su regreso a la esfera pública, que su partido iba a comenzar a diferenciarse del oficialismo. Lo sucedido aumenta las chances de que algunos de los intentos de la oposición por romper el equilibrio fiscal finalmente logren ciertos consensos. En este clima no debe llamar la atención que los inversores vuelvan a formularse algunas preguntas con relación a la gobernabilidad", coincidieron en señalar en Delphos Investment.

> "Es normal que el mercado retroceda después de las derrotas del oficialismo en el Congreso, que no gustaron nada, sobre todo porque preocupa la gobernabilidad. Pero hay que tener en cuenta que son bajas que se potenciaron por las subas previas, con lo que puede hablarse de una toma de ganancias preventiva", consideraron en Bull Market Brokers. •

# Cajeros: elevan a \$60.000 el monto de extracción por día

EFECTIVO. El tope era hasta ahora de \$15.000; el nuevo valor se aplicará tanto para los clientes de un banco como para quienes no lo son

El Banco Central (BCRA) aumentó ayer de \$15.000 a \$60.000 el monto máximo que los bancos deben tener habilitado para las extracciones de dinero por cajeros automáticos.

Así los dispuso mediante la comunicación A 8092, una norma por la que indicó que "las entidades financieras deberán arbitrar los medios para que, en todos los cajeros automáticos habilitados y operados en el país por ellas, las personas humanas y jurídicas puedan extraer, por día y en una única extracción, al menos hasta \$60.000".

Este tope lo deben aplicar "sin distinción alguna entre clientes y no clientes, independientemente

del tipo de cuenta a la vista sobre la cual se efectúe la correspondiente operación y de la entidad financiera y/o la red de cajeros automáticos a la cual pertenezca".

El detalle que hace al respecto está relacionado con que los bancos son más restrictivos para estos movimientos con los "no clientes", en especial, en el interior del país. Con su clientela nosolosuelen ser más laxos, sinoque también les ofrecen la posibilidad de elevar los montos de extracción "a pedido". De hecho, esos montos pueden llegar hasta los \$400.000 por jornada en el caso de clientes que podrían catalogarse como vip.

Lo usual, de hecho, eran topes

de \$40.000 por jornada para "no clientes" en el caso de la red Banelco, monto que bajaba hasta \$15.000 para los usuarios que acudían a los cajeros de la Red Link, pero de un banco que no era el que los tiene registrados como clientes. Ese último limite se habia fijado a nivel general en 2020, en plena pandemia, y no había sido actualizado hasta ayer.

Vale recordar que el retiro de dinero por cajeros es gratuito para las denominadas cuentas sueldo o de pago de jubilaciones, pensiones o planes sociales, incluso si se realizan desde expendedoras de entidades de las que esos titulares de tarjeta no son clientes. Solo tienen cargo si se realizan con otro tipo de tarjetas de débito en bancos de los que el titular del plástico no es cliente, los que, a su vez, suelen incrementarse cuando son extracciones realizadas además desde otra red de cajeros o por cajeros de la "línea blanca".

La resolución del directorio del BCRA tiene que ver con las quejas que en esa institución recibían de muchos clientes bancarios con relación a los bajos topes. De allí que la entidad, que pretendía que estos se manejen por acuerdo del sector, se decidió por imponer una norma al respecto para establecer un "piso

mínimo". En especial, porque muchos bancos han avanzado ya en la actualización de sus cajeros para que puedan expender billetes de \$10.000 y dado que en dos meses ya saldrá a la calle el billete de \$20.000.

El cuerpo colegiado también aprobó ayer una norma para facilitarles el acceso al mercado cambiario oficial a las empresas ferroviarias en operaciones destinadas a la compra de piezas e insumos en exterior. No tiene que ver con una nueva flexibilización del cepo, sino que está vinculado al decreto de necesidad y urgencia que estableció la "emergencia ferroviaria". • Javier Blanco

## BBVA reorganiza su negocio en el país

FINANZAS. En un contexto en el que el sector financieroargentinotiende a su consolidación, con las compras de HSBC por parte de Banco Galicia y de Itaú por parte de Macro, el BBVA anunció que reorganiza su estructura de negocios. Con una nota a la Comisión Nacional de Valores-CNV-, el banco informó que divide sus operaciones en dos: por un lado, tendrá un sector dedicado al cliente minorista, y por otro al de empresas. Además, creóuna unidad de banca digital.

"Con esta reorganización centrada en los distintos tipos de clientes, damos un gran paso para ofrecerles una experiencia inigualable", dijo el CEO de la empresa, Onur Genç, en un comunicado.

"Con la creación del área de Bancos Digitales podremos compartir el mejor conocimiento de nuestras distintas iniciativas y contribuir a acelerar el crecimiento del Grupo BBVA", agregó.

#### Movimiento global

La reestructuración es global. El sector dedicado a brindar soluciones a empresas estará liderado por Jaime Sáenz de Tejada, mientras que el sector de Cliente Minorista estará conducido por David Puente. Bancos Digitales, por su parte, estará encabezado por Murat Kalkan. En la Argentina, el banco anunció en abril que Jorge Bledel, un ejecutivo local que ya había sido responsable de innovación y modelos y desarrollo de negocios, será el nuevo country manager de las operaciones del grupo de origen vasco.

"Las unidades de Empresas y de Cliente Minorista en los distintos países serán responsables del negocio

'end to end', incluyendo la experiencia de cliente y los resultados financieros en sus segmentos respectivos, así como la implementación de las iniciativas globales a nivel local. Estas unidades reportarán a los responsables globales de Soluciones de Cliente Empresas y Soluciones de Cliente Minorista, respectivamente, así como al'country manager' de cada país. Este último continuará siendo el responsable de la gestión del balance y la cuenta de resultados en cada una de las franquicias", aclaró BBVA. •

#### Remates

## Arte & Antigüedades



COLECCIÓN ASTRID DE RIDDER DE SANGUINETTI

JUNCAL 1248 | TEL.: 4812-8424 | WWW.SARACHAGA.COM.AR |



www.lanacion.com.ar

# clasificados

CIRCULACIÓN NACIONAL



#### Convocatorias

Ledesma S.A.A.L (CUIT 30-

#### Convocatoria

50125030-5) convoca a los señores accionistas a una asamblea general ordinaria para el 17 de septiembre de 2024, a las 11.00 horas, a realizarse a través del sistema "Microsoft Teams" que permite la transmisión simultánea de sonido, imágenes y palabras en el transcurso de toda la reunión, como su grabación en soporte digital ORDEN DEL DIA: 19) Designación de dos accionistas para firmar el acta de la asamblea; 2") Consideración de la documentación contable exigida por las normas vigentes (art. 234, inc. 19, Ley General de Sociedades Nº 19.550; normas de la Comisión Nacional de Valores y Reglamento de Listado de Bolsas y Mercados Argentinos S.A.) correspondiente al centésimo décimo primer ejercicio social, cerrado el 31 de mayo de 2024. 3º) Consideración del resultado del centésimodécimo primer ejercicio social, cerrado el 31 de mayo de 2024 y su destino: 49) Consideración de las remuneraciones al Directorio correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de mayo de 2024; 5º) Consideración de la actuación de la Comisión Fiscalizadora correspondiente al centésimo décimo primer ejercicio social, cerrado el 31 de mayo de 2024, y fijación de su remuneración por dicho período; 6º) Consideración de la gestión del Comité de Auditoria durante el centésimo décimo primer ejercicio social, cerrado el 31 de mayo de 2024. Fijación del presupuesto de gastos para su gestión durante el centésimo decimo segundo ejercicio social; 7º) Aprobación de la retribución a los Auditores que certificaron la documentación contable del centésimo décimo primer ejercicio social, y designación de los que certificarán la correspondiente al centésimo décimo segundo ejercicio social; 8º) Fijación del número de directores; elección dedirectores para los efercicios sociales centêsimo décimo segundo y centésimo décimo tercero; 9º) Elección de tres síndicos titulares que constituirán la Comisión Fiscalizadora y tres síndicos suplentes, todos para el centésimo decimo segundo ejercicio social. NOTAS: (i) Para registrarse en el libro de asistencia y asistir a la asamblea los accionistas deberån depositar en la Sociedad, con no menos de tres (3) días hábiles de anticipación a la fecha de la asamblea, una constancia de su cuenta de acciones escriturales extendida por la Caja de Valores S.A. y/o un certificado de depósito hasta el dia 11 de septiembre de 2024 inclusive. Dicho depósito deberá efectuarse a través del correo electrónico asambleas@ledes ma.com.ar. La Sociedad remitirá los comprobantes dedepósito que servirán para la admisión a la asamblea y la documentación queserá considerada por la asamblea. En caso de tratarse de apoderados deberá

#### Convocatorias

remitirse a la Sociedad con cin-

co dias hábiles de antelación a la celebración el documento habilitante correspondiente. Los accionistas deberán informar además sus datos de contacto (teléfono y correo electrónico) y enviar una copiade su DNI a efectos de que la sociedad envie el link de acceso a "MicrosoftTeams" para la admisión de su participación en la Asamblea; (ii) La documentación prevista en el punto 2º del Orden del Día que considerará la Asamblea podrá ser solicitada a través de un correo electrónico a la casilla asambleas@ ledesma.com.ar y ya ha sido publicada en la AIF de la Comisión Nacional de Valores; y (iii) En virtud de la celebración de la Asamblea adistancia: (1) durante el transcurso de la Asamblea, los accionistas que soliciten la palabra, y previo al inicio de sus exposiciones, deberán identificarse por su número de orden que les será informado

#### Convocatorias

quen su asistencia a la Asamblea, y su nombre cuando actuen por si, o identificar el nombre del accionista que representan cuando se trate de unapersona que actúe por representación. Los votos serán emitidos también respetando el número de orden de los accionistas: (2) la Asamblea será grabada en soporte digital y dicha grabación se encontrará a disposición de los accionistas por el término de cinco años; y (3) se ruega conectarse con veinteminutos de anticipación a la hora prevista para la realización de la Asamblea.

#### Edictos Judiciales

#### Edicto

CUIT Nº 30-71563509-3. Convocase para el día 12 de septiem-

#### en el momento en que comuni-CONVOCATORIA

Dando cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo Nº 26º de nuestros Estatutos, comunicamos a Usted que el Directorio de OSIM -Obra Social del Personal de Dirección de la Industria Metalúrgica y Demás Actividades Empresarias, ha resuelto convocar a Asamblea Anual Ordinaria para el día martes 24 de Septiembre de 2024 a las 17.00 hs. en Montevideo 373 4to piso, CABA, para tratar el siguiente: ORDEN DEL DÍA:

- Designación del Presidente y el Secretario de la Asamblea Anua Ordinaria.
- Designación de dos asambleistas para que juntamente con el Sr. Presidente y el Sr. Secretario suscriban el acta de asamblea.
- Aprobación de la Memoria, el Inventario, el Balance, el Presupuesto Anual de Gastos, el Cálculo de Recursos y el Informe de la Comisión Revisora de Cuentas, correspondiente al Ejercicio N"52 cerrado el dia 30 de Junio de 2024.

#### Dr. Carlos A. Lelio Secretario

#### Dr. Horacio Martinez

Art. 28º: Las Asambleas se reunirán el día y a la hora fijada, sesionando con la presencia de la mitad más uno de los afiliados titulares y después de media hora de espera con la concurrencia que hubiera. Las resoluciones se adoptarán por mayoria absoluta (mitad más uno) de votos de los afiliados titulares presentes. Ningún afiliado podrá tener más de un voto. Los miembros del Directorio están impedidos de votar asuntos relacionados con su gestión.
Se encuentran a disposición de los afiliados titulares, los documentos enumerados

Se encuentran a disposición de los afiliados titulares, los documentos enumerados en el punto 3º del orden del dia. (Art. 27), los que podrán ser solicitados a la siguiente dirección de correo electrónico: asamblea@osim.com.ar.-

MERCEDES-BENZ PLAN DE AHORRO INFORMA Publicación según Resolución General 8/2015 Art. 23.3.2.1

CIRCULO CERRADO S.A. DE AHORRO PARA FINES DETERMINADOS informa a los suscriptores que:

 MERCEDES-BENZ ARGENTINA S.A.U. nos ha informado lo siguiente:

Unidades que se discontinúan sin reemplazo:

FURGON

Vito 114 - CDI Furgón Versión 2 Vito 114 - CDI Furgón Plus

 MERCEDES-BENZ CAMIONES Y BUSES ARGENTINA S.A.U. nos ha informado un cambio en la comercialización del modelo que se detalla a continuación:

Unidad que se reemplaza y unifica:

Modelo Discontinuado Accelo 815/39 CE Automatizado Modelo Continuador Accelo 815/39 CE Manual

Por cualquier consulta o aclaración respecto del presente, los suscriptores pueden contactarse con Circulo Cerrado SA al Centro de Atención al Cliente llamando al 0800 888 2262, de 8:00 a 20:00 horas, o escribiendo al siguiente correo electrónico: plandeahorro@mercedes-benz.com.ar

#### Edictos Judiciales Edictos Judiciales

bre de 2024 a las 15 horas en primera convocatoria y a las 16 horas del mismo dia en segunda convocatoria, a Asamblea General Ordinaria de Accionistas de Buenos Aires Arena S.A. a celebrarse en Av. Corrientes 420, Piso 8º, C.A.B.A. a fin de tratar el siguiente Orden de Día: 1) Designación de dos accionistas para firmar el acta. 2) Fijación del número de directores titulares. Designación de un nuevo director titular de la Sociedad. 3) Autorizaciones. NO-TA: Conforme al artículo 238 de la ley Nº 19.550 los señores accionistas deberán cursar comunicación para que se los inscriba en el libro de asistencia a nes y presentaciones se efectuarán en Av. Corrientes 420, piso 3, C.A.B.A., de lunes a viernes en el horario de 10:00 a 17:00 horas, o por correo electrónico a nmouhape@movista rarena.com.ar. hasta el 6 de

### septiembre de 2024, inclusive. Edicto

El Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil y Comercial Federal Nº 5, a cargo del Dr. Patricio Maraniello, Secretaria Nº 9 a mi cargo, sito en Libertad 731 piso 10º de Capital Federal, hace saber que Agata LO-ZINSKAJA, DNI Nº 667057313 de nacionalidad Federación de Rusia y de ocupación, ha iniciado los trámites tendientes a la obtención de la Ciudadanía Argentina. Cualquier persona que tuviere conocimiento de algún acontecimiento que pudiere obstar a dicha concesión, deberá hacer saber su oposición fundada al Juzgado. Buenos Aires, 24 de mayo de 2024. N. Javier Salituri. Secretario El Juz. Nac. de 1º Inst. en lo Com.

El juz. Nac. de 1º Inst. en lo Com. Nº26, Sec. Nº 52 sito en Callao 635, Piso 1º, CABA, en los autos "ELEPHANT DESIGN S.A.S. S/ CONCURSO PREVENTIVO". (Expte. 14975/2024), comunica por cinco días que el 05/08/24 se declaró la apertura del concurso preventivo de Elephant Design S.A.S., (CUIT 30-71654528-4) y se designó sindicatura al Estudio D'atri, Petruzello y Asoc, ante quien los acreedores deberán presentar las peticiones de verificación y

"Artículo 1° - Sancionar a PEDIDOS FARMA S.A., CUIT 30-71704659-1, con multa de DOS (2) Canasta Básica total para el hogar 3, publicada por el INDEC https://www.indec.gob.ar/indec/web/Nivel3-Tema-4-43, al valor vigente a la fecha del efectivo pago, por haber incurrido en infracción al artículo 10 bis de la Ley 24.240, y con multa de UN MIL SETECIENTAS (1.700) unidades fojas, unidad que deberá ser abonada en pesos al valor vigente a la fecha del efectivo pago, por su inobservancia al inciso d) del artículo 9 de la ley 757. Dirección General Defensa y Protección del Consumidor, Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires".

El Martillero Público Guillermo T. Chiappetti, Matricula 03, F° 43, L° 79, calle Tucumán 893, 3°, "G", CABA, Tel. 4322-1277, comunica por tres días, por cuenta y orden del acreedor hipotecario, conforme art. 57 y cc. de la Ley 24.441, que el día MIERCOLES 28 DE AGOSTO DE 2024, A LAS 12:45 HORAS EN PUNTO, en el Salón de Ventas de la calle Juan D. Perón Nº 1233, C.A.B.A. ante escribano publico subastará el inmueble con frente a la calle Barragan 856, entre las de Lascano y Arregui, CABA. El inmueble está distribuido en dos plantas, consta de cocina, comedor, dos dormitorios, dos baños, jardin y espacio guardacoche, todo en regular o mal estado de conservación, habitado por el demandado y su cónyuge, todo conforme diligencia de fecha 4.7.2024 acreditada en autos, en la que se cumplió con la constatación e intimación cfr. art.54 de la ley 24441. Superficie lote según título 188,52m2. Nomenclatura Catastral: Circunscripción 15, Sección 93, Manzana 54, Parcela 23. Partida 293994, matrícula 15-61598. La venta se realiza al contado, en efectivo, al mejor postor, AD CORPUS, en el estado físico y jurídico en que se encuentra el inmueble y según títulos y demás antecedentes agregados en autos. DEUDAS: AGIP \$113.548,32 al 19.7.24, AYSA \$ 83.097,30 al 15.7.24.- BASE U\$\$ 181.300.- (dólares estadounidenses billetes). Seña 30%, Comisión 3% más I.V.A., Sellado de Boleto 1% y Arancel Salón 0,20%, todo en efectivo y dólares estadounidenses papel billete como condición esencial. No procederá la compra en comisión debiendo estarse a todas las cláusulas del contrato objeto de litis. El comprador deberá constituir domicilio en la Capital Federal y pagar el saldo de precio en efectivo y en dólares estadounidenses billetes como condición necesaria y esencial dentro de los 6 días hábiles de realizada la subasta, sin necesidad de notificación previa y sin perjuicio del estado de autos, en la forma y lugar que se indicará en el boleto; en tal sentido, el comprador deberá contar con la tenencia en libre disponibilidad para la afectación al pago del precio de los dólares billetes estadounidenses necesarios y así declararlo en el boleto, como así también la asunción a su exclusivo costo, cargo y riesgo de cualquier situación derivada de caso fortuito y/o fuerza mayor y/o imposibilidad sobreviniente y/o hecho del principe y/o fluctuación cambiaria y/o derivada de la normativa vigente en la actualidad y/o la que se dicte en el futuro. Todo, bajo apercibimiento de pérdida de las sumas abonadas y de proceder según lo establecido en el artículo 62 y cc ley 24441. Pagado en tiempo y forma el saldo de precio, y a los fines del perfeccionamiento de la venta, el comprador deberá proceder de conformidad con los artículos 54, 63 y cc de la ley 24441, todo según estado y constancias de autos, diligencias y trámites que se encontrarán a su exclusivo riesgo y cargo. La protocolización de las actuaciones será extendida por el escribano designado por el acreedor. Exhibe 26 y 27 de Agosto de 2024 de 14 a 16 horas. Autos "COAFI S.A. c/SECOLARE GUILLERMO HECTOR s/Ejecución Especial Ley 24441", Expediente Nº 59508/2023, Juzgado Civil Nº 105, Secretaria única. Se deja constancia que el presente es meramente informativo, por lo que no exime a los interesados de la compulsa tanto del expediente como de las demás condiciones pactadas en el mutuo ejecutado lo que se podrá llevar a cabo mediante su visualización en el sitio web https://scw.pjn.gov.ar/scw/home.seam con el número y año del expediente.- CABA, 16 de Agosto de 2024.- Guillermo T. Chiappetti,

#### Edictos Judiciales

los títulos justificativos de sus créditos hasta el día 20/9/24, por correo electrónico dirigido a la casilla sindicaturaele phant2652@gmail.com, en el incidente de consulta 14975/2024/1y en soporte papel en el domicilio sindical sito en Montevideo 711, 6º 12 CA-BA. Se hace saber a los pretensos acreedores que podrán compulsar el sistema implementado a fin de presentarse a insinuar sus créditos detalladamente en el decreto de apertura de concurso, el cual podrán visualizar a través de la página de consulta pública del PJN. La sindicatura presentará los informes previstos por los arts. 35 y 39 de la ley 24.522 el 4/11/24 y 17/12/24, respectivamente. La audiencia informativa se celebrará 29/7/25 a las 10:30hs. en la sala de audiencias del Juzgado. Buenos Aires, 20 de agosto de 2024. María Florencia Cossa. Secretaria.

#### Edicto

PUBLICAR EN "LA NACION"
El Juzgado Nacional de Primera
Instancia en lo Civil y Comercial Federal Nº5, a cargo del Dr.
Patricio Marianello, secretaria
Nº 9 a mi cargo, sito en Libertad
731 piso 10º de Capital Federal,
hace saber que Willimey Jesús
ARAUJO SOTO, DNI Nº

#### Edictos Judiciales

95.778.072 de nacionalidad Venezolana y de ocupación Tester QA, ha iniciado los trámites tendientes a la obtención de la Ciudadanía Argentina. Cualquier persona que tuviere conocimiento de algún acontecimiento que pudiere obstar a dicha concesión, deberá hacer saber su oposición fundada al Juzgado. Publiquese por dos veces. Buenos Aires, 18 de octubre de 2023.-

#### Otros

#### Multa

Artículo 14 - Sancionar a JAR-DIN DEL PILARS A, CUIT 30-58470545-7, con multa equivalente a UNA UNIDAD (1) de Canasta Básica Total (CBT) Tipo Hogar 3 publicada por el IN-DEC (https://www.indec.gob ar/indec/web/Nivel3-Tema-4-43), al valor vigente a la fecha del efectivo pago, por haber incurrido en infracción a los articulos 46 de la Ley 24.240 y 17 de la Ley 757 -texto consolidado-Dirección General de Defensa y Protección al Consumidor, Gobierno de la Ciudad de Buenos

AMPLIO LOCAL/UNIDAD FUNCIONAL DESOCUPADA EN SANTELMO

El Martillero Público Guillermo T. Chiappetti, Matricula 03, F° 43, L° 79, calle Tucumán 893, 3°, "G", CABA, Tel. 4322-1277, comunica por tres días, por cuenta y orden del acreedor hipotecario, conforme art. 57 y cc. de la Ley 24.441, que el día MIERCOLES 28 DE AGOSTO DE 2024, A LAS 12 HORAS EN PUNTO, en el Salón de Ventas de la calle Juan D. Perón Nº 1233, C.A.B.A. ante escribano publico subastará el inmueble con frente a la calle Cochabamba 770/772/774, entre las de Chacabuco y Piedras, unidad funcional nº 1 sita en planta sótano, planta baja y primer piso, con entrada independiente por el 770 y 772 de Cochabamba, CABA. Se trata de una unidad distribuida en planta sótano, planta baja y primer piso, en mal estado de conservación, DESOCUPADA, todo conforme diligencias con fotos de fecha 8.2.2024 y 29.7.2024 acreditadas en autos, en la que se cumplió con la constatación, intimación y entrega de tenencia a la acreedora cfr. art. 54 de la ley 24441. Superficie según título: p. sótano: 103,90m2, p. baja: 358,15m2, p. piso: 157,49m2, total: 619,54m2. Porcentual 38 enteros. Nomenclatura Catastral: Circunscripción 12, Sección 4, Manzana 7, Parcela 10. Partida 1050520 DV4, matricula 12-105/1. La venta se realiza al contado, en efectivo, al mejor postor, AD CORPUS, en el estado físico y jurídico en que se encuentra el inmueble y según títulos y demás antecedentes agregados en autos. DEUDAS: AGIP \$1.235.296,45 al 19.4.24, AYSA \$ 237.126,44 al 3.5.24, expensas hasta junio/24 incl. \$ 1.040.876,31, expensa mensual vto. 10.8.24 \$ 152.000.- BASE USS 263.800.- (dólares estadounidenses billetes). Seña 30%, Comisión 3% más I.V.A., Sellado de Boleto 1% y Arancel Salón 0,20%, todo en efectivo y dólares estadounidenses papel billete como condición esencial. No procederá la compra en comisión, ni la compra con poderes del día del remate ni la cesión del boleto de compraventa, debiendo estarse a su vez a todas las cláusulas del contrato objeto de litis. El comprador deberá constituir domicilio en la Capital Federal y pagar el saldo de precio en efectivo y en dólares estadounidenses billetes como condición necesaria y esencial dentro de los 6 días hábiles de realizada la subasta, sin necesidad de notificación previa y sin perjuicio del estado de autos, en la forma y lugar que se indicará en el boleto; en tal sentido, el comprador deberá contar con la tenencia en libre disponibilidad para la afectación al pago del precio de los dólares estadounidenses billetes necesarios y así declararlo en el boleto, como así también la asunción a su exclusivo costo, cargo y riesgo de cualquier situación derivada de caso fortuito y/o fuerza mayor y/o imposibilidad sobreviniente y/o hecho del principe y/o fluctuación cambiaria y/o derivada de la normativa vigente en la actualidad y/o la que se dicte en el futuro. Todo, bajo apercibimiento de pérdida de las sumas abonadas y de proceder según lo establecido en el artículo 62 y cc ley 24441. Pagado en tiempo y forma el saldo de precio, y a los fines del perfeccionamiento de la venta, se procederá de conformidad con el artículo 63 y cc de la ley 24441, todo según estado y constancias de autos. La protocolización de las actuaciones será extendida por el escribano designado por el acreedor. Exhibe 26 y 27 de Agosto de 2024 de 10 a 12 horas. En la primer subasta no será procedente la venta sin base o con reducción de base en el mismo acto, lo que solo podrà efectuarse ante el fracaso de la primera. Autos "COAFI S.A. c/MARCONI GUILLERMO VICTORIO s/Ejecución Especial Ley 24441", Expediente Nº 90365/2023, Juzgado Civil Nº 45, Secretaria única. Se deja constancia que el presente es meramente informativo, por lo que no exime a los interesados de la compulsa tanto del expediente como de las demás condiciones pactadas en el mutuo ejecutado lo que se podrá llevar a cabo mediante su visualización en el sitio web https://scw.pjn.gov.ar/scw/home.seam con el número y año del expediente.- CABA, 16 de Agosto de 2024.-Guillermo T. Chiappetti, Martillero

## SOCIEDAD

Edición de hoy a cargo de Ángeles Castro www.lanacion.com/sociedad | @LNSociedad | Facebook.com/lanacion sociedad@lanacion.com.ar

EN EL JARDÍN JAPONÉS

#### Festival por la prosperidad

El Jardín Japonés celebrará pasado mañana el Megumi Matsuri, el evento más trascendental del año para augurar prosperidad. A cada visitante se le regalará una tablita de madera para que escriba todo aquello que quiera dejar atrás. Luego, con todas las tablitas se realizará la ceremonia de quema, el instante en el que se cambia la energía negativa en positiva para transitar lo que queda del año.



Ayer, en el puerto de Rosario, el río tuvo una altura de 0,97 metros, contra un promedio habitual de 2,71 metros

MARCELO MANERA

# Alerta por otra fuerte bajante del Paraná: prevén que en los próximos días se agudizará

LITORAL. La escasez de caudal recuerda a la crisis hídrica registrada entre 2019 y 2023; advierten problemas para la navegación, el comercio exterior y el medio ambiente

#### Jorgelina Hiba

PARA LA NACION

ROSARIO.-Desde hace varios días, el tramo argentino del río Paraná volvió a parecerse al de la bajante histórica 2019/2023, que llevó el caudal de agua de ese gigante fluvial a niveles pocas veces vistos y anotó el récord de ser el estiaje más prolongado, al menos desde que existen registros.

Con una altura en la escala hidrométrica del puerto de Rosario que ayer fue de 0,97 metros, contra un promedio para agosto que durante el período 1997/2023 se situó en 2,71 metros, el Paraná padece la escasez de lluvias en las zonas altas de la cuenca -Brasil y Paraguay-y se encamina a permanecer en situación de aguas bajas por un tiempo indeterminado, según los pronósticos que de manera periódica actualiza el Instituto Nacional de La Paz, rumbo a Rosario". del Agua (INA).

De hecho, el nivel podría empeorar para llegar a una altura de 0,67 metros en Rosario el 27 de este mes y de 0,51 metros durante la primera semana de septiembre, valores no muy lejanos al pico de la última bajante, que fue de -0,49 metros, el 12 de enero de 2022.

La falta de agua genera proble-

mas de todo tipo, tanto en los usos humanos del río (navegación, generación de energía, comercio exterior, toma de agua dulce para potabilizar) como en la salud del ecosistema de humedales característicos del Paraná, en el cual el agua es parte fundamental y una gran aliada para mantener a raya a los incendios asociados a prácticas productivas como la ganadería

Según el INA, el nivel del río Paraná en territorio argentino (atraviesa las provincias de Misiones, Corrientes, Chaco, Santa Fe, Entre Ríos y Buenos Aires, hasta su desembocadura en el estuario del Río de la Plata) "persiste con tendencia de descenso de baseen aguas bajas y disminución en la amplitud de punta y base semanales sobre el tramo Corrientes/La Paz, y con amplitud todavía más atenuada aguas abajo

A este escenario se suma una probabilidad del 49% de que se desarrolle una fase fría (La Niña) durante el trimestre agosto-septiembre-octubre, evento que genera una inhibición de las precipitaciones en las cuencas bonaerenses, el tramo medio e inferior del río Paraná y el río Uruguay. En ese punto, desde el INA remarcaron que se prevé un trimes-

tre con lluvias inferiores a lo normal en la región central de la Argentina.

Según expresó Juan Borus, experto de ese organismo oficial, el escenario general "tiene cierto parecido con lo que vimos entre 2020 y 2022". Y agregó que mientras que la cuenca del Uruguay se sostiene en buenos niveles, la parte sur de la cuenca alta del Paraná en Brasil "tuvo pocas lluvias. Al ser una zona muy agriculturizada, cuando hay un escenario de seca cuesta mucho luego saturar los suelos cuando llueve para que generen excedente y mejoren los ríos", detalló.

Particularmente grave es la situación del río Paraguay, que atraviesa un escenario de aguas bajas similar a 2021. Esto genera que esta semana la altura de ese curso en Asunción ronde su mínimo histórico, con posibilidad de superar su peor medición, que fue de -0,75 metros el 6 de octubre de ese año.

#### Precauciones para navegar

Desde Defensa Civil de Rosario indicaron que se está haciendo un monitoreo permanente de la zona de la costa central de la ciudad, que en los últimos años tuvo varios hundimientos en sectores que alojaron infraestructura portuaria hace un siglo, ya que la falta de agua favo-



Juan Borus INSTITUTO NACIONAL DEL AGUA

"El escenario tiene cierto parecido con lo que vimos entre 2020 y 2022. La parte sur de la cuenca alta del Paraná tuvo pocas lluvias. Al ser una zona muy agriculturizada, cuesta mucho luego saturar los suelos cuando llueve para que generen excedente"

rece este tipo de desprendimientos. A la hora de navegar, ninguna precaución está de más: se pide "muchísima prudencia" y circular con precaución y a distancia prudencial de la costa, ya que "en épocas de bajante es muy frecuente la aparición de troncos que flotan, así como la irrupción de nuevos bancos de arena", explicó Gonzalo Ratner, a cargo de esa dependencia.

También aconsejó estar muy bien informado antes de embarcarse, ya

que la fluctuación en los niveles de agua "genera cambios significativos en los cursos y algunos circuitos pueden no estar aptos o seguros para el tránsito".

Además, es clave circular con la velocidad mínima necesaria para trasladarse y dejar la zona del canal principal despejada para los buques mercantes de gran calado: "Las embarcaciones de menos de 20 metros de eslora deben navegar fuera del canal de navegación", dijo el funcionario.

El Gran Rosario alberga más de dos docenas de puertos agroexportadores, que constituyen uno de los polos graneleros más importantes del mundo. Si el río está bajo, la operatividad de los buques transoceánicos que transitan a diario su cauce se dificulta, lo que los obliga a realizar mayor cantidad de maniobrasyreduce su capacidad de carga, encareciendo el flete.

Guillermo Wade, gerente de la Cámara de Actividades Portuarias y Marítimas, señaló sobre el calado de despacho en la zona de San Lorenzo: "Estamos dos pies por debajo de lo normal para esta época del año. Por cada pie que se pierde, se resignan unas 2300 toneladas de carga en un barco de gran porte, como un Panamax".

"No estamos en épocas de lluvias y el río seguiría bajo al menos un mes más, antes de recuperar un poco de caudal. Hasta que no llegue el verano y llueva en toda la cuenca, dificilmente se recupere", añadió Wade.

La bajante extrema 2019/2023 dejó millonarias pérdidas al sector agroexportador, tanto por la severa merma en los cultivos de soja y maiz como por las dificultades para que los grandes buques operaran en el río y el encarecimiento de la logística. Según varios informes de la Bolsa de Comercio de Rosario, el costo estimado de pérdidas durante ese lapso fue cercano a los 838 millones de dólares.

#### Posibilidad de incendios

El ecosistema de humedales del corredor del Paraná es tan vasto e importante como el propio río y siente los impactos de la falta de agua en su propio equilibrio natural. Durante el tiempo que duró la última gran bajante, los incendios en la zona del valle de inundación del río-al igual que en su delta-generaron pérdidas incalculables y afectaron de forma grave la biodiversidad de la región, así como la salud de la población de las ciudades ribereñas, que durante meses respiraron aire contaminado por el humo emanado de las quemas.

Hace algunas semanas, el Centro de Estudios Territoriales de la Universidad Nacional de Rosario (UNR) publicó un informe que advierte sobre la acumulación de vegetación seca en las islas, a la par de una disminución de la cobertura de agua en ese humedal, que ronda el 15%, contra el 50% en febrero.

"El ciclo 2024/2025 podría tener condiciones predisponentes mucho más propensas a incendios del tipo de los ocurridos de 2020 a 2022, debido fundamentalmente al bajo niveldel río Paraná, lo que incrementa la superficie pasible de ser ocupada por acumulaciones de biomasa vegetal", alertaron los expertos.

LA NACION | VIERNES 23 DE AGOSTO DE 2024

# Un feroz incendio en una refinería de YPF tuvo en vilo a Ensenada

NO HUBO HERIDOS. Ocurrió por una rotura en la línea de hidrocarburos y se extendió por varias horas; las grandes columnas de humo fueron visibles desde puntos cercanos



Impresionantes llamas y columnas de humo en la zona de tanques de la refinería de YPF

Un feroz incendio se desató ayer a la tarde en una zona de tanques que pertenece a la refinería de YPF (Yacimientos Petrolíferos Fiscales) del Complejo Industrial Ingeniero Enrique Mosconi, en Ensenada. La proliferación de las llamas provocó grandes columnas de humo que eran visibles desde distintos puntos cercanos, como La Plata y Berisso. A raíz del incidente, se desplegó con premura un importante operativo del que participaron el Comando de Incidentes, Bomberos, la Prefectura y otras fuerzas vinculadas. El fuego pudo ser contenido y la situación, controlada, informaron fuentes de la compañía a las 19.

A través de un primer comunicado al que accedió LA NACION, la principal empresa energética del

país detalló: "YPF informa que hoy [por ayer] a las 16.30 se produjo un incendio en la zona de tanque de la refinería del Complejo Industrial Ingeniero Enrique Mosconi ubicado en Ensenada. Inmediatamente. se intervino en la zona con la guardia de emergencias del complejo, que está conteniendo la situación. Hasta el momento no se produjeron heridos. La compañía quiere llevar tranquilidad a los vecinos de la zona. Se trabaja en el control de la situación. YPF continuará informando sobre el incidente a medida que surjan novedades".

Respecto de las causas detrás del incendio, el secretario de Seguridad de Ensenada, Martín Slobodian, explicó en declaraciones a TN que lo que se quemaba era

petróleo crudo que entraba a la destilería para ser procesado. "Se rompió el caño que trae el crudo a la destilería. Es un oleoducto. Eso es lo que se rompió y se prendió fuego. Se cerró la canilla para que no saliera crudo y se pudiera controlar mejor", precisó. Al igual que YPF, buscó llevar tranquilidad a la población próxima: "Ahora hay mucho humo en el lugar, pero ya no hay llamas", explicó.

"Estuvimos un poquito agitados, pero ahora estamos tranquilos. Esta tarde, a las 16.30, se produjo una pérdida de producto en una de las líneas. Eso derivó en un incendio. Se cortaron las líneas de flujo de producto para que no pasara a mayores. Después del trabajo de los efectivos, pudo ser extinguido hace 30

minutos. Estamos trabajando para que no se repita. No habrá desabastecimiento", acotó Rodolfo Chávez, gerente de Asuntos Externos de YPF La Plata.

Tras las declaraciones de Slobodian y Chávez, YPF emitió una segunda actualización sobre el escenario en Ensenada: "El incendio se produjo en una línea en la zona de tanques de producto refinado y se encuentra contenido. Se bloquearon todas las líneas de flujo de producto, lo que permite contener la situación y evitar el riesgo de propagación. Trabajan en el lugar brigadas de bomberos y personal de seguridad propios de la compañía, de los municipios de Ensenada y Berisso, y de la Prefectura Naval Argentina. Hasta el momento no

se registraron heridos. La compañía conformó un comité de crisis en la misma refinería para atender la emergencia y se encuentra en comunicación permanente con las autoridades de seguridad de los municipios y de la provincia".

Cerca de las 19, en un último escrito, la compañía petrolera informó que la situación estaba controlada: "Una dotación de más de 40 bomberos extinguieron el fuego que esta tarde se produjo en una línea de hidrocarburos en la Refinería de Complejo Industrial Ingeniero Enrique Mosconi. Trabajaron en el lugar bomberos y brigadistas de YPF, de Ensenada y Berisso, con el apoyo de efectivos de la Prefectura Naval Argentina. No hubo heridos ni evacuados. Por el incendio se instaló en zona un móvil de análisis de calidad de aire del Ministerio de Ambiente de la Provincia de Buenos Aires, sin que se hayan detectado riesgos en la zona. Además, se desplegó un amplio operativo en el marco del Plan de Respuesta ante Emergencias con Impacto en la Comunidad (Preic)".

#### Antecedentes

No es la primera vez en el último año que ocurre un incidente en la refinería, si bien no alcanzaron la magnitud del de ayer. En marzo, se distinguieron nubes de fuego y detonaciones desde la refinería, aunque desde la petrolera aseguraron que no había riesgo para la población y que no se trataba de un incendio. El hecho, en realidad, se debía a ajustes operativos debido a la emergencia climática, que generaron intensas antorchas y humo en el complejo.

Previamente, el 3 de abril del año pasado, Yacimientos Petrolíferos Fiscales emitió un comunicado en el que informó sobre un incendio en la misma refinería. El episodio, que fue controlado por un grupo de brigadistas y bomberos, se produjo "debido a complicaciones generadas por la tormenta inédita". La empresa explicó que la acumulación de agua de lluvia y un corte de energía eléctrica habían sido los desencadenantes del siniestro en el complejo industrial.

La actividad de la refinería se encuentra "temporalmente detenida por cuestiones de seguridad", dijeron tras aquel episodio. De la misma manera, la firma precisó que no se registraron muertos ni heridos como producto de incendio en el complejo industrial.

# Mar del Plata quiere recuperar el control de Punta Mogotes

PROYECTO. Montenegro anunció el pago de una deuda a la Provincia para poder administrar el complejo y reclamó que sea aceptado

El intendente de General Pueyrredón, Guillermo Montenegro (Juntos por el Cambio), anunció ayer que está dispuesto a pagar la deuda de \$14.000.000 a la gobernación de Buenos Aires para recuperar la administración total de Punta Mogotes, complejo de tres kilómetros de playa en Mar del Plata que atrae a miles de turistas todos los veranos. En una conferencia de prensa, el jefe comunal informó además que pretende impulsar un esquema público-privado para restaurar el lugar.

"Hoy, en un 70% [Punta Mogotes] está en manos de la provincia de Buenos Aires y el 30% está en manos del municipio. Este convenio dice que se puede rescindir el contrato cuando se pague la deuda", precisó acerca de las cláusulas escritas, Y explicó: "Mogotes, por sucesivas decisiones que se remontan a la década del 80 e incluso un poco antes, es un complejo de tres kilómetros de playa administrado por la provincia de Buenos Aires".

Según consignó el diario La Capi-

tal de Mar del Plata, el jefe comunal indicó: "En 2026 vence el plazo de las concesiones y quiero que empecemos a trabajar en un nuevo esquema integral público-privado. Nuestro objetivo principal es recuperar Punta Mogotes para todos los marplatenses". Y recordó que en gestiones anteriores ya hubo intentos de alcanzar este proyecto, por lo que solicitó el acompañamiento de la oposición para avanzary concretarlo en esta oportunidad.

Asimismo, anunció la firma de un convenio de padrinazgo para reparar los puentes peatonales de Punta Mogotes, una medida que desde Unión por la Patria plantearon dias atras en el Concejo Deliberante mediante un proyecto. "Sería extraño que la oposición ponga trabas, especialmente aquellos que se autodenominan abanderados de la ciudad del 'no' y que se dedican a poner palos en la rueda para evitar que se haga algo, y que quienes desean invertir no puedan hacerlo. Espero que entiendan que ese no es el camino. El camino es la ciudad

del'si', es recibir a quienes quieren invertir y generar las condiciones para crecer y tener empleo. Queremos cuidar el trabajo marplatense, y que el sector privado tenga todas las oportunidades para generarlo", expresó.

Montenegro enumeró los pasos por seguir: "Lo primero que vamos a hacer es intimar a la Provincia en un plazo perentorio de 15 días, a través del cual buscaremos ver si aceptan nuestro pago para que Mar del Plata vuelva a tener a Punta Mogotes bajo su órbita". En reiteradas ocasiones a lo largo de su discurso subrayó: "Es algo que no ocurre en ningún lugar de la costa atlántica y, en este contexto, queremos sea el nuevo centro de la zona sur de Mar del Plata".

De acuerdo con lo que expresó el intendente, en caso de que la gestión del kirchnerista Axel Kicillof no lo acepte, "vamos a consignar judicialmente el pago de la deuda para luego sí denunciar el convenio de la creación de la administración" y, a través de un decreto, la Secreta-

ría Legal y Técnica y Hacienda "será instruida para que haga las acciones legales, judiciales y administrativas para que se haga un juicio consignando esa suma de dinero".

#### Abandono

Asimismo, admitió que está convencido de que los propios marplatenses deben ser quienes decidan cómo quieren que sea la zona. "Si la queremos ver con vida, con actividad todo el año, con movimiento o como es hoy: un lugar que está lleno de carpas, abandonado, estancado y triste", afirmó.

En otro momento del comunicado, que también publicó en las redes sociales, sostuvo: "No queremos que tenga el mismo abandono que tiene hoy la rambla que, al igual que Punta Mogotes, depende de la Provincia y es administrada desde despachos de La Plata".

El intendente de la ciudad balnearia sugirió que el complejo debería estar "integrado con el barrio, porque es un barrio". Y añadió: "Es un barrio en el que los marplaten-

ses viven, laburan, donde llevan los chicos a la escuela y donde empujan para crecer. Queremos cuidar el trabajo marplatense, queremos que el sector privado tenga todas las facilidades para generarlo".

En la publicación que difundió a través de su perfil de X, Montenegro también apuntó contra la actual administración por el estado en el que se encuentra el lugar: "No es un bloque de cemento, no son carpas en la arena, no es un espacio para la desidia y el abandono. Que vuelva a brillar, a generar inversiones, a mejorar en infraestructura, a tener movimiento los doce meses del año y –fundamentalmente– a generar trabajo de calidad para los marplatenses".

Sobre el final de su discurso, Montenegro manifestó que se trata de "un trabajo a largo plazo" con el objetivo de que el resultado se vea en las próximas décadas. "Queremos que Punta Mogotes vuelva a ser parte de la ciudad y que sea administrada por los marplatenses", concluyó. •

# La Ciudad podrá tomar deuda por 75 millones de dólares para obras viales

PLAN. Lo aprobó la Legislatura; se invertirán en el rediseño de la autopista Dellepiane y también en pasos bajo nivel ferroviarios



Render de la transformación prevista para la autopista Dellepiane

#### Lucila Marin LA NACION

La Legislatura porteña autorizó ayer al gobierno de la ciudad a endeudarse por 75 millones de dólares. Con 42 votos afirmativos de los 52 totales, la administración de Jorge Macri consiguió así el permiso para financiar obras de infraestructura a cargo de la empresa Autopistas Urbanas SA (AUSA).

La mayor inversión se la llevaría el rediseño de la autopista Dellepiane, donde prevén continuar con el trazado de colectoras, la construcción de un puente y la incorporación de un carril exclusivo para transporte público.

Según el proyecto aprobado, también financiarán el puente bajo nivel Bosch, que conecta la avenida Pedro de Mendoza con la calle Algarrobo, en Barracas, y los pasos vehiculares bajo nivel de las calles García Lorca, en Caballito; Irigoyen, en el límite de los barrios de Villa Luro y Vélez Sarsfield; y el peatonal sobre la avenida Del Fomentista en Villa Pueyrredón. Sumaron también, a último momento, en las calles Marcos Sastre y Empedrado.

Durante la presentación en la Comisión de Presupuesto a principios de julio pasado, el ministro de Infraestructura porteño, Pablo Bereciartúa, informó que el plan será financiado con un préstamo de la Corporación Andina de Fomento (CAF), el banco multilateral de desarrollo que apoya a los países de América Latina.

Casi todo el bloque de Unión por la Patria voto a favor; solo se abstuvo Graciana Peñafort. "Estamos a favor del crédito y de la obra pública. El crédito es un crédito correcto", apuntó Claudia Neira, vicepresidenta de la bancada, y pidió que se mantengan las mesas de diálogo con los vecinos. Las críticas de la oposición, de todos modos, se centraron en el manejo de los fondos y en la planificación de las obras para el distrito porteño. Gabriel Solano, del Partido

Obrero-Frente de Izquierda de los Trabajadores (FIT), que votó en contra, cuestionó: "¿La obra está bien o está mal? Estamos hablando específicamente de las obras del ferrocarril Sarmiento. Se anunciaron una y otra vez. Empezaron en el 2006. Se nos quiere meter ahora como una obra a financiar con deuda estos sapitos que no dan una solución a cómo la ciudad está partida por el Sarmiento y que tenía que estar solucionado con una obra de otra envergadura. Los vecinos frente a esto piden que, si no se hace el soterramiento por un tema de financiamiento, se avance con trincheras".

Las obras del tren Sarmiento enfrentaron a los candidatos del oficialismo para jefe de gobierno. Mientras que la idea de Jorge Macri era la elevación de las vías, Martín Lousteau proponía la extensión de las vías en trinchera. La obra, sin embargo, está en pausa. "Implica un financiamiento muy grande, más de 300 millones de dólares. Hoy está fuera del rango posible de financiarlo. Pero además ese proyecto todavía tiene un montón de cuestiones técnicas", indicó Bereciartúa en julio.

En el recinto estaban presentes con carteles vecinos de Caballito que reclamaban por el paso bajo nivel de García Lorca. "Se van a endeudar en una obra que no trae ningún beneficio a los vecinos y con evaluaciones de hace diezaños", dijoa LANACION Ana Drannikow, de Somos Construir Comunidad. Tienen previsto presentar un amparo.

Por esta misma obra votó en contra el legislador Guillermo Suárez, de la Unión Cívica Radical. "Pidió estudios y no se los dieron", apuntaron desde su despacho.

"La construcción de esos pasos bajo nivel no contempla la inseguridad, pueden convertirse en verdaderas bocas de lobo. Estamos

demasiado acostumbrados a los parches. Son una muestra de improvisación y falta de visión a largo plazo", dijo María del Pilar Ramírez, legisladora cercana a Karina Milei. La Libertad Avanza volvió a exponer su división en la Legislatura porteña: junto a Ramírez, votaron en contra Lucía Montenegro y Leonardo Saifert, mientras que los otros seis diputados que acompañan a Ramiro Marra acompañaron el proyecto oficialista.

También votaron en contra Marina Kienast, del Frente Liberal Republicano, y Silvia Imas, de la coalición gobernante.

"En nuestra campaña proponíamos una trinchera. Pero también entendemos el contexto en el que está la Argentina y que ya no es posible", apuntó Lucio Lapeña, de Evolución, y agregó: "Este proyecto que se pone a consideración es un pedido de endeudamiento mejor que el original, que quita obras sobre las que nuestro bloque había manifestado dudas u objeciones".

Comparado con la presentación inicial del ministro Bereciartúa, el proyecto aprobado no incluyó el paso bajo nivel Ramallo/Correa, en Núñez, uno de los más cuestionados por los vecinos. Tampoco el Puente de la Innovación, para duplicar y complementar el actual Labruna, sobre las avenidas Cantilov Lugones y las vías del Belgrano Norte; ni la pasarela peatonal García del Río que pretendía sobrevolar las vías del tren Mitre, ramal Tigre. Sin embargo, esas obras no están descartadas, sostuvieron desde la cartera a la Nacion. De hecho, el Puente de la Innovación ya se está licitando.

"La Legislatura aprobó un financiamiento muy conveniente para obras de infraestructura y la Ciudad va a sumar fondos propios y de AUSA para complementar la inversión en otros proyectos que han sido priorizados por Jorge Macri", dijo Bereciartúa a este medio. •

## La Corte negó a una mujer una fertilización con material genético de su marido fallecido

FALLO. El tribunal alegó que, para poder realizar el procedimiento, se requiere constatar con claridad la voluntad actual de las personas involucradas

#### Evangelina Himitian

LA NACION

La Corte Suprema de Justicia de la Nación rechazó el pedido de una mujer para realizar un tratamiento de fertilización asistida con material genético de su esposo, fallecido el 17 de septiembre de 2020. Antes de la muerte del marido, no se había realizado la fertilización, es decir que no se conservaban los embriones, sino que solamente se había preservado material genético con miras a un posible futuro tratamiento. Sin embargo, la Corte entendió que no correspondía autorizar y justificó su decisión, entre otros argumentos, en que "la voluntad procreacional requiere, ineludiblemente, constatar con claridad la voluntad actual de las personas que han dado su consenembrión al implante".

La pareja se había casado el 5 de noviembre de 2003. Según relató la mujer ante la Justicia, con su marido tenían como proyecto común formar una familia. Por esa razón, en 2016 suscribieron el consentimiento informado sobre fecundación asistida para el inicio del tratamiento. Ya en febrero de 2013, según se detalla en la causa, su esposo le había otorgado un poder general amplio, mediante escritura pública, de administración y disposición que contemplaba "la cantidad de veces que se considere necesario de las muestras de semen del compareciente".

Así, la mujer estimó que ese poder la autorizaba a "intervenir e interesarse en todo lo concerniente a la muestra de esperma suministrada a los fines de la fecundación asistida, sin que el fallecimiento de su otorgante obste a su validez, máxime cuando en vida no ha efectuado acto alguno del que pueda presumirse su disconformidad con la continuación del tratamiento", se lee en el expediente.

Según afirmó la mujer, su intención de continuar con el procedimiento de fertilización no es sorpresivo ya que se inició hace años. Y apuntó que la voluntad de su marido permaneció inalterada hasta el momento de su muerte. También aseguró que no persigue interés económico alguno, sino solo a "la voluntad de ser madre". El tratamiento que quiere realizar se llama "programa de inyección intracitoplasmática de espermatozoides (ICSI) con material genético de su cónyuge".

Argumentó que, en virtud del contrato celebrado oportunamente, ese material genético se encuentra crioconservado en poder de una clínica de fertilidad de Barrio Norte y que esa institución exige para la continuación del tratamiento referido una autorización judicial que supla la voluntad de su cónyuge fallecido.

En primera instancia se denegó la autorización judicial para utilizar el material genético crioconservado en un tratamiento de fertilización asistida post mortem.

La Sala A de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil confirmó esa sentencia. Allí señaló que resul-

tan aplicables al caso los artículos 560, 561 y 562 del Código Civil y Comercial de la Nación, que establecen que la voluntad procreacional debe plasmarse en el consentimiento previo, informado y libre; y que no puede ejercerse por representación ni puede ser presumido en tanto constituye el ejercicio de un derecho personalísimo.

El caso llegó a la Corte Suprema de Justicia de la Nación que, con el voto de Carlos Rosenkrantz y Juan Carlos Maqueda, un voto concurrente de Horacio Rosatti y otro de Ricardo Lorenzetti, declaró mal concedido el recurso extraordinario por falta de fundación autónoma.

En su voto, Rosatti analizó si en la utilización del material genético involucrado está en juego la vida de una persona o de terceros timiento". El fallo puntualiza: "No y si existe normativa que regule hay un derecho del gameto o del el consentimiento de una persona fallecida para la utilización de su material genético con fines reproductivos después de su muerte. Sobre el primer interrogante, la respuesta fue negativa. "El gameto, considerado aisladamente, no constituye una persona fisica protegida por el orden jurídico como tal. Su disponibilidad, por tanto, no pone en riesgo una vida que no existe, porque no se la ha generado aún, ni tampoco la de quien los ha producido porque, en este caso, ya ha fallecido", dijo.

> Sobre el segundo punto, señaló que el artículo 560 del Código Civil y Comercial de la Nación establece que es necesario el consentimiento de los titulares de los gametos en cada intento de sujeción a la técnica de reproducción humana asistida. "Cuando se afirma que 'el consentimiento debe renovarse cada vez que...', queda invalidada toda pretensión que sustente dicha expresión de voluntad en una mera presunción o en una manifestación realizada para una ocasión anterior", expresó.

> Lorenzetti, en otro voto concurrente, abordó los artículos del Código Civily Comercial invocados en la sentencia de Cámara y concluyó que "los requisitos que establecen las normas citadas requieren que el consentimiento se renueve cada vez que se procede a la utilización de gametos o embriones". Además, "el consentimiento debe cumplir con las formas requeridas para su validez; y el consentimiento necesario para la disposición de un derecho personalísimo, según nuestro derecho positivo, no se presume, es de interpretación restrictiva y libremente revocable (...) razón por la cual no cabe presumir un sentimiento realizado post mortem". En tal sentido, agregó que "la voluntad procreacional requiere, ineludiblemente, constatar con claridad la voluntad actual de las personas que han dado su consentimiento" y, en tal sentido, "no hay un derecho del gameto o del embrión al implante".

> La falta de leyes específicas sobre la fertilización post mortem y sobre el destino del material genético, ya sea embriones u óvulos y espermatozoides, es una deuda de la legislación argentina, según los especialistas.

LA NACION | VIERNES 23 DE AGOSTO DE 2024

## **CULTURA**

Edición de hoy a cargo de **Natalia Blanc** www.lanacion.com/cultura | @LNcultura | Facebook.com/lanacion cultura@lanacion.com.ar



Eugenio Cuttica

ENEL CONGRESO NACIONAL

#### Mención de Honor para Cuttica

El artista plástico Eugenio Cuttica, que reside en Long Island (Estados Unidos), recibirá hoy, a las 19, en el Salón de los Pasos Perdidos del Congreso nacional, la Mención de Honor Juan Bautista Alberdi por su trayectoria y sus valores democráticos y republicanos. La diputada María Cecilia Ibáñez, del Movimiento de Integración y Desarrollo, le entregará un diploma. Los legisladores nacionales distinguieron también con la Mención de Honor a la pianista Martha Argerich y a otras personalidades de diferentes ámbitos, que recibirán sus diplomas en los próximos meses.

l futuro de las investigaciones sobre la obra de Jorge
Luis Borges está garantizado. A la cofradía de críticos,
escritores, académicos y biógrafos
como Beatriz Sarlo, Caros Gamerro,
Jorge Schwartz, Aníbal Jarkowski,
Alejandro Vaccaro, Laura Rosato,
Germán Álvarez, Annick Louis, Pedro L. Barcia, Martín Hadis, el francés Michel Lafony el estadounidense
Daniel Balderston –por mencionar
solo a algunos de un listado "infinito" – ingresan año tras año nuevos
detectives de la obra borgeana.

Mientras tienen lugar los encuentros de la quinta edición de las Jornadas Borges, que terminan mañana, LA NACION CONVOCÓ a tres jóvenes "borgeólogos" en el Centro Cultural Borges (CCB): Mariela Blanco (Mar del Plata, 1975), investigadora del Conicet y profesora de la Universidad Nacional de Mar del Plata (UNMdP); Lucas Adur (Buenos Aires, 1983), doctor en Letras e investigador del Conicet, y el escritor y docente Daniel Mecca (Buenos Aires, 1986), creador del festival Borges Palooza.

Blanco, que presentó ayer en el CCB un avance de su estudio sobre las clases de Borges en Mar del Plata en 1966, advierte una renovación en los estudios borgeanos. "No sé si tiene que ver con un recambio generacional, pero creo que desde la aparición de Borges, libros y lecturas, de Rosato y Álvarez, en 2010, que estudia las anotaciones de Borges en los libros que donó a la Biblioteca Nacional tras su renuncia, y gracias a la minuciosa investigación de Balderston (director del Borges Center en la Universidad de Pittsburgh) de los manuscritos, los estudios sobre Borges adoptaron nuevas orientaciones. La reconstrucción que hicimos con el equipo de la UNMdP, con investigadores y becarios del Conicet, consultando distintos archivos, permite fechar y geolocalizar las conferencias de Borges en la Argentina y Uruguay entre 1949 y 1954".

Desde el comienzo de la pesquisa, sabían que iba a ser difícil encontrar materiales inéditos y borradores de esas conferencias. "Estudiamos las instituciones que lo alojaron, las redes que facilitaron esos eventos, la cantidad de público, la recepción en los medios. Eso nos dio un panorama de su figura como orador -destaca-. Los resultados se encuentran alojados en la página del Centro de Estudios y Documentación Jorge Luis Borges y pronto podrán consultados en el libro El habla de Borges, que compilé para Eudeba. Gracias al diálogo y el trabajo continuado con Balderston, que compartió los escaneos de los cuadernos donados a la Universidad Estatal de Michigan durante la pandemia, constatamos que muchas de las notas contenidas alli eran los apuntes para esas conferencias que veníamos estudiando".

Ese aporte abrió nuevas líneas de investigación. "Las notas que Borges tomó sobre los temas acerca de los que disertaría muestran su método de búsqueda y estudio y su intención dedejar registrode las fuentes consultadas –explica–. Hay una marginalia muy rica que nos permite comenzar a reconstruir su 'biblioteca total'". El trabajo saldrá en un libro del que participan Blanco, Balderston, Alfredo Alonso Estenoz, Emron Esplin y María Celeste Martín que será publicado por el Borges Center en octubre.

Mariela Blanco, Lucas Adur y Daniel Mecca, estudiosos de la obra del gran autor nacional, que mañana cumpliría 125 años, representan el recambio generacional con miradas despojadas de solemnidad

# Jóvenes borgeanos. Los nuevos "detectives" que exploran el laberinto infinito de *Georgie*

Texto Daniel Gigena | Foto Hernán Zenteno

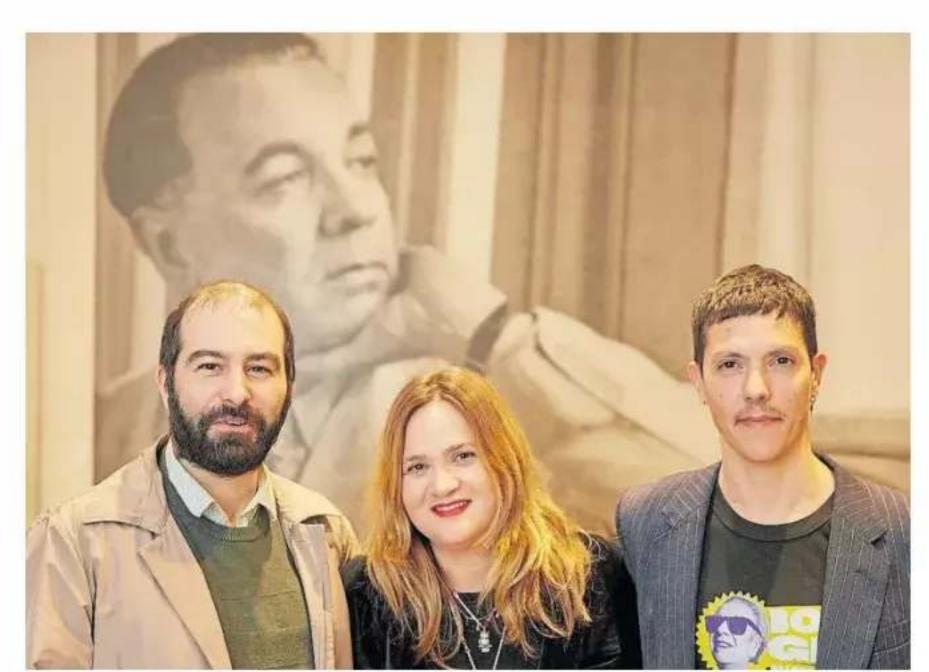

Adur, Blanco y Mecca: tres jóvenes investigadores del legado literario borgeano

En la misma línea del "Borges orador", están las clases que dio en Mar del Plata en 1966, que se publicarán en 2025, en el sello Sudamericana, en un libro al cuidado de Blanco y con notas de Álvarez. "De modo que hay un Borges inédito que está saliendo y nos está haciendo repensar muchos aspectos de su vida y obra", dice la investigadora. "Nuestra idea es poder continuar con este trabajo, ampliando el período a estudiar para poder reunir las conferencias que Borges seguiría dando tanto en nuestro país como en distintos lugares del mundo a partir de la década del 60 y que mostrarían el mapa completo de su carrera como conferencista, ya que en este momento es dificil contar con el apoyo de los subsidios de los organismos de investigación, vamos a tener que buscar otras maneras de financiar este trabajo para no interrumpir la continuidad de una investigación que deparó muchos hallazgos felices y que ha instalado la necesidad de repensar la obra completa de Borges a partir de su tarea como orador".

Tras resaltar enfoques como el de

Adur y su trabajo sobre un Borges popy, en redes sociales, los "memes borgeanos" ideados por Alfredo de Jorge, Blanco señala que desde el Departamento de Letras de la Facultad de Humanidades de la UNMdP lanzarán mañana el concurso "Borges: las olas, el viento y el mar" con el objetivo de premiar la producción de una fotografía original que involucre un texto o varios de Borges y su vinculo real o imaginado con Mar del Plata. El jurado contará con especialistas en la obra de Borges, en fotografía y diseño, y tiene el apoyo de la Fundación Internacional Jorge Luis Borges.

En opinión de Adur, una primera renovación se dio a partir de la década de 1990, con los trabajos de Sarlo, Louis, Balderston, Magdalena Cámpora, Daniel Attala, Sebastián Hernaiz, Carlos García y el belga Robin Lefere, entre otros. "Procuraron restituir la obra a su contexto de producción y circulación, que cada crítico entendía de modos diversos –afirma–. Una segunda renovación, ya en el siglo XXI, tuvo y tiene un importante componente material:

la aparición de nuevos documentos que permiten tener acceso con más precisión a ciertos aspectos de su producción que antes solo podíamos reconstruir conjeturalmente. Pienso en el monumental Borges de Adolfo Bioy Casares, la edición de correspondencia y de manuscritos del escritor, el hallazgo de los libros con numerosas anotaciones que dejó en la Biblioteca Nacional, la reconstrucción que llevó a cabo Blanco con su equipo del trabajo de Borges como conferencista y profesor durante el peronismo-indica-. Estos y otros materiales nos permiten constituir nuevos objetos de investigación, releer la obray considerar aspectos de su figura poco explorados. Todo este material significó un enorme envión para los estudios borgeanos, que hizo florecer nuevos abordajes y grupos de investigación. Lo colectivome parece otro rasgo a destacar: hay más diálogo entre 'borgeanos', y esa es una condición necesaria para construir conocimiento científico".

"Una faceta que me interesa y que va ganando lugar es la notable presencia de Borges en la cultura de masas –afirma Adur, que integra la Fundación Internacional Jorge Luis Borges –. No solo tuvo cierta fascinación por géneros y formas populares como el policial, el cine de gánsteres, la ciencia ficción, sino que además fue un amor correspondido: Borges llegó a ser un icono pop: se adaptó al cine, al cómic; hay canciones, memes, merchandising, y se puede estudiar la relación de su obray su figura con Mick Jagger, Los Simpson o Black Mirror. Este vínculo que sigue generando nuevas obras es un hermoso ejemplo de su vitalidad".

Desde hace cinco años, Adur dirige un grupo en la Facultad de Filosofia y Letras de la Universidad de Buenos Aires que estudia la relación de Borges con la Biblia. "Y con las distintas tradiciones religiosas que le interesaron. Es un tema fascinante, y si bien ya hay algunos trabajos importantes al respecto, queda muchísimo por explorar", acota. En 2025, llegará a las librerías una nueva biografía de Borges, escrita por Adur.

"La distancia entre Borges y las juventudes es un imaginario falso, por lo que la idea de pensar un Borges para las nuevas generaciones no parte de ningún preconcepto original-asegura Mecca, autor de Borges, la gran bestia pop de la literatura argentina-. No solo porque sus temas cobran una fantástica relevancia en la época de las redes sociales y los multiversos, sino también porque lleva dentro de él la materia rockera, la rebeldía contra las estructuras, la provocación como idea. Borges, como lector y como escritor, tiene la astucia de Saul Goodman, el protagonista de Breaking Bad".

Sin embargo, la transgresión no es una prerrogativa de la juventud. "El propio Borges escribió sus textos más revolucionarios cuando tenía más de cuarenta años –recuerda Mecca–. La transgresión de los cánones establecidos es el oficio de sienes ardientes que son todo el tesoro. Es la propia naturaleza de su literatura la que atraviesa las edades de sus lectores como una máquina de siglos. Borges, como el Álbum blanco de los Beatles, está sonando mañana".

El escritor propone un acercamiento a Borges despojado de solemnidad. "Aunque mal no haría un pogo de borgeanos y borgeanas, hay que evitar convertirlo en un hecho religioso o en una ocasión de brindis patriótico—dice Mecca—. Lo peor que podemos hacer es inmovilizarlo, convertirlo en un gesto fijo, una estampita nacional: Borges, como el río de Heráclito, ocurre en el movimiento. Borges es cuántico, una probabilidad sucediendo en los simultáneos tiempos de los lectores".

"Decía Borges que los clásicos son aquellos que las generaciones de los hombres, urgidas por diversas razones, leen con previo fervor y con una misteriosa lealtad. Seamos desleales a Borges: no lo leamos con previo fervory misteriosa lealtad. Que cada uno lo lea como quiera. Y si a alguien no le gusta o le parece muy enrollado o flashero: ¿cuál es el problema? No hay que perder nunca la cuestión del placer, el deseo, de leer. Propongo leer y hacer el magic and mystery tour borgeano, no repetir ideas ajenas. La imaginación se entrena. La mejor forma de salir del laberinto borgeano es entrando", dice, y concluye: "Nunca mejor dicho: Borges not dead".

## **SEGURIDAD**

Edición de hoy a cargo de Daniel Gallo www.lanacion.com/seguridad | @LNseguridad | Facebook.com/lanacion seguridad@lanacion.com.ar



#### Una pena que finalizará en 2028

El sacerdote Julio César Grassi fue condenado en 2009 a 15 años de prisión por el abuso sexual de dos menores. Permaneció en libertad durante el proceso hasta que la sentencia fue confirmada en 2013 y fue enviado a prisión. La Cámara de Apelaciones de Morón decidió en 2017 que empezaría computarse la pena desde el momento en que ingresó a la cárcel y que, en consecuencia, finalizará en 2028.



Julio César Grassi se presentó con una videoconferencia desde la cárcel ante los jueces del Tribunal Oral en lo Criminal N° 1 de Morón

NICOLÁS SUÁREZ

# Rechazaron el pedido de libertad anticipada que había presentado el sacerdote Grassi

RESOLUCIÓN. Con sentencia firme de 15 años de prisión por el abuso sexual de dos menores, el cura insistió en su inocencia, pero no convenció a los jueces; por primera vez asumió su propia defensa

La tercera no fue la vencida. El sacerdote Julio César Grassi, que purga 15 años de prisión por el abuso sexual de dos menores que estaban bajo su cuidado en la Fundación Felices los Niños, no logró convencer a los jueces del Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) N° 1 de Morón y su pedido de salir en libertad fue rechazado en forma unánime. A menos que lo intente de nuevo, y eventualmente tenga éxito, el cura, que insiste con que es inocente, seguirá preso en el penal de Campana hasta mayo de 2028.

Así lo resolvieron ayer los magistrados Mariana Maldonado, Juan Carlos Uboldi y Claudio Chaminadi después de un cuarto intermedio tras haber escuchado los fundamentos de Grassi que, ahora como abogado -estudió y se recibió en la cárcel-, se representó a sí mismo, y los del fiscal Mario Ravizziki y del abogado Juan Pablo Gallego, que representa a las víctimas.

Grassi habló desde una ofici-

na del penal de Campana, donde cumple su condena. "La audiencia fue más contundente de lo pensado. Grassi mintió, se declaró inocente y dijo que no tenía nada de que arrepentirse", sostuvo Gallego en declaraciones a LN+ durante el cuarto intermedio.

jueza Maldonado, que cumple la función de presidenta del tribunal. Primero explicó que se rechazaba el pedido de nulidad solicitado por Grassi y después que se denegaba la solicitud de libertad.

"Hov vimos en vivo a un monstruo. Ya lo dijeron los peritajes. Se comprobo que es la misma persona que dice ser la agraviada, la que su palabra es la única que vale. En 2028 la Argentina va a tener que debatir si hay lugar para liberar a un monstruo y bajo qué condiciones, aun cuando cumpla la pena", sostuvo Gallego tras conocer el fallo.

El letrado se mostró muy satisfecho por la decisión de los magistrados. "Los jueces tomaron los funda-

mentos que nosotros expusimos, teniendo a la vista que aquí aparecen vulneradas el bloque constitucional y, fundamentalmente, la Convención de Derechos del Niño. Esto fue citado y nos provoca mucha satisfacción y un alivio para las víctimas. Grassi intentó impugnar La resolución fue leída por la todos los informes [del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB)]. Toda la situación de Grassi fue adversa para sus intereses y bochornosa. Se plantó muy agresivo para con los jueces y para con el SPB", afirmó Gallego.

#### Condenado y defensor, a la vez

Grassi se recibió de abogado en la cárcel. El de ayer fue su primer alegato. "Milité como sacerdote a través de la Fundación [Felices los Niños] y en muchas otras acciones en barrios populares contra todo tipo de maltrato contra los niños y frente a los adolescentes", dijo ante los jueces.

Durante su presentación, Grassi solicitó un cuarto intermedio. "To-

dos los derechos procesales que hay en el país tienen una acción de revisión porque existe plena posibilidad de que haya un error judicial, que una persona haya sido mal condenada y la condena esté firme", explicó.

Grassi fue condenado en 2019 por hechos ocurridos en 1996 y que salieron a la luz seis años después, gracias a una revelación periodistica de Telenoche investiga. Nunca admitió su culpabilidad: no solo negó los hechos, sino que cuestionó a las propias víctimas que lo habían denunciado. Estuvo preso desde el 23 de octubre hasta el 21 de noviembre de 2002; luego siguió ligado al proceso, pero en libertad, hasta su nuevo arresto, el 7 de marzo de 2012, que cursó bajo la modalidad domiciliaria hasta el 31 de mayo de ese año. Finalmente, fue detenido el 23 de septiembre de 2013 y sigue alojado en el penal bonaerense de Campana.

Solicitó la prisión domiciliaria en abril de 2020, durante la fase aguda de la pandemia de coronavirus. Fracasó porque se comprobó que no formaba parte de la población considerada como grupo de riesgo ante un contagio de Covid-19.

En ese momento, Grassi tenía por hecho que cumpliría su condena en agosto de 2026, ya que en 2017 la Cámara de Apelaciones y Garantías de Morón le había concedido el beneficio del "2x1". Pero una revisión del fallo en la Cámara de Apelaciones cambió la situación del sacerdote. El 28 de junio de 2022 fue extendida la condena por dos años más tras una apelación presentada por la querella, a raíz del mal cálculo de la pena y la inaplicabilidad del beneficio llamado "2x1".

El recurso de apelación a la condena inicial de Grassi fue presentado ante la Cámara de Apelaciones de Morón, que dio lugar a la petición y ordenó ampliar la pena hasta el 30

de mayo del 2028. De esta manera, comenzaron a regir desde 2013 los 15 años a los que fue sentenciado el sacerdote.

El 10 de junio de 2009, el Tribunal en lo Criminal N' 1 de Morón condenó al clérigo a la pena de 15 años de prisión por los delitos de "abuso sexual agravado por resultar sacerdote, encargado de la educación y de la guarda del menor víctima". Esto es "reiterado en dos hechos, en concurso real entre sí, que, a su vez, concurrieron formalmente con corrupción de menores agravada por su condición de encargado de la educación y de la guarda", por los hechos cometidos en noviembre y de diciembre de 1996 en la Fundación Felices los Niños, en Hurlingham.

En septiembre del año pasado, Grassi había presentado a través de sus defensores un pedido de libertad condicional, similar al que fue analizado ayer en el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) N°1de Morón. En ese momento, fue rechazada la petición del condenado. La querella pidió ayer que no se modificase esa situación.

Por entonces, el abogado Gallego había expuesto su tajante rechazo a una salida anticipada de Grassi. "Que no cumpla la condena estipulada sería otro fuerte golpe para las víctimas. Es opacar el acto de justicia que implicó validar la verdad de las víctimas", dijo poco antes de la audiencia realizada el año pasado. Ahora repitió similares conceptos. Su posición es que la libertad condicional "no es un beneficio que puedan pedir los delincuentes sexuales, ya que así lo establece el Código Penal".

Grassi está alojado desde 2017, tras la confirmación de la condena realizada por la Corte Suprema, en el pabellón N° 6 de la Unidad Penitenciaria N° 41, sector donde están los presos con buena conducta. •

## El tío de Loan pidió ampliar la declaración indagatoria ante la jueza federal de Goya

INVESTIGACIÓN. Pasaron 70 días de la desaparición del chico de cinco años y se espera que Antonio Bernardino Benítez aporte alguna pista nueva

Gustavo Carabajal LA NACION

Estaba en el camino de 600 metros que separan la casa de Catalina Peña del naranjal al que cuatro adultos y cinco menores fueron después del almuerzo el 13 de junio pasado. Los testigos lo ubicaron junto a Loan entre las 13.52 y las 14.20, cuando Loan fue visto por última vez. En su primera declaración indagatoria no aportó detalles importantes sobre las circunstancias que rodearon la desaparición del niño, de 5 años, en el Paraje El Algarrobal, de la localidad de Nueve de Julio, en Corrientes. Sin embargo, ante la inminencia de que la jueza federal de Goya, Cristina Posser Penzo, pueda dictarle el procesamiento con prisión preventiva por la sustracción y ocultamiento del menor, decidió que era momento de hablar.

Antonio Bernardino Benitez pidió ampliar la declaración indagatoria. Estaba en el lugar, en el momento en que Loan desapareció. Por ese motivo, los investigadores, de la abuela del pequeño. desde hace casi 70 días, abonaron la presunción que el esposo de Laudelina Peña, la tía del niño, podría saber qué pasó con Loan.

El 15 de junio pasado, Benitez, junto con Daniel "Fierrito" Ramí-

rez y Mónica Carmen Millapi, se convirtió en uno de los tres primeros detenidos por la desaparición de Loan. En su primera indagatoria, realizada el 18 de julio pasado, Benítez denunció que había sido sometido a una golpiza por los efectivos de la policía de Corrientes que lo detuvieron y apuntó contra el excomisario Walter Maciel, preso desde el 21 de junio, acusado de encubrimiento.

Actualmente, Benítez está detenido en el penal federal de Güemes, en Salta. Debido a una serie de contradicciones, su defensa había solicitado un careo con su esposa Laudelina. Solicitud que fue rechazada por la jueza Posser Penzo.

Entre las pruebas que fundaron la detención de Benítez figuran las declaraciones de testigos que indicaron que lo vieron en varias oportunidad en la zona de la tapera donde, según la hipótesis del abogado Fernando Burlando, que representa a María Noguera, la madre del niño, habrían ocultado a Loan, antes de sacarlo del campo pedido de la Fiscalía de Estado

Benítez, que tenía antecedentes por abigeato y por otros delitos, había posteado en su perfil de la red social Facebook una serie de fotos de niños de la misma edad de Loan, con la leyenda "gauchito correnti-

no", al pie de las imágenes.

Además, los investigadores hallaron un sospechoso intercambio de mensajes en los celulares de sus hijas. El 14 de junio a las 2.08, cuando Loan era buscado como un niño que se había perdido en el campo, la hija menor de Benítez y de Laudelina, le mandó un mensaje a su hermana Macarena en el que expresaba: "Van a ir todos presos". La respuesta de Macarena fue: "Mami también".

En ese momento, ninguno de los responsables de la búsqueda abonaba la hipótesis de que Loan hubiera sido víctima de un hecho violento, tal como consignaron los fiscales Mariano de Guzmán, Marcelo Colombo y Alejandra Mangano, al definir el objeto procesal en el pedido de indagatoria.

Mientras la jueza federal de Goya define la fecha en la que le tomará la nueva indagatoria a Benítez, la Cámara Federal de Corrientes dejó firme a resolución de la magistrada que había rechazado el provincial para ser querellante en el expediente que tiene como acusados, además, a María Victoria Caillava, exfuncionaria del Municipiode Nueve de Julioy su esposo, el capitán de navío retirado Carlos Guido Pérez. •

### Quitaron los fueros a un diputado de Misiones

ESCÁNDALO. El legislador provincial Germán Kiczka está acusado de tráfico de imágenes de menores

Martín Boerr PARA LA NACION

POSADAS.-En una votación de 37 a 0, la Legislatura de Misiones le retiró ayer los fueros al diputado provincial Germán Kiczka, quien podría quedar detenido tras la orden de arresto emitida en su contra en una causa de pornografía infantil.

El pedido de desafuero había sido elevado a la Legislatura por el juez de instrucción Nº 4 de Apóstoles, Miguel Angel Faría, quien investiga a Kiczka y a su hermano por presunto tráfico de imágenes de menores en situaciones de abuso sexual.

El único diputado ausente sin aviso en la sesión fue, llamativamente, Carlos Rovira, el extitular de la Cámara y máximo jefe político de Misiones.

"Es un hecho histórico en la democracia, tristemente histórico", dijo Anazul Centeno, una de las que llevaron la voz cantante sobre los motivos de la votación del pedido de desafuero.

Desde el regreso de la democracia, en 1983, nunca antes la Lede un diputado.

Kiczka muy probablemente sea expulsado dentro de una o dos semanas por la comisión investigadora, que también quedó constituida en la sesión de ayer y que,

sobre la base de las actuaciones de la Justicia, elaborará un dictamen que luego elevará al recinto.

El clima en la reanudación de sesiones tras el receso de invierno era de gran solemnidad, ya que todos sabían lo que iba a pasar y no hubo ningún defensor por parte del todavía diputado Germán Kiczka.

Arrancó la sesión el jefe del bloque oficialista, Martín Cesino, que pidió votar el pedido de renuncia de Kiczka, que fue rechazado en las pantallas por un resultado de 29a8. Parecía que los diputados de la oposición querían al menos permitirle a Kiczka renunciar, para evitar el desafuero y la expulsión.

Sin embargo, más tarde los jefes de los bloques opositores, Horacio Loreiro (Pro), Pedro Puerta (quedó solo en el bloque Activar) y Ariel "Pepe" Pianesi (UCR), también pidieron la palabra para aclarar que ellos también estaban a favor de que se rechazara la renuncia del cuestionado legislador.

Hasta hace 15 días, cuando el juez Miguel Ángel Farías ingresó con la policía al domicilio de Kiczka en la localidad de Apóstoles, gislatura de Misiones, un cuerpo Puerta era inseparable del legislaunicameral de 40 miembros, ha- dor ahora acusado en la causa de bía procedido a dictar el desafuero pornografía infantil. Sin embargo, en diálogo con LA NACION tomó distancia, y dijo: "Solo nos unía una relación de trabajo, aunque somos del mismo pueblo". Puerta también expulsó a Kiczka del partido Activar.

## **Avisos fúnebres** | 4318 8888 / 5199 4780

www.lanacion.com.ar/funebres

Para publicar 4318 8888 / 5199 4780 o funebres@lanacion.com.ar Todos los días, de 9 a 19. Tarjetas de crédito hasta las 18.30

Beneficio Club LA NACION, 20% de descuento. 3 cuotas sin interés con tarjeta de crédito.

Sepelios y Participaciones

BALLESTEROS, Maria Alejandra, falleció en Francia, 22-8-2024. - Su hermano Enrique, su sobrino Ignacio y Victoria Ojea Quintana, participan su fallecimiento y ruegan una oración en su memoria.

BECCIU, Salvador Antonio. q.e.p.d. - Sus amigos de la promoción 64 B del colegio Champagnat lo despiden con mucho cariño.

COLOMBO, Hipólito, Cap. Frag. (R), q.e.p.d. - La Promoción 85 ENM despide con dolor al querido Turco y ruega una oración en su memoria.

CZARNINSKY, Johnny. - Norma D'Ippolito acompaña con profunda pena y gran cariño a

Nilly Shefi y familia.

D'AMICO, Carlos A. - Sus compañeros del Salvador, camada 95, despedimos con afecto al querido Charlie, pidiendo a Dios un buen descanso para su alma y abrazando a su familia.

GARCÍA, Susana Elvira. - Sus amigas Lili Flah, Hilda Kogan y Susana Bonet lamentamos profundamente la partida de nuestra querida amiga Susana Garcia y acompañamos a su familia en este triste momen-

IRURZUN de OCHOA, Carmen, q.e.p.d. - Pachy Diaz de Ochoa; sus hijos Fermin, Chura y Facu, Mana y Pablo, Santi y Agus y nietos participan su fallecimiento y ruegan una oración en su memoria.

LANTOS, Jutta Paloma Cohn de. - Ana y Guillermo Rouaux acompañan a Esteban, Jorge y familia en la despedida de la entrañable doctora.

LASCANO, Marcelo, q.e.p.d., 21-8-2024. - Helvecia Frias, Hugo Carassai y familia, acompañan en el dolor a su esposa Dora, sus hijos y familiares, por el fallecimiento del querido amigo profesor doctor Marcelo Lascano, rogando por el descanso de su alma.

LASCANO, Marcelo, 21-8-2024. - La Fundación Centro de Estudios Presidente Arturo Frondizi y sus integrantes, acompañan en el dolor a la esposa, hijos y familiares, por el fallecimiento del profesor doctor Marcelo Lascano.

MONSEGUR, Carlos, q.e.p.d. -Los Summers Nougués acompañan a sus primos hermanos Monsegur Nougués y sus familias con todo cariño, rogando una oración por el eterno descanso de su padre.

MONSEGUR, Carlos R. - Rafael y Susy Valdez despiden con mucha tristeza a Carlos y acompañan a Anita e hijos.

MONSEGUR, Carlos R., q.e.p.d., falleció el 20-8-2024. -El Rotary Club de Buenos Aires participa con profundo pesar el fallecimiento de su distinguido y apreciado consocio. Ruega una oración en su memoria.

MONSEGUR, Carlos Raúl, q.e.p.d. - Bimba y Estanislao Kocourek con dolor despiden al querido amigo Carlos y piden una oración en su memoMONSEGUR, Carlos Raúl, q.e.p.d. - Bebe Llauró, sus hijos Paula, Jaime y Andy junto a sus nietos participan su fallecimiento y ruegan una oración en su memoria.

OLIVA GIGENA, Gustavo, q.e.p.d. - Eduardo Martín Quintana despide con pesar a Gustavo, entrañable amigo de tantos años y acompaña a Valle y familia. Ruega oraciones en su memoria.

OLIVA, Gustavo. - Angelina y Horacio Peluffo despedimos a nuestro amigo Gustavo y abrazamos a Valle y a su familia con cariño.

POLIZA de BELLOTTI, Cristina. - Su esposo Guillermo; su hijo Lucas y Verónica; sus nietos Valentina y Mateo, Lucia y Agustín, Felicitas e Ignacio; su bisnieto Santino; Ricardo y Telma Bellotti despedimos a Tina con la alegria de saber que encontró el camino final para dejar de sufrir.

POLIZA de BELLOTTI, Cristina, q.e.p.d., falleció el 22-8-2024. - Su cuñada Patricia Gol Parés de Polizza; sus sobrinos Hernán v Agustina: v Alexia Gol Parés la despiden con gran tristeza y acompañan con mucho cariño a toda su familia, rogando una oración en su memoria.

SANGUINETTI de BACHI-LLER, Marta, q.e.p.d. - Jorge E. Anzorreguy, Silvia Moliné O'Connor de Anzorreguy, hijos y nietos participan con dolor su fallecimiento y ruegan una oración en su memoria.

SANGUINETTI de BACHI-LLER, Marta. - Los Ayerza Centeno despiden con mucha tristeza a Marta y abrazan muy fuerte a Hugo, Carola y Agustin.

STARACE, Marta. - Que el Señor y la Virgen te abracen. Edy, Tere, Chris, Caro y Tefo.

VERGA PAYSSÉ, Marcelo. -El Collége Franco-Argentin Adrienne Bolland y la Asociación de ex alumnos despiden con profunda tristeza a Marcelo y acompañan con afecto a su familia.

ZAHARYA de SOLO-WIEICZK, Dilber, q.e.p.d. -Roberta y Diego Herbstein acompañan en este triste momento a su querido amigo Isaac y a su familia.

ZAHARYA de SOLO-WIEICZK, Dilber, Z.L. - Mario y Muky acompañan a Isaac y familia con mucho cariño en este momento.

ZAHARYA de SOLO-WIEICZK, Dilber, Z.L. - Griselda y Andres Garfunkel (ausentes) participan con tristeza su fallecimiento y acompañan con amor a su querido amigo

ZAHARYA de SOLO-WIEICZK, Dilber, Z.L. -Eduardo y Gabriela Tarditi acompañan a su querido amigo Isaac y a toda su familia en este triste momento y ruegan una oración en su memoria.

Recordatorios

BULIAN, Guido. - A un año de su partida, sus amigos y compañeros de trabajo en Osmiss lo recuerdan con gran cariño.

MANCARDO, Gustavo (Piny). - Mi querido hijo, un año más, imposible de creer. Tu Ma, como vos decías, te extraña mucho y recuerda siempre tus dichos como: "Ma, no te preocupes, yo lo arreglo".

VICO, Miguel Angel. - A 3 años de tu partida te extraño y recuerdo con todo mi amor. Martha.

www.lanacion.com.ar/funebres

# Ciberdelito: atraparon a un colombiano por el robo de \$70.000.000

CAPTURA. El joven arrestado tiene 22 años y había sido víctima en diciembre pasado de un violento asalto; investigan otros delitos

#### Gabriel Di Nicola

LA NACION

En diciembre pasado, Brandon Acevedo Ochoa, de 22 años, ciudadano colombiano, fue víctima de un violento robo protagonizado por delincuentes venezolanos. Parte del asalto quedó registrada por las cámaras de seguridad del edificio de Villa Urquiza donde sucedió el atraco. Los ladrones se apoderaron de US\$5000 y teléfonos celulares. Pero querían más. "¿Dónde está la plata?" y "dame la plata, los vamos a matar", gritaban los ladrones. No había sido un golpe al voleo. Los asaltantes estaban seguros de que "su objetivo" debía tener más dinero. Tenían información.

Y la respuesta salió a la luz ayer: Acevedo Ochoa fue detenido y acusado de haber sido el hacker que estuvo detrás de una ciberes-\$70.000.000, maniobra en la que fue damnificada una empresa radicada en Tigre que vende y alquila tiendetubos para máquinas viales.

Así lo informaron a la nacion calificadas fuentes judiciales. Acevedo Ochoa fue detenido ayer a la mañana por detectives de la policía bonaerense y personal de la Policia de la Ciudad en su domicilio del barrio de Versalles, tras una investigación de la Unidad Fiscal Especializada en Investigaciones de Ciberdelito (Ufeic) del Departamento Judicial de San Isidro. En el expediente interviene el juez de Garantías Diego Martínez.

La investigación que lo llevó a prisión comenzó a fines de abril pasado, después de la denuncia presentada por representantes de la empresa víctima del hackeo, situada en Don Torcuato, en Tigre.

Según el expediente judicial, al que tuvo acceso LA NACION, el 23 de abril pasado un empleado de la compañía entró en el home banking del Banco Provincia para acceder a las cuentas bancarias de la compañía, y "emergió una ventana que indicaba que se debía validar el navegador", para lo que debía ingresar los códigos del token.

"A partir de allí se bloqueó el sistema operativo. Al sospechar que estaba recibiendo un ataque informático, el empleado desconectó la computadora de la red eléctrica. Luego, al comunicarse con la entidad bancaria, se enteró de que se habían hecho transferencias a varios destinatarios por 57.000.000 de pesos y 10.000 dólares", según dijeron fuentes judiciales.

El dinero que le fue robado a la empresa de Tigre terminó invertido en criptomonedas, según pudieron reconstruir los investigadores.

"Toda la maniobra se realizó mediante la infección del dispositivo con el uso de un malware del tipo troyano, el cual fue instalado de forma previa en la computadora, sin el conocimiento ni el consentimiento de la víctima, por medio de una campaña de phishing realizada por mail. Una vez con el control de la cuenta bancaria de la víctima, el dinero que se encontraba depositado fue diversificado en distintas cuentas en dinero fiduciario pertenecientes a mulas finan-



Brandon Ochoa fue detenido por la Policía Federal Argentina

cieras, quienes dieron un aporte esencial poniendo a su disposición del expediente judicial.

Tras hacer un análisis de la trazabilidad del dinero sustraído, los especialistas de la Ufeic determinaron que con el botín del hackeo fueron comprados criptoactivos USDT-con valor equivalente al dólar-"que fueron diversificados por Acevedo Ochoa, en su rol dentro de la organización ilícita, a efectos de ocultar el origen y el destino de los fondos".

Las criptomonedas, según el expediente judicial, terminaron en distintas billeteras descentralizadas "hasta llegar a la cuenta de Binance de Acevedo Ochoa, quien pudo disponer de ellas, generando de esta forma un perjuicio a la víctima".

Los especialistas de la Ufeic pudieron reconstruir las distintas "cuentas mulas" que fueron usadas para diversificar el botín sustraído y reunieron las pruebas necesarias para imputar al joven ciudadano colombiano, detenido por personal de la Delegación Departamental de Investigaciones (DDI) de San Isidro y personal de División de Investigaciones Tecnológicas Especiales de la Policía de la Ciudad.

Tras la detención de Acevedo Ochoa, un investigador especuló con que el robo del que fue víctima en diciembre pasado el joven colombiano pudo haber tenido relación con su actividad como hacker. "Creemos que los ladrones venezolanos que estuvieron detrás del robo a Acevedo Ochoa sabían que la víctima era un hacker. Es decir, que se trató de una 'batida' entre delincuentes", dijo a LA NACION un detective.

#### Golpes y amenazas

La secuencia del robo ocurrido en diciembre pasado en Villa Urquiza fue registrada por las cámaras de seguridad del edificio donde ocurrió el ataque de los ladrones venezolanos.

En la filmación se puede observar la irrupción de los ladrones y cómo amenazan con armas de fuego y reducen en el hall a las víctimas. A la fuerza y por las escaleras, esas personas fueron obligadas a subir a la terraza del edificio. Cuando supieron que la novia de Acevedo Ochoa vivía en el departamento 301, fueron al tercer piso para concretar el atraco.

En el departamento, las víctimas (el joven colombiano, su noviay un tafa donde se hizo de un botín de cuentas financieras", se desprende amigo) fueron atadas de pies y manos con precintos plásticos.

La joven fue llevada a punta de pistola a una habitación, donde uno de los ladrones le exigió dinero. Acevedo Ochoa y su amigo se quedaron en el living.

Una vez que el ladrón tenía bajo amenaza a la joven, un cómplice llevó a la habitación a Acevedo Ochoa y le pegó con un arma. Los delincuentes exigían más dinero. No estaban conformes con el botín: US\$5000 y teléfonos celulares.

Pero, de pronto, no tuvieron más tiempo para amenazas. Cuando golpearon la puerta, decidieron escapar por el balcón. Entonces, la muchacha pudo desatarse y le abrió la puerta al oficial de la comisaría comunal 12 de la Policía de la Ciudad que había llegado después de un aviso de un vecino que oyó gritos y golpes.

El uniformado fue directo al balcón y observó cómo dos de los ladrones trepaban al cuarto piso. Entonces, el oficial se dirigió al departamento 402 y fue hasta el balcón. En ese momento, uno de los ladrones se le tiró encima, comenzó a pegarle e intentó robarle el arma reglamentaria.

"El uniformado, utilizando la fuerza mínima e indispensable, logró reducir al sospechoso, identificado como Euclides Blanchard Queró, a quien, entre sus pertenencias, se le secuestraron una tarjeta magnética y un papel de pequeñas dimensiones donde se hallaba inscripta la dirección donde ocurrió el hecho", según se desprende del expediente judicial, a cargo del juez en lo criminal y correccional porteño Darío Bonanno, que en su momento publicó LA NACION.

En la terraza del edificio, otro policía detuvo a Alejandro Jiménez Balza y, bajo un arbusto, se encontró una réplica de un revólver. Un tercer delincuente logró escapar.

Poco después, se acercó un vecínoy le comentó al personal policial que en la terraza del edificio donde vivía había encontrado un arma de fuego, y se trataba de una pistola marca Bersa. De la investigación para dar con un tercer delincuente participan el fiscal José María Campagnoli y detectives de la Brigada de Investigaciones de la comuna 12.

Ocho meses después, la víctima de ese robo pasó a principal sospechoso de una gran estafa.

## Un ruso lavaba el botín de hackers de Corea del Norte

PALERMO. La PFA arrestó al sospechoso de usar criptomonedas para ocultar el dinero ilegal

Los movimientos se repetían con frecuencia: personas entraban y salían del edificio, situado en Rodríguez Peña al 600, en el barrio porteño de San Nicolás, con maletines, bolsos y mochilas. En el departamento D del séptimo piso funcionaba una financiera donde se cambiaban, de forma ilegal, divisas extranjeras. Pero no solo se hacían transacciones de dinero físico. También había transferencias entre billeteras de criptomonedas.

El señalado responsable de la cueva es un ciudadano ruso de 29 años que habría recibido criptoactivos que serían parte de una ciberestafa protagonizada por hackers de Corea del Norte que se hicieron de un botín de US\$100 millones de dólares, operatoria que fue investigada por el Buró Federal de Investigaciones (FBI por su sigla en inglés) de los Estados Unidos.

Así lo informaron a LA NACION calificadas fuentes judiciales. En las últimas horas, por orden del juez en lo penal económico Pablo Yadarola, detectives del Departa- terial sexual de abuso infantil, así mento Técnico del Cibercrimen de la Policía Federal Argentina (PFA) allanaron un departamento en el barrio de Palermo, donde vive el sospechoso que fue identificado como V. B.

Especialistas de la Unidad Fiscal Especializada en Investigaciones de Ciberdelito (Ufeic) del Departamento Judicial de San Isidro brindaron asistencia técnica y secuestraron 121.327 dólares en criptomonedas que encontraron en billeteras descentralizadas.

El magistrado ordenó secuestrar dispositivos electrónicos, donde detectives policiales y judiciales esperan encontrar una "caja de Pandora" con información de transferencias de dinero y criptoactivos provenientes del lavado de dinero del crimen organizado.

#### Mudanzas constantes

"Como sabía que estábamos tras sus pasos, V. B. se mudaba todos los meses. En las últimas horas, con información aportada por la empresa Binance [compañía dedicada al trading de criptomonedas], donde el sospechoso operaba parte de sus criptoactivos y tareas que hicieron detectives de la PFA se lo pudo ubicar en el departamento que había alquilado este mes", explicó un investigador.

Cuando el personal de la PFA irrumpió en el edificio de Anasagasti al 200 y allanó el departamento alquilado por V. B. tuvieron que leer la orden judicial en castellano y traducirla al idioma ruso por medio de inteligencia artificial para que el sospechoso pudiera entender lo que le decían. Hace dos años que vive en la Argentina, pero no habla castellano.

Además, en una cueva financiera de situada en Fray Justo Santa María de Oro al 2100, vinculada al sospechoso, se secuestraron \$15.000.000.

La financiera, que tenía las oficinas en la calle Rodríguez Peña al 600, por medio de un bot de la aplicación de comunicaciones Telegram, realizaba cambio de rublos, USDT -un criptoactivo con valor equivalente al dólar-, euros y dólares a pesos argentinos, con sus diversas cotizaciones.

V. B. quedó imputado de lavado de activos agravado por la habitualidad y posiblemente por hacerlo como miembro de una banda.

La investigación comenzó en noviembre pasado cuando la Ufeic, a cargo del fiscal Alejandro Musso, recibió información de que parte del botín millonario robado por ciberdelincuentes de Corea del Norte en el denominado caso de hackeo de Harmony Bridge, había llegado a una billetera de criptomonedas radicada en la Argentina.

La denuncia de la Ufeic de San Isidro se hizo ante el juez Yadarola, que estaba de turno. A la investigación se sumó el Departamento Técnico del Cibercrimen de la Dirección General de Cibercrimen de la Superintendencia de Investigaciones Federales de la PFA.

"Por medio de las herramientas provistas por la empresa privada de mapeo de criptomonedas TRM Labs, se supo que V. B. habría recibido otras transferencias sospechosas provenientes de cuentas que se encontrarian vinculadas a titulares que operarían con macomo también de financiamiento del terrorismo", sostuvo el juez Yadarola en la resolución donde ordenó los allanamientos y el secuestro de los dispositivos electrónicos.

Yagregó: "Por otra parte, según la información obtenida por detectives de la PFA, V. B. habría realizado a través de sus dos cuentas gran cantidad de transferencias sospechosas con diversos usuarios de Binance, domiciliados tanto en el país como en el extranjero, lo que haría presumir que no actuaría solo en su actividad, sino que contaría con una estructura tanto en Rusia como en la Argentina con la cual se encargaría de triangular fondos, presuntamente ilícitos, a través de varios exchanges y varios usuarios, quienes actuarían como cuentas mulas de V. B., a los efectos de ocultar la trazabilidad de los saldos".

#### Una compleja investigación

A lo largo de la investigación se determinó que, al 18 de diciembre pasado, V. B. registró 2463 envíos de criptomonedas, bajo la modalidad de Binance Pay, por 4.532.305 USTD.

"V. B. habría realizado la compra de USDT 1.312.205,15 con rublos y registraría 102 operaciones de venta de USDT 29.062,40, presuntamente a cambio de dinero en moneda corriente. El USDT es el nombre dado a una Stablecoin, es decir, a un criptoactivo cuyo valor es equivalente al valor del dólar de los Estados Unidos", se explicó en el expediente judicial.

Los hackers que hicieron la megaestafa, ocurrida en junio de 2022 e investigada por el FBI, comenzaron a transferir a distintas billeteras parte del botín para que los investigadores perdieran la trazabilidad de las criptomonedas. Parte del dinero virtual llegó a una billetera de V. B., dijeron fuentes judiciales.

"Se trata de una investigación importante porque se pudo determinar que parte del botín de la megaestafa protagonizada por hackers de Corea del Norte llegó a una billetera virtual radicada en la Argentina y ahora se abre un abanico para investigar otras transferencias", sostuvo un detective judicial. • Gabriel Di Nicola

LA NACION | VIERNES 23 DE AGOSTO DE 2024

# OPINIÓN

www.lanacion.com @lanacion | facebook.com/lanacion

DINÁMICA PENDULAR. El país ha oscilado históricamente entre polos ideológicos antagónicos, pero nadie propone replicar aquí lo que explica el éxito político y económico del mundo democrático

# La Argentina debe aprovechar las lecciones que ofrece Occidente

Sergio Berensztein

-- PARA LA NACION--

a sorpresiva irrupción de La Libertad Avanza implicó un giro de 180° entérminosideológicos y, fundamentalmente, de los instrumentos de política pública en relación con el clima y las narrativas imperantes en el país, por lo menos a partir de la debacle de 2001.

En efecto, con el súbito y profundo cambio en las reglas del juego derivado de esa crisis, pero en especial como resultado de la reversión populista, demagógica e intervencionista impuesta por Néstor Kirchner hacia fines de 2005, el país entró en un ciclo de hiperestanflación que erosionó a los principales protagonistas de la vida pública (aun los que, aunque fracasaron, tuvieron la sana intención de modificarlo, como ocurrió con los integrantes de Juntos por el Cambio). Esto allanó el camino para que Javier Milei saliera en tiempo récord de la más absoluta marginalidad mediática para ubicarse en el centro de la escena, al punto de que en menos de dos años pasó de rifar su dieta como diputado (cuando integraba un bloque aún más pequeño que el de la izquierda trotskista) a ocupar el sillón de Rivadavia, gracias a una segunda vuelta que cristalizó el agotamiento del modelo anterior y la vocación de cambio de la mayoría de la sociedad. Sin estructura ni aparato, fue la persona indicada en el momento correcto, aun (o sobre todo) por sus atributos personales y su peculiar forma de comunicar.

En estos nueve meses, el Gobierno demostró una cuota de pragmatismo superior a lo que muchos esperaban. Esto incluye la incorporación selectiva de actores del "antiguo régimen" (como Guillermo Francos y Daniel Scioli) y, en particular, los acuerdos con gobernadores e intendentes peronistas. No menos importante, destaca la heterodoxia evidenciada por un supuesto anarcocapitalista defensor de la escuela austríaca para postergar, por ejemplo, la salida del cepo cambiario o la recomposición de las tarifas de servicios públicos con el objetivo de moderar su impacto inflacionario. Es cierto que, más allá de su discurso anticasta, Milei había orbitado en torno del peronismo durante la campaña presidencial de 2015. Es decir, había mostrado más estómago o eclecticismo de lo que sus radicales propuestas de campaña podrian indicar. En estos primeros tres trimestres de gestión, experimentó un aprendizaje crucial ahora que el Congreso, incluyendo bloques afines, como el de Pro, le comienza a plantear ciertos límites.



El pragmatismo presidencial no | está exento de polémicas. "Libertontos", llama el Presidente a aquellos que lo corren "por derecha" por mantener el cepo y, más recientemente, por la cuestionada (dados el costo y el precedente) intervención para acotar la brecha en la cotización de los dólares financieros respecto del oficial. Por izquierda lo critican por todo, pero en especial porque el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) otorgaría demasiadas ventajas al capital privado, por la notable reducción del gasto público y por un blanqueo considerado demasiado barato y generoso con los evasores (muchos prefieren olvidar las sucesivas amnistías impositivas de la era K, incluyendo los Cedines).

No es la primera vez que la Argentina experimenta una dinámica de cambio pendular en materia de ideas, conceptos y narrativas. Más aún, el país parecería sentirse cómodo con esta clase de volantazos. "Así son las cosas acá", afirmaba en

estos días un versado diplomático que está finalizando su gestión como embajador en Buenos Aires. Su ejemplo fue categórico: en menos de una década pasamos de firmar un memorando con Irán y habilitar una base militar china a 100 kilómetros de la principal fuente de riqueza del país a proponer la mudanza de la embajada en Israel a Jerusalén y anunciar junto a la jefa del Comando Sur de los EE.UU. la construcción de una instalación logística en Tierra del Fuego. En el ínterin, tuvimos movimientos sísmicos parecidos durante las gestiones de Macri y Alberto Fernández.

Resulta muy curioso que esta dinámica maniquea ignore y hasta desprecie el acervo de ideas, experiencias prácticas e instrumentos de política que explican el éxito relativo de los países más prósperos y democráticos de la Tierra. En todas partes hay problemas ("se cuecen habas", decían nuestras madres y abuelas), pero al menos desde la década de 1980 emerge una serie

de consensos fundamentales que llevaron a un rotundo éxito a las naciones con mayor ingreso per cápita y mejor calidad de vida del planeta.¿Podemos darnos el lujo de desdeñar las mejores prácticas, los aprendizajes más relevantes y las lecciones aprendidas por los protagonistas centrales del proceso de consolidación democrática, modernización económica y de progresos sociales, tecnológicos y culturales más efectivos e impresionantes que jamás haya logrado el ser humano? Esto no implica desconocer que algunas de las propuestas que impulsa el Presidente (como ocurrió con sus predecesores) son procedentes y necesarias. Pero hay una enorme cantidad de aspectos que no forman parte del actual debate y que es imprudente desestimar.

Entre la utopía hueca del "Estado presente" (Gendarmería cuenta solo con un helicóptero para controlar 9000 kilómetros de fronteras) y el endiosamiento del individualismo hay un infinito espacio para

una concepción humanista y solidaria que asegure un piso mínimo de igualdad de oportunidades y autonomía ciudadana. La seguridad es un derecho humano fundamental, uno de los bienes públicos que debe asegurar el Estado junto con la educación, la salud, la justicia, la infraestructura física básica v el cuidado del medio ambiente. Con un sistema internacional cada día más incierto, volátil y ambiguo, con un mundo que podría pasar de la actual guerra fría a una nueva guerra mundial, las amenazas son más complejas y desafiantes, en especial por las redes globales de crimen organizado, cuyos lazos con grupos políticos son evidentes. ¿Puede un país moderno y democrático carecer de una política de defensa nacional y seguridad interior a la altura de las circunstancias?

Sin ignorar nuestro recorrido histórico lleno de frustraciones ni lo saludable que es sostener a rajatabla los principios de austeridad en el gasto, estamos obsesionados con la estabilidad, pero nos negamos a considerar un plan de estabilización integral y de mediano y largo plazo (el camino gracias al cual los países sensatos vencieron a la inflación). Tampoco tenemos en cuenta las políticas prodesarrollo de aumento de productividad, ciencia y tecnología. ¿El Estado no debería jugar un papel fundamental en materia de planificación urbana y regional? ¿Podemos dejar morir tantas pequeñas y medianas empresas sin un salvataje para aprovechar el esfuerzo de familias e individuos que, con sacrificio, compromiso y convicción, plantaron semillas de crecimiento? Necesitamos recrear la confianza en las instituciones, sobre todo en el Congreso y la Justicia, con los partidos como canales para identificary seleccionar las demandas y formar las nuevas generaciones de dirigentes. ¿Cómo no estamos discutiendo, con la excepción de temas puntuales como la boleta única, una agenda de reformas en esa materia? ¿Cuál es el modelo de federalismo, descentralización y subsidiariedad que necesita la Argentina para identificar soluciones políticas en un territorio tan extensoy diverso, evitando superposiciones y trabas burocráticas?

Entre el populismo demagógico que ignoró las reglas fundamentales de la economía y el anarcocapitalismo que nunca fue tomado en serio como paradigma de desarrollo existe un rango infinito de opciones que es absurdo omitir. Nunca aprovechamos de forma madura y flexible las lecciones de las experiencias más exitosas de Occidente. Corremos el riesgo de persistir en ese error. •

## LA NACION

Fundado por Bartolomé Mitre el 4 de enero de 1870

Número 1, Año 1 "LA NACION SERÁ UNA TRIBUNA DE DOCTRINA"

Director: Fernán Saguier

# Buenos Aires aprende mejor sin celulares en las aulas

La prohibición del uso de teléfonos móviles en los primeros niveles de enseñanza empieza a dar sus frutos: mayor atención, concentración e interacción social

ecientemente, como parte del programa Buenos Aires Aprende, una resolución del gobierno porteño prohibió el uso de teléfonos celulares en establecimientos educativos de nivel inicial y primario, etapas críticas para el desarrollo del cerebro, habilitando a que solo se los pueda usar en el secundario si los profesores lo piden. La limitación rigetanto para las horas de clases, pues se busca estimular la concentración. como para los recreos, en los que se estimulará así la socialización, y alcanza a 566.000 estudiantes de 2291 escuelas, tanto estatales como privadas. La resolución oficial aclara que quedan exceptuados de la regulación "aquellos estudiantes que requieran del uso de un dispositivo personal digital como apoyo para el aprendizaje". También se prevé lanzar una campaña en escuelas para alertar sobre los efectos perjudiciales del uso excesivo del celular.

La ministra de Educación porteña, Mercedes Miguel, destacó que "la Argentina se encuentra en el primer puesto de la OCDE en desatención por uso de celular en la clase de matemática, dicho por los propios estudiantes".

Los docentes se quejan de que los dispositivos dispersan la atención y atentan contra los aprendizajes. Resulta imposible que quienes están al frente del aula consigan la plena atención de los jóvenes cuando compiten con decenas de celulares. La continuidad de estímulos que estos plantean es difícil de equiparar en el aula. La disciplina debe prevalecer para lograr el normal desarrollo de las actividades. Si ya hay sobrada evidencia sobre el nivel de daño que

provoca el uso prolongado de la tecnología, protegera nuestros jóvenes y enseñarles a ser responsables en este tema es vital. Mucho más cuando los abusos puedan darse precisamente en las aulas, afectando la atención y la concentración. Apostar a la autorregulación es imposible cuando los propios adultos son esclavos de sus dispositivos.

Además de generar estrés y ansiedad, entre otros efectos psíquicos, caer en un uso adictivo reduce las interacciones sociales, un capítulo importante de la presencia de los niños en las escuelas. Los recreos ya no son lo que eran y hasta se presenta la situación de niños que conversan entre ellos solo a través de los celulares.

El año pasado, unos 30 colegios del AMBA optaron por desterrar los celulares en el horario escolar, mientras que muchos otros tienen el tema en estudio o vienen realizando pruebas piloto. Varios colegios en los que se prohibieron en los primeros años del secundario celebran con sorpresa los positivos efectos de la medida. Muchos contaron con el apoyo de las familias, una alianza sin la cual resulta imposible pensar en introducir estos cambios. Los padres aplauden, los chicos protestan, pero se acostumbran e incluso disfrutan de las nuevas posibilidades. Los adultos debemos asumir los mismos compromisos ejemplificadores de autorregulación y ser creativos en las propuestas que acercamos a los menores de edad.

Paradójicamente, los teléfonos inteligentes amenazan con impedir el desarrollo de la inteligencia de nuestros jóvenes. En opinión de muchos especialistas, estamos llegando tarde a la preocupación por la tecnología.

Las redes sociales y las aplicaciones, generadoras de adicción, vienen ganando la partida. Hay un amplio consenso sobre la necesidad de fijar límites detiempo máximo de uso para los jóvenes, dependiendo de sus edades.

Se habla de 14 o 16 años como las edades para entregar un celular a un menor. Otros proponen que los padres evalúen si sus hijos están listos para tener uno y que consideren si realmente lo necesitan o solo se trata de satisfacer una demanda generalizada entre sus pares. Los peligros que encierran las redes, afirman, pueden superar los que los chicos corren en las calles por no contar con celular. Ni hablar de las amenazas que plantean el bullying o el juego online, de tremendas consecuencias. Tratando de volver el tiempo atrás, se trabaja también en dispositivos que sirvan para comunicarse de ser necesario pero sin conexión para navegar.

Los llamados test de dependencia almóvil (TDM) confirmanque, a mayor uso de redes, mayor dependencia y, con ella, mayores problemas de atención, de concentración y de control de los propios impulsos.

No es novedad que la escuela argentina está en crisis cuando uno de cada dos chicos de tercer grado no comprende lo que lee. Elevar los niveles de aprendizaje es perentorio. El enorme impacto cognitivo, social y psicológico que el uso de dispositivos tiene en los chicos debe ser adecuadamente contrarrestado con medidas como la que propuso el gobierno porteño. El futuro de demasiados jóvenes está en juego, por lo que urge que los adultos comprendamos la importancia de ocuparnos seriamente de su vida virtual.

# Jane Goodall, en la Argentina

a reciente visita de Jane Goodall al país marca un hito biental y de conservación. La célebre etóloga británica, conocida mundialmente por su trabajo pionero con los chimpancés en Tanzania, ha dedicado más de seis décadas a la defensa de la vida silvestre y a la promoción de un cambio sostenible en el comportamiento humano para proteger el planeta. Por lo tanto, su presencia aquí no solo representa una oportunidad única para escuchar a una de las voces más autorizadas en el campo de la conservación, sino también para impulsar acciones concretas.

La relevancia de su visita radica, entre otros aspectos, en un reconocimiento implícito de la creciente importancia que la Argentina está adquiriendo en la escena global en materia de conservación. Con vastas áreas de biodiversidad que incluyen desde los humedales del Delta del Paraná hasta la selva misionera, la Argentina se enfrenta a desafíos sig-

nificativos en la protección de estos ecosistemas frentea las amenazas del cambio climático, la deforestación y la expansión agrícola. Su presencia subraya, además, la necesidad de fortalecer estos esfuerzos, destacando la conexión entre la protección de la biodiversidad local y la lucha global contra la crisis climática.

El mensaje de Goodall es claro: el futuro del planeta depende de la capacidad de las nuevas generaciones para adoptar una relación más armónica con la naturaleza. En este contexto, hizo especial hincapié en su programa "Roots & Shoots", una iniciativa global que promueve la participación activa de los jóvenes en proyectos de sostenibilidad y conservación. La introducción y expansión de este programa en la Argentina ofrece una plataforma poderosa para cultivar un cambio duradero, formando a los líderes ambientales del mañana. También pone de relieve la interconexión entre los problemas ambientales y sociales. En sus charlas, Goodall insistió en que el bienestar de los seres humanos está intrínsecamente ligado al de los ecosistemas en los que viven. Este enfoque holístico es especialmente relevante en nuestro país, donde las comunidades rurales y los pueblos originarios a menudo se hallan en la primera línea de los conflictos por el uso de la tierra y los recursos naturales.

En un contexto donde la crisis ambiental global es cada vez más urgente, tener a una figura como Goodall abogando por un cambio desde la Argentina amplifica el mensaje y puede influir en la toma de decisiones políticas y corporativas. Es, además, un recordatorio poderoso de la responsabilidad compartida en la preservación de la tierra.

Urge actuar para proteger la rica biodiversidad argentina y promover un cambio cultural que tenga repercusiones a largo plazo. En un momento crítico para el futuro de nuestro planeta, escuchar a Goodall y actuar en consecuencia podría ser un paso decisivo hacia un mundo más sostenible y justo.

#### **DE LOS LECTORES**

Cartas & e-mails

www.lanacion.com.ar 1 /lanacion

#### Reflexión necesaria

Hasta ahora el pueblo ha

acompañado a su presidente, en sus decisiones, y sus dichos. Con el tema del juez Lijo se desdice de su eslogan de "casta". Un juez no querido por la ciudadanía de bien, con varios juicios cajoneados de personas corruptas y un largo etcétera hacen dudar de su aptitud para el alto cargo que se propone, ya que se necesita en ese lugar una persona con más claridades que oscuridades. Muchas mujeres, además, pedimos que en ese alto tribunal esté presente una mujer, y tampoco fue escuchado nuestro reclamo. Pedimos por favor a los senadores que piensen a qué persona están votando, y que el pueblo los estará monitoreando también a ellos, de cara a las elecciones del año que viene.

Patricia Peyregne patriciapey@hotmail.com

#### Dignidad y honor

El país y el mundo entero son testigos de las numerosas objeciones de todo orden, emitidas para que el juez Ariel Lijo integre la Corte Suprema, las cuales parecen no haber sido escuchadas por el Poder Ejecutivo que lo propone, ni por el propio candidato. Todo sigue adelante en un mundo de sordos. Sin embargo, queda claro que esa sordera muestra por sí sola la indiferencia más absoluta por los valores morales expuestos por personalidades e instituciones de respetabilidad reconocida, y pone en evidencia la ausencia de prudencia, y la desmedida ambición de poder de ambas partes, cuyos fines últimos el país desconoce absolutamente y termina preguntándose: ¿cómo es posible que se llegue a esta instancia en la que se pone en juego la dignidad personal y el honor de la justicia?

Manuel J. Campos Carlés DNI 4.316.033

Señor Presidente, cuando

#### Villarruel

lo votamos en segunda vuelta votamos "el paquete", con Victoria Villarruel. No puede ignorarla, porque es una excelente líder. Que no compite con usted, sino que colabora. Le pido que la respete, porque lo va a ayudar. Tiene la ética del soldado. que no traiciona. Pero escúchela, que tiene mucho para aconsejarle lealmente. Sea inteligente. No la ignore, porque estará ignorando a muchos que lo votamos, por necesidad.

Guillermo Delamer DNI 5.222.010

#### Indignados

Uno no puede sentir más que indignación por el proceder de nuestro "honorable" Senado, que se ha subido su dieta a montos inadmisibles teniendo en cuenta la situación del país. Habían prometido desengancharse de los aumentos para empleados legislativos y no lo hicieron. Ni siquiera lo propusieron formalmente aquellos que recorren los canales de TV y radios diferenciándose de los que se autoaumentan el salario. Tengo la lista completa de ellos para no votarlos nunca más, sean del partido que sean.

Adrián Blanco DNI17.199.272

#### Patentes

Leí con gran placer el editorial de LA NACION del domingo pasado "Patentes de autos adulteradas". Hace años que escribo cartas de lectores haciendo estas denuncias. Es más, parece que fueran delitos y faltas de orden particular, cuando en realidad vemos groseras alteraciones de matrículas en medios de transporte público de pasajeros y cargas, como los ómnibus, taxis, taxifletes y camiones. En estos casos, las alteraciones son más graves y la tolerancia a esa circulación irregular es mayor, por transitar esos vehículos por diferentes jurisdicciones municipales y/o provinciales, que comparten ineficiencia y complicidad. Las patentes de los vehículos son su documento, su alteración es tan grave como alterar cualquier certificación particular como un pasaporte, DNI, título o declaración jurada. El Estado nacional, las provincias y los municipios no solo deben legislar voluminosos compendios, sino ejercer un control estricto y coherente, para la seguridad vial, así como para la reducción de otros delitos que ocurren al amparo de falsifi-

#### En la Red

FACEBOOK

Puerta giratoria. Lo detuvieron 29 veces en cinco años, salía y volvía arobar



"Esa es la muestra más clara de cómo funciona la Justicia argentina, con jueces cómplices ygarantistasy gobernantes sin querer hacer cambios. Lamentablemente, las víctimas pierden mucho, y sin justicia, con estos procesos"

> "Es la injusticia que tenemos" Beatriz Fernández

Cristian Guzmano

LA NACION | VIERNES 23 DE AGOSTO DE 2024

OPINIÓN | 31

caciones y datos vehiculares distorsionados encubiertos (motochorros, secuestros exprés, transporte de sustancias ilegales, narcotráfico, robos de automotores y motocicletas, abigeato, etcétera). No es un cuestión de tránsito, sino de seguridad en toda su dimensión.

Alberto Gianola

DNI 16.602.796

#### Robos sucesivos

En el último mes, he experimentado en tres ocasiones la cruda realidad de la inseguridad. Las dos primeras veces sufrí pequeños hurtos en la ciudad de Buenos Aires. Sin embargo, el último incidente fue más grave y ocurrió en Ituzaingó. Estacioné mi nueva camioneta de trabajo en un barrio de clase media, alrededor de las 17. Apenas descendí del vehículo, dos hombres con cascos puestos se me acercaron y, bajo la amenaza de armas de fuego, me despojaron de todo. Se llevaron la camioneta, junto con años de esfuerzo invertidos en instrumental y materiales que utilizo en mi trabajo diario como veterinario. También me robaron la billetera, documentos, dos celulares, tres bolsos con ropa productos de mi empresa, anteojos, dinero en efectivo, entre otras pertenencias. Quedé solo y desamparado. Gracias a la ayuda de un transeúnte, logré llegar a la comisaria Merlo 2° San Antonio de Padua, la más cercana al lugar del robo. No obstante, allí me encontré con una notable falta de interés por parte del personal. Primero, argumentaron que la calle donde ocurrió el robo no existía, y luego debatieron si les correspondía a ellos tomar la denuncia. Durante la larga espera, ni siquiera se molestaron en emitir una alerta. Finalmente, en la Comisaría l' de Ituzaingó, mi denuncia fue aceptada, y la atención fue mucho más profesional y atenta por parte de la mayoría del personal. Hoy en día, no soy más que un número en las estadísticas que parecen no detenerse. He perdido toda esperanza de que la situación mejore. No espero recuperar mis pertenencias y mucho menos que los responsables sean detenidos. Para colmo, pocos días después del asalto, recibí un correo electrónico informando que la UFI N° 1 de Ituzaingó, la UFD N° 1 de Ituzaingó y el Juzgado de Garantías N° 4 de Morón habían archivado la causa. En resumen, nada nuevo bajo el sol. Joaquín Basombrío

Los textos destinados a esta sección no deben exceder los 1000 caracteres con espacios. Debe constar el nombre del remitente, firma, domicilio, teléfono y número de documento. Por razones de espacio y de estilo, LA NACION podrá seleccionar el material y editarlo. Los mensajes deben enviarse a: cartas@lanacion.com.ar o a la dirección:

Av. Del Libertador 101,

Vicente López (B1638BEA)

DNI23.470.286

PARA EL DESARROLLO Y LA CONCORDIA

# Hacia una concertación federal y regional

Enrique Morad

uál es la mejor opción para romper la anomia y salir de los conflictos que nos agobian y bloquean nuestro futuro? ¿Cómo podemos articular el federalismo y las oportunidades locales con las fuerzas centralizadoras que absorben todo desde Buenos Aires, para avanzar en proyectos que generen desarrollo genuino y así crecer sostenidamente en armonía y concordia?

La Constitución propone las "regiones" en el inciso 19 del artículo 75 (un acierto introducido en la reforma del 94) mecanismo destinado a evitar la confrontación entre los Estados provinciales para establecer el paradigma de un federalismo acordado, una visión que predicó con ahínco el constitucionalista Pedro J. Frías en los 70.

El federalismo de concertación (que a la caída del imperio soviético y a partir del Tratado de Maastricht inspiró la renovación y ampliación de la Unión Europea) incluye además a los actores de la sociedad civil, generando temarios y espacios valiosos para el entendimiento comunitario hacia el interior de los Estados.

Restablecer y reconfigurar las regiones, que-con una formalidad mínima- estuvieron vigentes desde el retorno a la democracia, debe ser una prioridad para otorgar sentido nacional al urgente e imprescindible protagonismo provincial, al margen del signo político de las autoridades del momento.

Las regiones tienen un enorme valor para mirar de manera integral el país, priorizando y reordenando recursos e integrando diferencias.

Las regiones se "abandonaron" con la crisis de 2002. Entonces estaban activas la Región Patagonia (desde 1996); la Región Centro (1998); el Norte Grande (1999) y la Región Cuyo (1988). Y con diferentes integraciones Nuevo Cuyo, Noroeste o Mesopotamia. Vinculaban provincias con gobiernos de distintos orígenes políticos, creando oportunidades que nunca debieron abandonarse.

En el marco de los recientes Pactos de Mayo, y en los términos de la Constitución, se puede alumbrar un nuevo acuerdo de libertad y responsabilidad política, consistente en restablecer las regiones fortaleciendo la escena nacional con nuevos espacios de entendimiento estratégico. Esto implica dar nuevo protagonismo a las ciudades y a la sociedad civil, con todos sus efectos.

El resultado será dar vuelta los actuales y perversos incentivos provinciales más orientados a "manguear" al Estado federal por conveniencia política que a la administración esforzada de los propios recursos.

pios recursos.

El fortalecimiento de las regiones también permitirá acordar un nuevo diseño de federalismo fiscal, repensando la asistencia en las urgencias y en la promoción de prioridades regionales, único camino para salir de la trampa de la coparticipación, que nos encorseta desde hace más de 25 años. Para ello no hace falta ningún cambio constitucional; solo se requiere liderazgo político para superar la "máquina de impedir" que hemos

construido en las últimas décadas. Abrir el debate generará una enorme oportunidad de romper las estructuras de la decadencia.

Al repensar el tema de la regionalización, también será oportuno revisar la estructura política, institucionaly administrativa de la provincia de Buenos Aires. Esto suponeactualizar un desafio estratégico que ha estado presente a lo largo de la historia y que exigió la máxima atención de los líderes nacionales: la relación entre Buenos Aires y las provincias. Porque además del crecimiento desmesurado de Buenos Aires en los últimos 80 años -hoy representa casi el 45% del país- se ha producido en simultáneo su colapso administrativo. Lo que acarrea una incapacidad funcional evidente: la provincia está superada y no puede atender ni priorizar su propio crecimiento para acompañar el desarrollo integral de sus habitantes.

Hace un par de años, para encarar el desafío de devolver la provincia de Buenos Aires a su máximo potencial, presentamos junto al senador Esteban Bullrich y al economista Jorge Colina una hoja de ruta que proponía la división de la provincia en dos regiones equilibradas. La "Región Buenos Aires", con su actual territorio (excepto el conurbano), dividida en tres nuevas provincias, de entre 1,4 y 2,2 millones de habitantes y con capital en las ciudades de Mar del Plata, Bahía Blanca y San Nicolás. Por otra parte, la "Región Urbana Federal", integrada por dos provincias que incluyen el actual conurbano: una con capital en la ciudad de Lujány la otra en la ciudad de La Plata. Esta región se integra junto a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La propuesta incluye suprimir regulaciones, simplificar burocracias, reducir costos, instituir parlamentos unicamerales y acercar la administración a la problemática de los municipios y

Las regiones tienen un enorme valor para mirar de manera integral el país, priorizando y reordenando recursos e integrando diferencias

de la ciudadanía en general.

El proyecto fue presentado por políticos y analistas de diferentes orígenes tales como Eduardo Menem, Andrés Malamud, Horacio Liendo; Carlos Melconian, Fernando " Chino" Navarro, Martín Lousteau, Jorge Macri, Federico Pinedo y Joaquín de la Torre.

La iniciativa recibió un amplio respaldo en medios periodísticos y solo recibió rechazos por parte de las autoridades bonaerenses. Prevaleció ampliamente la idea de cambiar la actual situación de colapso y buscar una solución, por difícil que fuera.

Mientras los dirigentes no decidanadoptar una mirada estratégica e instrumentar cambios como los propuestos, seguiremos discutiendo estérilmente, perdiendo tiempo yoportunidades, ampliando las brechas en vez de construir acuerdos.

En el reciente debate sobre la planta de LNG de YPF-Petronas, que decantó en favor del Golfo de San Matías, se acreditó otra vez la urgencia de construir acuerdos para llegar a situaciones de ganancias compartidas.

Las razones de conveniencia geopolítica relativas al desarrollo patagónico, la menor distancia con Vaca Muerta y la mayor profundidad para recibir los superpetroleros, más los beneficios fiscales que Río Negro ofreció rápidamente

generarán oportunidades también para el sur bonaerense y mayores beneficios al país en su conjunto.

Sin embargo, en Bahía Blanca y su región se está viviendo el descartede su puerto como uno de los mayores fracasos del sistema político de la provincia. Todo se imputa a "los errores y omisiones del gobierno de La Plata y a la enemistad política con el gobierno nacional".

No se ven las razones objetivas de la elección ni se celebran los beneficios locales y el beneficio del país. Tampoco se analiza el rol de los políticos locales, o la movilización de las fuerzas vivas del sur bonaerense, que hubiera correspondido a una mirada estratégica y regional, discutida y sostenida a lo largo de los años. La iniciativa local claramente no está organizada y la región de la "nueva provincia" que inspiró en 1900 al expresidente Carlos Pellegrini en su proyecto de creación provincial hoy parece adormecida.

Cabe preguntarse: ¿quién se ocupará de los próximos desafíos y oportunidades que vienen para el interior bonaerense?

Al dictado de la Constitución en 1853, durante el interregno hasta la reunificación nacional en 1860 y -más recientemente- en la reforma de 1994, los dirigentes actuaron con criterios superadores de sus intereses inmediatos buscando beneficios específicamente nacionales, cuidando las necesidades extremas y promoviendo la creación de ríqueza local. Por eso se preocuparon no de vencer a los débiles, sino de trabajar duro, respetar la libertad de los otros, concertar el federalismo e integrar a todos.

Es lo mismo que requiere la hora actual. •

Abogado. Coautor junto con Esteban Bullrich y Jorge Colina del libro Una Nueva Buenos Aires para renovar el Pacto de Unión Nacional

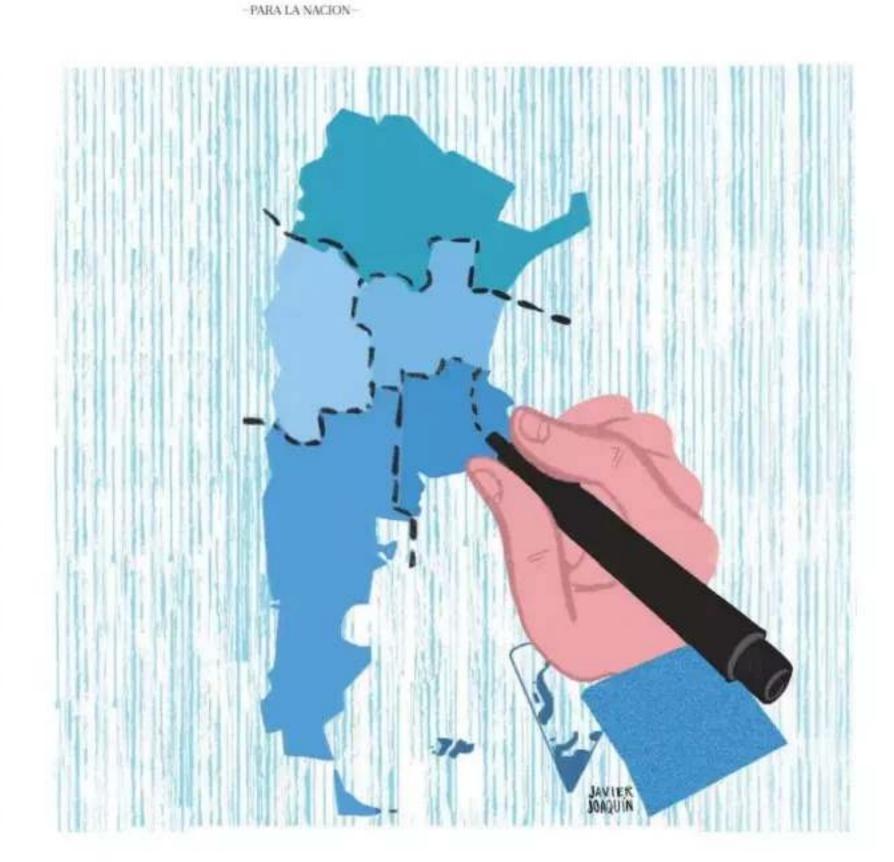

#### LA NACION

Atención al lector 5199-4777
www.lanacion.com.ar/contactenos
Club LA NACION 5199-4792
www.miclub.lanacion.com.ar

Propietario S.A. LA NACION, Zepita 3251, Ciudad de Buenos Aires (Cl285ABG). Tel.+5411 5550-1800. Oficinas LA NACION, Av. Del Libertador 101, Vicente López (B1638BEA) Buenos Aires, Argentina. Tel. +5411 6090-5000. Atención personalizada: www.lanacion.com.ar/redcomercial ISSN - 0325-0946. Responsable por Impresión: Luciano Ariel Bianchi, Zepita 3202, CABA.

Las ventas de la Nacion son auditadas por el IVC. © Año 2013. La Nacion. Dirección Nacional del Derecho de Autor, expediente renovación Nº RL-2023-80809536-APN-DNDA#M. Queda prohibida la reproducción total o parcial del contenido del presente diario.

Precio del ejemplar: Lun a Vie \$2100.- Sáb \$2900.- Dom \$3500.- Recargo envio al interior: \$420.- En Uruguay: Lun./Vie. \$U60.- Sáb. \$U85.-

Precio del ejemplar: Lun a Vie \$2100.- Sáb \$2900.- Dom \$3500.- Recargo envio al interior: \$420.- En Uruguay: Lun./Vie. \$U60.- Sáb. \$U85.- Dgo. \$U110.- En Paraguay: Lun./Sáb. G9000.- Dgo. G12.000.- En Brasil: Lun./Sáb. R\$7/Dgo. R\$9.-



#### **MANUSCRITO**

# Superficial y profundo

Constanza Bertolini

LA NACION-

o habían prendido todavía la luz de la sala cuando una mujer le preguntó a otra al oido, por debajo del ruido de los aplausos: "¿A vos te gustó? ¡Porque vonoentendínada!". Pocos minutos más tarde, ellas dos, más una tercera, extasiada aun en la aparente confusión, dejaban las calles del microcentro porteño arriesgando ideas que tomaban la forma de un borbotón de imágenes dictadas como disparos por la memoria reciente. Para cuando llegaron a la boca del subte línea D, una ya había mencionado la hipótesis del encuentro, fuera de tiempo y de lugar, entre esos tres

hombres: el que sale del ataúd en el comienzo de la obra y los otros, inicialmente impávidos, que una vez que dejan al muerto-vivo de pie, en el extremo de la pasarela que oficia de escenario, toman posición en sus respectivos puestos.

Superfundo, la propuesta en cuestión, es de hecho el reencuentro de estos tres hombres de las artes escénicas, cómplices en varios asuntos extraordinarios a lo largo de sus carreras. Desde El Descueve, por ejemplo, hasta acá. El que baila y canta es Carlos Casella; en las teclas (de las máquinas y del piano) está el músico Diego Vainer, y cierra

el triángulo, amo de la luz, Gonzalo Córdova. Aunque en verdad ninguno se límita a hacer "su parte".

Superficial y profunda, la contracción de opuestos que se juega en el título es una de las tantas dicotomías que se pueden encontrar en la poética de este trabajo, con nuevas funciones hoy y mañana, en Arthaus. Pero hay varias otras que, estación tras estación, las espectadoras van recobrando durante el regreso a casa.

¿Puede haber alguien más quieto que un ser humano dentro de un ataúd? El movimiento que incorporay hace avanzar a Casella como un esgrimista, adelante y hacia atrás, es milimétrico, controlado, acumulativo, revisado y perfeccionado. Podría ser este un buen momento para sincerar el hipnotismo que el bailarín genera, tanto cuando su actuación es exuberante y desfachatada como acá, cuando es sobria. Hipnótica, sin chistes fáciles, también lo es para los que están del lado de la platea que no le verán la cola en toda la función. Más temprano, una de las mujeres barajaba esa posibilidad: "Me dijeron que hoy mostrará las nalgas", se reía. Enfundado en tan elegante esmoquin, él se bajó dos veces los pantalones, siempre para el mismo lado (el otro lado). Un gesto sin ninguna estridencia, como si estuviera en perfecta línea con su impecable look blanco y negro (arriesgaría ahí un traje de Pablo Ramírez, que seguía los pasos desde la segunda fila).

Para ser un mamotreto de madera barata de un metro ochenta, al que hay que poner de pie con una

Para ser un mamotreto de madera barata de un metro ochenta, el cajón está cargado de un poderoso sentido

soga gruesa atada con un nudo de ahorcado, el cajón está cargado de tal poderoso sentido que podría quebrar el equilibrio que se tensa en un pas de deux para hombre y ataúd.

En otra escena, Córdova serrucha la madera de la tapa y el sonido, capturado en los dedos de Vainer –un prestidigitador–, va llenando todo el aire. Entre los dos–Sr. Música y Sr. Luz– visten al Sr. Movimiento con una armadura medieval que vuelve a limitarlo. Fría, pesada, es todo lo contrario de la voz que emerge del casco metálico para retomar la canción de Barbra Streisand que había dejado abandonada junto al piano.

De sopetón, las dos amigas tienen que bajarse en Pueyrredón; aquella inicial pretensión o necesidad de "entender" una historia para hilvanar tal despliegue de poderosas imágenes había quedado superada durante la conversación, en seis estaciones. Todavía quedaba en el vagón otro pequeño grupo de inconformes que mantenía su propia discusión sobre Superfundo. Y la tercera mujer, que se había quedado con la palabra en la boca cuando sonó la chicharra. Abrió el chat para rematar: "La poética, los objetos y contrastes. Creo que todo es surrealista. Sigo pensando. Me voy con muchas preguntas". .

#### O

#### Primer contacto

Edición fotográfica Jesica Rizzo | Texto Diana Fernández Irusta



ADEK BERRY/AFP

Quizás dentro de algún tiempo un nuevo Miguel Ángel, dotado de vaya a saberse qué increíbles medios de expresión visual, en una posible Capilla Sixtina del futuro, remede el encuentro grabado a fuego en el imaginario occidental: la mano de Adán, el índice del creador, el diminuto espacio entre ambos, pura intención, chispazo, destino. Tal vez dentro de no tanto tiempo la idea de creación se complejice

aún más y esta foto, tomada en la World Robot Conference de Pekín, apenas sea una pista. No es el índice de Dios, sino la mano de una mujer. No es Adán, sino un robot humanoide. Y los ecos de Asimov, Dick, algún cuento de Ted Chiang, la pregunta por los sueños de los androides: el miedo y la fascinación; la desconfianza y la pasión fáustica. O la posibilidad −no solo de tembladerales se nutre nuestra historia − de un gesto tan preciso y sutil como el que registra esta imagen. ●

#### CATALEJO

"Pisabrotes"

#### Luis Cortina

El término se hizo viral en tiempos de Mauricio Macri. En su primeraño de gobierno, en medio de la incertidumbre que había dejado Cristina, el entonces presidente prometía que la reactivación empezaría en "el segundo semestre". Era 2016, y desde varios despachos se anticipaba que ya se veían "brotes verdes", como sinónimo de crecimiento incipiente. Aquel que dudara era calificado de "pisabrotes". El crecimiento arrancó en 2017. Pero no duró mucho: en 2018 empezó la decadencia.

A poco de empezar su mandato, Javier Milei prometía que para abril de este año la economía estaría creciendo "como pedo de buzo" (disculpen la literalidad) y en junio levantaría el cepo al dólar. El pronóstico fue pasando de mes en mes, y ahora la esperanza es que la actividad haya tocado su piso en marzo/abril para empezar a remontar. En eso coinciden Milei y su ministro Luis Caputo con la mayoría de los analistas. Pero no en el sendero que tomará el proceso: mientras el Gobierno insiste con el despegue en V corta, los economistas del sector privado, por el contrario, niegan esa posibilidad y en todo caso dudan de cuál será el desempeño real. Los datos duros del Indec parecen coincidir más con este análisis. Son técnicos prestigiosos, no "pisabrotes". .









El otro mercado de River Mientras Gallardo se desprende de los refuerzos de Demichelis, ¿cuáles son las responsabilidades de los dirigentes? > P.2

Se baja de la estatua Milito confirmó que será candidato a presidente en las elecciones de Racing > P.4

Edición de hoy a cargo de Cristian Grosso y Francisco Schiavo

- www.lanacion.com/deportes
- **y** @DeportesLN
- Facebook.com/Indeportes ■ deportes@lanacion.com.ar





El desconsuelo de Merentiel, tras elevar su remate; prematura eliminación de Boca, que se marchó de la Copa Sudamericana en los 8ºs de final, en Belo Horizonte

# Dramática despedida de Boca

A los 12 segundos la expulsión de Advíncula condicionó al Xeneize, que pese a caer 2-1 con Cruzeiro llevó la definición a los penales y ahí perdió 5-4, cuando falló Merentiel el último tiro, y se despidió de la Sudamericana

Leandro Contento PARA LA NACION

El Boca de los milagros estuvo a punto de concretar una nueva hazaña, pero recibió de su propia medicina y quedó eliminado por penales de la Copa Sudamericana. Con diez jugadores desde los 12 segundos por la increíble expulsión de Luis Advincula, y tras forzar de manera heroica la definición desde los doce pasos, el Xeneize cayó 5-4 en la serie decisiva y se despidió demasiado

rápido del principal objetivo de la temporada. Su viaje se terminó en los octavos de final del torneo.

Fue la noche en la que Boca aseguró su boleto al Mundial de Clubes de 2025 con el equipo derrotado y fuera de la Copa Sudamericana. El Xeneize se repuso de manera épica de la expulsión más rápida que se tenga registro por competencias Conmebol. Apenas iban 12 segundos cuando el peruano llegó tarde a un cruce en la mitad de la cancha y le asestó un pisotón violento al ca-

pitán de Cruzeiro, Lucas Romero. El colombiano Wilmar Roldán, el a Frank Fabra en la semifinal de la Libertadore 2020 y en la final de la 2023, también frente a rivales brasileños, ovó el grito de dolor del ex Vélez y, con el aval del VAR, le mostró al peruano su primera tarjeta roja en Boca.

La expulsión obligó a Martínez a rearmar la defensa con el ingreso de Figal por Martegani -que dejó la cancha sin siquiera tocar el ba-

lón– y sumar a Merentiel a la línea de volantes, con Giménez como mismoárbitro que había expulsado único 9. Con diez jugadores en la cada embate del conjunto local, en cancha v 89 minutos por delante. Boca se paró 4-4-1 y apostó todas sus fichas a conservar la ventaja en el global. Sin embargo, el 1-0 de Cruzeiro volvió a quemarle los papeles. Tras un error de Figal en la salida y un rebote corto de Chiquito Romero, Matheus Enrique anticipó a Marcos Rojo y definió de primera para dejar la serie igualada. La roja a Advíncula v el empate de Cru-

zeiro dejaron mareado a Boca, que no hacía pie en el Mineirao y sufría especial con los desbordes de Luis Díaz (dirigido por Martínez en Estudiantes de Buenos Aires), que explotaba sistemáticamente la espalda de Merentiel. Boca, para colmo, desaprovechó una chance clarísima en los pies de Zenón -reemplazado en el segundo tiempo-y sufrió una nueva caída de su arco antes de los 20 minutos de juego. Continúa en la página 2

#### **FÚTBOL** » INTERNACIONAL Y LOCAL



Giménez, incansable, en una noche adversa para Boca

# Un objetivo menos y una larga temporada por delante

Pese al esfuerzo, Boca sumó otra decepción en un torneo continental; tiempo de análisis

#### Viene de tapa

De la enésima incursión de Díaz en ataque (la pelota pareció irse al saque de arco antes del rechazo de Lema) llegó un nuevo córner a favor de Cruzeiro y, tras una serie de rebotes, el sablazo de sobrepique de Walace imposible de atajar para Romero. Un golpe duro, pero no de nocaut.

Porque Boca pasó el sofocón y fue a buscarlo con vergüenza e hidalguía. Sin Advíncula y sin Cavani, que se quedó en Buenos Aires por una lesión muscular, el Xeneize fue al frente en el Mineirao y llegó al descuento con una corajeada de Giménez, reemplazante del Matador. Boca también tuvo la suerte de su lado: trascartón, Díaz estrelló una tijera en el palo y un remate de Pereira rozó el poste y viboreó sobre la línea, donde logró despejarla Lema.

Boca creció en el segundo tiempo y hasta tuvo sus situaciones para empatarlo. Martínez pobló el medio campo y plantó batalla ante un Cruzeiro timorato que, a pesar del hombre más, no logró imponerse en el juego. Avanzó mucho, pero atacó poco. Y cuando lo hizo, Romero se vistió de héroe. En el final, Zé Ivaldo le ahogó el grito sobre la raya a Merentiel y estiró la definición a la serie de penales.

Como diría Valdano, Boca nadó 90 minutos y se ahogó en la orilla. Chiquito Romero, héroe de mil batallas, no contuvo ningún pe-

nal. William, Matheus Enrique, Marlon, Di Neno y Barreal convirtieron los cinco penales para el local en un Mineirao en mudecido. Rojo, Lema, Figal y Blanco (todos defensores) acertaron para Boca, y Merentiel, el único delantero, remató desviado.

Boca pagó cara la diferencia de un gol en la ida y dilapidó una oportunidad única de sumar un nuevo título. El rival de Cruzeiro en cuartos será Olimpia de Paraguay, mientras que en semis esperaba Lanús o Deportivo Independiente Medellín. Boca lleva 17 años sin títulos internacionales: la última consagración fue la Recopa Sudamericana ante Arsenal, en el año 2008.

Habrá que ver qué sucede con Diego Martínez, que dependía de una buena actuación en la Copa para revalidar sus credenciales al frente del equipo. El equipo dio la talla en Brasil, pero se clasificó por la ventana al cuadro principal (debió jugar un repechaje con Independiente del Valle) y quedó afuera en octavos mientras River avanza en la Copa Libertadores. La última palabra será de Riquelme, que en su quinto año al frente del fútbol no puede sacarse la espina de conquistar su primer trofeo internacional. En Brasil, donde Boca escribió las páginas más doradas de su historia, los penales le dieron la espalda. Y ahora la temporada quedará demasiada larga. •

#### 2 (5) Cruzeiro

#### (4-3-1-2)

Cássio (4); William (5), Zé Ivaldo A (5), João Marcelo (5) y Kaiki (6); Lucas Romero (5), Walace (6), y Matheus Henrique A (5):Matheus Pereira A (7); Juan Dinenno (5) y Lautaro Díaz (6). DT: Fernando Seabra.

#### 1 (4) Boca

#### (4-4-2)

Sergio Romero (7); Luis Advincula R (-), Cristian Lema (7), Marcos Rojo A (5) y Lautaro Blanco A (5); Guillermo Fernández A (5), Cristian Medina (5), Agustín Martegani (-) y Kevin Zenón A (5); Miguel Merentiel (6) y Milton Giménez A (7). DT: Diego Martínez.

Goles: PT, 9m, M. Henrique (C); 21m, Walace (C), y 48m, Giménez (B). Cambios: PT, 4m, N. Figal (3) por Martegani (B); ST, 11m, A. Barreal (5) por Romero; 19m, Arthur Gomes por Díaz y Marlon por Kaiki (C); 23m, G. Medel por Zenón (B); 33m, Kaio Jorge por Walace (C); 39m, M. Saracchi por Giménez y T. Belmonte por G. Fernández (B). Penales: para Cruzeiro convirtieron William. M. Henrique, Marlon, Dinenno y Barreal; para Boca anotaron Rojo, Lema, Blanco y Figal; Merentiel, desviado. Incidencias: PT, 12s, expulsado Advincula (B) por juego brusco. Arbitro: Wilmar Roldán, de Colombia (bien). Estadio: Mineirao.

#### Camino al título

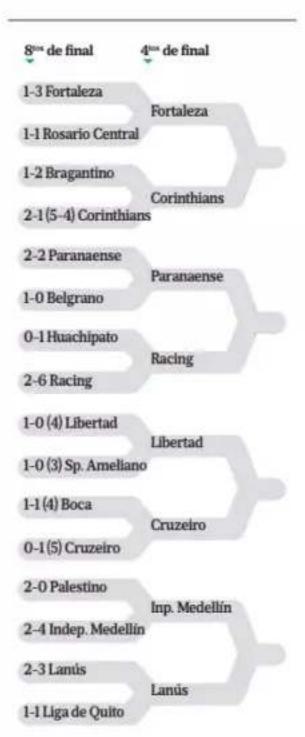

#### Belgrano se despidió en Córdoba: perdió con Paranaense

Belgrano se había ilusionado con dar vuelta la serie con Paranaense en Córdoba, pero no pudo ser. El conjunto brasileño se impuso por 2-0 y avanzó a los cuartos de final de la Copa Sudamericana. Mastriani y el argentino Di Yorio anotaron los goles de Paranaense -otro compatriota, Esquivel, fue expulsado-, que había vencido en el primer partido por 2-1, en un controvertido final en el que le habían anulado un gol al Pirata.



La foto es de julio... ayer nomás: el presidente Brito, con un sonriente Demichelis,

# Carboni y Peña apenas son el inicio del mercado de bajas

Las salidas de River, en la reestructuración que impulsa Gallardo, pueden alcanzar hasta 10 jugadores entre cesiones y ventas

#### Juan Patricio Balbi Vignolo

PARA LA NACION

River se metió en los cuartos de final de la Copa Libertadores y Marcelo Gallardo ganó tiempo. La victoria en la serie contra Talleres le permitió superar un duro escollo en el inicio de su segundo ciclo y acceder a un mes completo de preparación de cara al duelo con Colo-Colo. En ese tiempo, el entrenador buscará potenciar, tanto en los entrenamientos como en los partidos de la Liga Profesional, la dinámica de juego, el conocimiento, la fluidez y la comunicación colectiva para conformar un equipo convincente antes de la definición. Pero, además, con un mercado de pases que se estiró hasta el 6 de septiembre, también buscará reestructurar un plantel que hoy cuenta con 35 profesionales. Y los primeros movimientos ya se empiezan a dar: Lanús confirmó anoche el regreso de Felipe Peña Biaforey Franco Carboni está próximo a irse. Ambos arribaron en julio bajo el mando de Martín Demichelis y

encabezan una amplia lista de posibles bajas.

Este jueves por la tarde se dio la primera práctica del Millonario en Ezeiza tras la clasificación. Y pudo haber sido la última para Carboni, como sí lo fue para Peña. El lateral izquierdo, de 21 años, que ni siquiera jugó un minuto oficial, rescindirá de comúnacuerdo en las próximas horas su contrato con el club y regresará a Inter de Milán, que lo había prestado sin cargo hasta junio de 2025 y con una opción de compra de cuatro millones de euros. Ahora, volverá a Italia y será cedido a Venezia a tan solo 42 días de su llegada al país. En tanto, el volante central, de 23 años, vuelve a Lanús tras su positivo año a préstamo: aunque River lo repescó en julio, se ultimaron los detalles de la venta por el 50% del pase. El Granate pagará cerca de US\$1.500.000, con un contrato hasta 2028.

Carboniy Peña son los dos primeros apellidos de una lista que tiene al menos otros seis prescindibles. Yentre ellos se encuentra Federico Gattoni, quien también arribó en

#### **»** TENIS



en la presentación de Gattoni, Bareiro, Ledesma, Carboni y Peña; los dos últimos ya se alejan del club RIVER PLATE

julio a préstamo desde Sevilla por 12 meses (extensible por seis meses más) con un cargo de un millón de euros y una opción de compra de 3,5 millones de euros. Ahora, el marcador central, de 25 años, no tendría lugar en la consideración de Gallardo y podría salir con tan solo dos partidos oficiales disputados (2-2 con Lanús y 1-2 con Godoy Cruz). Una clara muestra del cambio absoluto en la política de fútbol profesional del club que produjo el regreso de MG.

Sumadoa tres de las cinco incorporaciones que llegaron antes del despido de Demichelis, hay otros dos recientes refuerzos que también analizan un nuevo destino: Sebastián Boselli tiene una oferta de Estudiantes de La Plata y se espera una definición por el futuro de Nicolás Fonseca, quien no ha vuelto a jugar aún tras el regreso del Muñeco. Por otro lado, se analizarán propuestas por los juveniles Daniel Zabala, Ian Subiabre y Agustín Ruberto, quienes podrían buscar rodaje a préstamo en otros clubes del fútbol argentino.

Además, más allá de que River no está buscando negociarlos, tanto en la CD como en el CT conocen que Enzo Díaz y Pablo Solaritienen sondeos del exterior que todavía no se concretaron en ofrecimientos formales. Dos focos de atención dentro de este largo plantel de 35 profesionales que Gallardo, desde un primer momento, dejó en claro que quiere reducir. Sin ir más lejos, en su primera conferencia de prensa tras el estreno con Huracán, explicó: "Es prematuro hablar de salidas. Llevo una semana de trabajo. Todavía necesito tiempo para sacar conclusiones. A algunos recién los estoy conociendo. Vamos a intentar que el plantel sea lo más homogéneo posible".

Y luego, una semana más tarde, fue más a fondo en La Plata tras la igualdad con Gimnasia y en la previa de la definición de la serie con Talleres: "Estamos en medio de la competencia. Uno debe sacar conclusiones en los pocos entrenamientos entre partido y partido y en los minutos. Hay que ser más

#### Copa Argentina: Gimnasia y Barracas terminó en un caos

Gimnasia (LP) eliminó a Barracas Central de la Copa Argentina al imponerse por 1-0 y avanzó a los cuartos de final en un partido que tuvo un final escandaloso. Corridas, insultos, puñetazos, empujones y patadas voladoras fueron parte de las grotescas escenas que protagonizaron jugadores de ambos equipos y, presumiblemente, allegados.

Cuando todo era emoción por la despedida de Benjamín Domínguez, que marcó el gol y se fue de la cancha llorando porque deja el club en el que creció para sumarse a Bologna, de Italia, empezó la batalla campal. De pronto se vio una agresión de Jhonatan Candia, del Guapo, a Yonathan Cabral, del Lobo, y por más de dos minutos se sucedieron peleas de todo tipo que, inclusive, se extendieron con los conjuntos camino a los vestuarios. Antes del final, con Barracas Central lanzado al ataque, Cabral había golpeado a Candia en el borde del área en un intento por despejar en el que su pierna siguió de largo y dio en la espalda del delantero, pero el juez no advirtió esa situación. Candia decidió cobrarse desquite por mano propia. Y allí fue cuando se desbordó todo, con el arquero Marcos Ledesma sumándose a la pelea y Candia recibiendo un golpe de atrás de Gustavo Cantó, uno de los suplentes. Incluso, voló parte del cartel de publicidad que se utiliza para las notas. Ahora habrá que aguardar el informe del árbitro Darío Herrera, aunque se descuenta que habrá varios sancionados.

cauto porque no tenemos chances de tener tiempo y desarrollar una idea en función de entrenamientosy partidos de preparación. Hay que jugar por los puntos y sacar conclusiones en el juego mismo. Y después tenemos que definir el plantel, como lo vengo diciendo. No nos vamos a ir del mercado de pases, tenemos unos días más y hay algunas posibilidades que estamos manejando, veremos cómo terminan de destrabarse. La idea es de acá al cierre poder incorporar y definir al plantel".

Tras el arribo de Marcos Acuña, el Muñeco ya tiene a los cuatro refuerzos que pidió como prioridad excluyente para su regreso, al punto tal que tanto Germán Pezzella como Fabricio Bustos y Maximiliano Meza fueron titulares el miércoles en el Monumental. Y aunque el DT negó la chance de James Rodríguez, no le cerró la puerta a una quinta incorporación. LA NACION pudo confirmar que River hoy no tiene pensado acelerar a fondo por otro apellido y solamente aguardará por una oportunidad de mercado que se pueda presentar mientras se reordena el plantel.

"Si ustedes se dan cuenta y analizan, fueron situaciones muy puntuales las que fuimos a buscar, las que pudimos desarrollar, las que detectamos como posibilidad concreta. Lo demás, entiendo que se genere algo que no es así. Si vemos que necesitamos algo, lo vamos a hacer. Va a depender de lo que se mueva internamente. Hasta que no se cierre el mercado no voy a decir nada, hoy estamos bien, pero esto se va moviendo y en esta semana que tenemos por delante tenemos que conformar el plantel", dijo Gallardo, y concluyó: "No hay una búsqueda de algo específico. Voy a bajar la espuma de todas las cosas que se han dicho en las últimas 24 horas. Puntualizamos en el mercado con jugadores de jerarquía importantes, pero se ha hecho una bola y lamento decirles que no es así".

Con ocho apellidos en la lista de posibles partidas, más otros dos que podrían recibir ofertas del exterior, Gallardo ultima detalles para cerrar definitivamente la ventana al mercado de entradas y salidas. En el medio, sorteó positivamente la serie con Talleres y ahora apuntará a recuperar terreno perdido en la Liga Profesional. Esta semana ganó tiempo, pero no hay mucho más margen. •



La felicidad del Peque, que vuelve a jugar un Grand Slam

#### US OPEN

# Schwarztman y Solana Sierra jugarán el US Open

El Peque y la marplatense avanzaron al cuadro principal; habrá 12 argentinos

Dostenistas argentinos en momentos diferentes de su vida deportiva atravesaron la rigurosa clasificación del US Open y estarán en el cuadro principal del último Grand Slam de la temporada, uniéndose a los 10 que ya tenían su lugar asegurado. Uno, Diego Schwartzman, tendrá la posibilidad de jugarlo por última vez y la otra, Solana Sierra, concretó una impresionante remontada ayer para acceder al primer major, a los 20 años.

El Peque, que fue top 10 en 2020 y hoy está 247° en el ranking, venció por 6-4 y 6-4 al lituano Vilius Gaubas (188°) y completó su recorrido por la qualy sin ceder sets. Así, cumplió el objetivo de estar desde el lunes en el complejo neoyorkino para disfrutar de su despedida del Abierto de Estados Unidos, ya que anunció su retiro para el próximo verano en el ATP de Buenos Aires.

Con 32 años cumplidos la semana pasada, el porteño acumula cuatro títulos en el circuito, cayó en otras 10 finales, y en el US Open, que disputó once veces, registra dos llegadas hasta los cuartos de final como mejores resultados, en 2017 y 2019. Esta semana se lo vio feliz, lejos de la frustración que le producían los repetidos malos resultados y sentir que ya no disfrutaba de viajar y jugar como antes. Está listo para dar pelea en Flushing Meadows.

Es para Schwartzman, además, el regreso al cuadro principal de un Grand Slam luego de un año. Precisamente fue en Nueva York donde jugó uno de los cuatro grandes por última vez, en 2023; aquella vez quedó eliminado en la primera rueda. Esta vez necesitó atravesar la clasificación y lo celebró con muy buenos golpes, algunos lujos y un festejo especial, acompañado de una ovación en la cancha 17.

Lo de Solana (159°) tuvo sabor a hazaña. Por eso tanta emoción tras la definición, tomándose el rostro, arrodillada sobre el cemento de la cancha 5 tras llevarse el tercer set por 6-1. La marplatense estaba con un piey medio fuera del torneo: perdía por 1-6 y 0-4 con la local Usué Maitane Arconada (837°) y sus sueños de jugar su primer Grand Slam parecían esfumarse. Pero construyó una recuperación fantástica, se llevó el segundo parcial por 7-6 (7-4) y fue contundente luego.

Para Sierra hubo otro premio: la pelota con la que se jugó el último punto. Stacy Allaster, CEO del US Open, y Brian Hainline, presidente de la USTA, se la entregaron en una breve ceremonia a pasos de la red. Tras 2 horas y 20 minutos, obtuvo ese reconocimiento por su ingreso al cuadro principal por primera vez. Finalista junior de Roland Garros 2022, Solana había disputado también la instancia previa del Abierto de Australia, Roland Garros y Wimbledon en la actual temporada, pero no logró avanzar.

Tantoella como el Peque esperan conocer cuáles serán los rivales en el debut a comienzos de la semana próxima. En cambio, como ya se realizó el sorteo, los otros 10 compatriotas sí ya saben qué adversarios tendrán entre lunes y martes. Sierra se unió a Nadia Podoroska (67º), que se medirá con la rusa Diana Shnaider (18º preclasificada), y Lourdes Carlé (86º) se encontrará con la ucraniana Elina Svitolina, 27º favorita. Desde 2005 no había tres jugadoras argentinas en el cuadro principal del torneo neoyorkino.

En el individual masculino, Sebastián Báez (21°) debutará con el ítalo-argentino Luciano Darderi (38°); Francisco Cerúndolo (29°), ante el austríaco Sebastian Ofner (55°); Tomás Etcheverry (34°) contra el francés Giovanni Mpetshi Perricard (50°); Mariano Navone (37°) frente al alemán Daniel Altmaier (89°); Facundo Díaz Acosta (62°) con el francés Hugo Gaston (61°); Federico Coria (78°) ante el portugués Nuno Borges (35°) y Camilo Ugo Carabelli (93°) versus el estadounidense Taylor Fritz (12°). •

#### CONTRATAPA » FÚTBOL



Diego Milito terminó con las especulaciones justo antes del clásico con Independiente

@MILITO

# En el área... política. Diego Milito, candidato para romper el modelo

El ídolo se postulará a presidente en las elecciones en Racing, en diciembre próximo; un sacudón interno que afecta a Víctor Blanco

#### Nicolás Zuberman PARA LA NACION

Un 22 de agosto, en juego con el número que lo identificó durante su carrera como futbolista, Diego Alberto Milito confirmó que será candidato a presidente en las elecciones de Racing que se harán en diciembre próximo. Con la difusión a través de sus redes sociales de un video de 2 minutos 35 segundos, en el que aparece solo el ídolo hablando a cámara, Milito sacudió la estructura de la Academia, a 72 horas del clásico de Avellaneda.

El mensaje pareció una continuación del que había grabado cuatro años atrás, cuando decidió renunciar al cargo de director deportivo del club, disgustado con el presidente Víctor Blanco. Aquella salida también se dío en la previa de un partido importante: los octavos de final de la Copa Libertadores 2020, ante Flamengo. Al margen de la coincidencia numérica con la fecha del calendario, la aparición del video parece ser la primera jugada política del exgoleador. Más allá de darse en la previa del partido más convocante que tiene Racing como local en el año, en el que Milito dará el presente, se difunde justo un día antes de que la agrupación oficialista Racing Gana realice un acto en el Casino de Buenos Aires, que tiene como finalidad agradecer a los socios que aportaron sus avales para esta elección, aunque también se especulaba con la posibilidad de que fuera la plataforma de lanzamiento de Blanco, mandamás académico desde 2013.

El anuncio de Milito mueve el mapa político de la mitad celeste y blanca de Avellaneda. El actual secretario general de AFA aún no había tomado la decisión de volver a postularse. Perotampocoveía un sucesor natural dentro de su espacio. Como antes de sus reelecciones en 2017 y 2020, la idea era demorar la resolución hasta el límite del plazo electoral, para definirlo según el contexto político y deportivo. En enero de este año, cuando la postulación del ídolo era apenas una posibilidad, el presidente aseguró: "Sería maravilloso que Milito vuelva a la vida institucional del club. No voy a competir con él". Siete meses después su pensamiento es similar. Confrontar nunca fue parte del estilo de conducción de Blanco. Menos aún lo haría ante el máximo ídolo de la historia moderna del club.

Los caminos de Blanco y Milito se juntaron hace más de 11 años. Cuando al empresario nacido en España le tocó asumir de urgencia en 2013 tras las renuncias de Gastón Cogorno y Rodolfo Molina, una de sus primeras gestiones fue viajar a Italia para asegurar la vuelta del ex delantero. Y así fue. A partir de ahí, cambió el paradigma de Racing. Atrás quedó la tabla de promedios, con 10 años de participaciones internacionales con-

secutivas. En esos primeros tiempos, el presidente tomó muchos de los consejos del 22. Con el tiempo, la relación fue incorporando algunas tensiones por las visiones distintas que tenían para el club. La convivencia cuando estuvo a cargo de la estructura del fútbol profesional generó desgastes en el ídolo de 45 años.

A eso se refirió el exjugador de Inter en el video: "Creo en un club con profesionales en cada área, una visión estratégica clara y con visión a mediano y largo plazo. También considero esencial la inversión en una infraestructura acorde a la magnitud de nuestro escudo". Una diferenciación de la gestión actual. También aprovechó para contestar a algunas de las versiones que se instalaron en las últimas semanas alrededores de su figura. Por ejemplo, sobre las sociedades anónimas deportivas: "Ouiero reafirmar también que Racing no debe transformarse en una SAD. Como siempre dije, lo mejor que tiene Racing es su gente, por lo tanto nadie mejor que nuestros socios sean los dueños del destino de nuestra institución".

#### Riquelme, Verón y Artime

La apuesta del ídolo se da en un contexto en el que también otros exjugadores están a cargo de clubes importantes, como Juan Román Riquelme (Boca), Juan Sebastián Verón (Estudiantes) y Luis Fabián Artime (Belgrano). En las últimas semanas se había asociado su figura a la de Fernando Marín, ex gerenciador del club, de mala imagen entre los socios académicos. Milito mantiene un histórico buen vínculo con él y compartió reuniones con él en este año, pero no formará parte de un espacio político que llevará la impronta de una nueva generación que no estuvo dentro del núcleo duro de la conducción del club en la última década.

Desde las internas políticas de la Academia también asociaron a Milito al PRO. Si bien aún no tiene su trinomio listo, Hernán Lacunza, exministro de Economía de la Provincia de Buenos Aires durante la gestión de María Eugenia Vidal y también al mando de la cartera nacional en el final del gobierno de Mauricio Macri, forma parte de un espacio que también tiene integrantes de otros espacios políticos a nivel nacional. "Quiero dejaralgo bien claro: Racing es mi casa y no un trampolín para llegar a ningún otro lado. No vengo a hacer política partidaria de ningún tipo. Me presento porque tengo el sueño como todos ustedes de llevar a Racing a lo más alto a nivel mundial, donde alguna vez supimos estar", fue la aclaración del 22.

En estos cuatros años que pasaron desde su salida de la secretaría técnica que había formado en 2017 y esta reaparición como candidato, Milito trabajó como comentarista de fútbol europeo y participó en distintos partidos de exhibición que se hicieron alrededor del mundo. En cada uno de esos viajes, aprovechó para visitar clubes, sumar contactos e incorporar experiencias para este momento. Ser presidente de Racing es su motor desde 2020, cuando confirmó que para cambiar la mentalidad del club es necesario estar a cargo de toda la estructura. El freno estaba en que sentía que le faltaba conformar un grupo de trabajo confiable y en el temor por arriesgar el bronce que se ganó con los títulos del 2001 y 2014, como futbolista, y 2018/19 como director deportivo. Eso ya no corre. Ahora volvió a jugar. Milito está en la cancha. Y eso cambia todo en la Academia. •

#### Lyon está de remate y Tagliafico vale US\$8 millones

Medios franceses dicen que el club tiene serios problemas financieros

Según medios franceses, el club Olympique de Lyon le comunicó a todos sus jugadores que son "transferibles", debido a que deberecaudar unos 100 millones de euros para cumplir con las normas financieras, más severas que nunca en diversas ligas de Europa. Según trascendió, a pocos días para que cierre el mercado de pases, llevan recaudados solamente unos 24 millones. Parece un cuento: un club prestigioso, con historia y multicampeón, de remate. Pero no. Es verdad.

En el plantel se encuentra Nicolás Tagliafico, un campeón del mundo. De 31 años, el defensor "apenas" vale 8 millones de euros, según el sitio especializado Transfermarkt. En julio de 2022 se incorporó al equipo galo y firmó un contrato por tres temporadas, tras un convincente paso por Ajax, club al que le quedaron 4 millones por la venta del futbolista de la selección.

En su momento, el exlateral de Independiente y Banfield posó con su nueva camiseta y una leyenda Tagliafico 2025. "Estoy muy feliz de estar acá, se vienen cosas importantes. Muchas gracias por el recibimiento y el cariño a toda la gente del club. Nos vemos muy pronto en la cancha!!", expresó aquella vez el lateral en su cuenta de Twitter. El lateral izquierdo surgido de Banfield es el octavo futbolista argentino en la historia de Lyon después de Attilio Bernasconi (1937-38), Héctor Maison (1966-69), el Turco García (1988-90), César Delgado (2007-11), Lisandro López (2009-13), Fabián Monzón (2012-13) y Emanuel Mammana (2016-17). •

#### La guía de TV

#### Fútbol

18 » Independiente Rivadavia vs. Platense. TV Pública (CV 11 -DTV 1121 HD)

LIGA DE ESPAÑA

14 » Celta vs. Valencia. ESPN

(CV 24/103 HD - DTV 1621 HD)

16.30 » Sevilla vs. Villarreal.

Dsports (610/1610 HD)

#### Automovilismo

FÓRMULA I
7.30 y II » Prácticas I y 2 del
Gran Premio de Países Bajos.
Disney+ y Fox Sports (CV 25/106
HD - DTV 1605 HD)

#### Golf

16 » La segunda vuelta. ESPN 3 (CV 104 HD - DTV 1623 HD)

# espectáculos

Almodóvar mostro un anticipo de La habitación de al lado, que se estrena en Venecia en septiembre

Edición a cargo de Franco Varise y Valeria Agis www.lanacion.com/espectaculos @@LNespectaculos @Facebook.com/lanacion @ espectaculos@lana

Margarita, la secuela

de Floricienta que llega a la pantalla después de 20 años

La serie de Cris Morena cuenta con una nueva protagonista, la joven actriz Mora Bianchi; "mantiene algo del espíritu original, pero es una historia completamente nueva", anticipó la creadora

#### Lupe Torres

LA NACION

A 20 años del estreno de Floricienta, Cris Morena se muestra entusiasmada por el desembarco en la TV argentina de su nueva ficción, Margarita. La entrega no contará con Florencia Bertotti, la heroína de la primera versión. Aquel protagonismo será cedido a Margarita, su hija de ficción, interpretada por Mora Bianchi, una artista de 19 años que surgió de Otro mundo, el semillero de talentos de Morena.

La producción, que se grabó el año pasado en Montevideo, se estrenará el lunes 2 de septiembre a través de la plataforma Maxya partir de octubre será emitida por Telefe. "Estoy muy feliz, las expectativas son muy altas. Estoy muy agradecida de estar hoy

parada acá. Este protagónico es un placer, un honor y una responsabilidad, pero sobre todo un sueño cumplido", señaló Bianchi.

Cris Morena palpita el estreno de su nueva creación repleta de ilusiones: "Sé que esta historia la van a disfrutar mucho con sus amigos y con su familia. Que este cuento valga la pena, que sus cuentos siempre valgan la pena", dijo, emocionada, Cris Morena "Margarita mantiene algo del espíritu de Floricienta, pero es una historia completamente nueva", anticipó. La serie contará con algunos personajes de la historia original: Isabel Macedo y Graciela Stefani le darán continuidad a sus villanas, mientras que Mery del Cerro, Rafael Ferro y Julia Calvo se suman a la trama junto a un nuevo elenco de jóvenes promesas. Continúa en la página 2



"Cuando vi a Mora sentí que había encontrado a mi protagonista", aseguró la productora sobre la joven estrella de la tira

HBO MAX

# Extranjeros en la fiesta del tango

MILONGUEROS. Bailarines de todo el mundo se dan cita en el certamen porteño

#### Agustina Surballe-Müller

Shreya Shah y Manoj Unni viajaron más de 14.000 kilómetros desde Pune, en la India, una ciudad a 120 kilómetros de Bombái, para participar por primera vez del Mundial de Tango, que se celebra cada año en Buenos Aires. Es la segunda vez que una pareja india participa de esta competencia; la primera fue

batio récords de asistencia, con 750 parejas provenientes de 53 países diferentes. "Estar acá es un sueño hecho realidad", comenta Shreya a LA NACION, momentos antes de salir a la pista en la Usina del Arte.

"El tango se convirtió en nuestro refugio diario", expresa Manoj. Aunque no son pareja en la vida real, el 2x4 los unió y les dio un nuevo propósito. Están esperando su turno

en 2023. Este año, la competencia para salir al escenario. No parecen nerviosos; solo observan con atención la fila de bailarines que esperan ser llamados, al igual que ellos. A su alrededor, otros participantes aguardan en silencio. Muchos no hablan español, pero se entienden a su manera. Están en los 32º de final y, si se cumple el cronograma, saldrán al escenario a las 16.30. Los sentidos están puestos en lo que vendrá. Continúa en la página 3

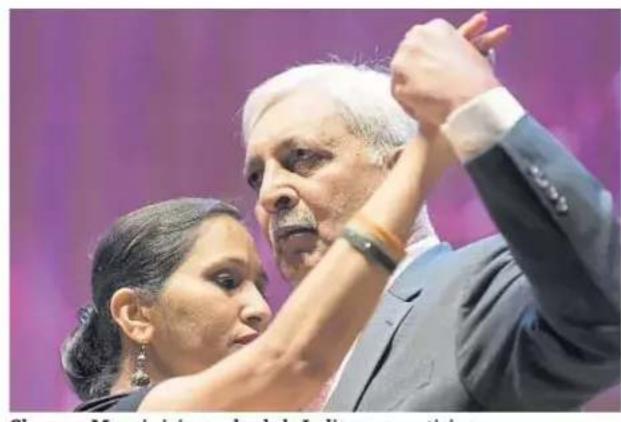

Shreya y Manoj viajaron desde la India para participar SANTIAGO CICHERO



El elenco y la hacedora; Cris Morena, en el centro, junto con los protagonistas de su nueva tira





FOTOS: HBO MAX Toti Spangenberg

# Cris Morena: "Tengo ojo para saber quién tiene pasión hasta por la manera de caminar"

TV. Con "calidad de cine y ritmo de tira", Margarita, que se estrena en septiembre, consta de 40 capítulos, se grabó en 70 locaciones y con un equipo de más de 350 personas

#### Viene de tapa

Guillermo Pendino, responsable de Mora Bianchi y de Ramiro "Toti" programación de Telefe, destacó en el Four Seasons la alegría del canal de contar con una ficción de estas características entre sus próximas apuestas. "Cris Morena atravesó todas las épocas de Telefe con sus historias. Marcó generaciones. Hoy es complicado reunir a la familia frente al televisor, pero las historias de Cris nos atraviesan a todos", comentó al anunciar la alianza de la emisora con Cris Morena y Max. "Me explotó en el pecho hacer Margarita. Fui una arriesgada, hice 40 canciones, entrenégente y escribí la historia sin tener el contrato", había revelado Morena tiempo atrás a LA NACION.

#### ¿Cómo elige sus protagonistas?

El ojo de Cris Morena es infalible. Una de las bases de cada uno de sus éxitos radica en la intuición con la que selecciona a los talentos. Basta con recordar los inicios de Peter Lanzani, Lali Espósito, Luisana Lopilato, Agustina Cherri o Celeste Cid para confirmarlo.

darme cuenta quién tiene pasión dres, después de ver publicado en adentro hasta por la manera de caminar. Muy rápidamente medoy cuenta cuando a una persona le brillan los ojos, tiene deseos, pasión. Hay personas que me conmueven instantáneamente. Cuando vi a Mora sentí que había encontrado a mi protagonista", dijo la productora de tiras juveniles un joven no binario. más importante de la región.

Y con solo observar el andar de Spangenberg, los elegidos por Morena para protagonizar su nueva tira, cualquiera se animaría a presagiar carreras meteóricas para ambos. Ese je ne sais quoi que Morena capta al instante se trasluce en los ojos de cada uno de los actores del flamante elenco, integrantes de Otro Mundo, la escuela de artistas que cuenta con la mentoría de su creadora.

Cada joven artista que se mueve por el semillero de talentos de Morena cuenta con una musicalidad natural y ella se encarga de delinear el color de cada uno de ellos. "Cuando elijo a mis actores juego con una mezcla entre el cuento y la verosimilitud. Ellos son los personajes y los personajes son ellos", le detalló a LA NACION sobre sus jóvenes promesas. En algunos casos, como el de Tomás Benítez, un talentoso bailarín que forma parte del elenco, fue la propia directora de contenidos la que lo contactó a través de sus redes sociales para formali-Evidentemente, tengo ojo para zar una entrevista junto a sus pa-Instagram un video de una de sus coreografías.

Además, se destacan en el guion el personaje interpretado por Josela Barbeito (un adolescente dentro del espectro autista) y el de Joaquín Reffico, que se pondrá en la piel de

"Con Mora Bianchi fue amor a



Rafael Ferro con Isabel Macedo, que retoma su papel

primera vista y con otros, no tanto. Tuvieron un año de entrenamiento v al llevarlo adelante uno va descubriendo la calidad de los artistas. tanto a nivel artístico como humano, que también es importantísimo. Si el artista y la persona no conviven, terminan siendo personajes siniestros que viven para el halago, la fama, el dinero y terminan haciendo cosas por plata y nada más. Eso termina por arruinar todo", comentó Cris Morena.

Sobre el proceso de selección de talentos para su nueva ficción, Morena compartió algunos detalles: "Antes trabajaba con chicos que se iban formando mientras iban

trabajando, pero ahora lo que hago es expandir el talento que ya traen. Tanto Mora como Toti [Ramiro Spangenberg son dos grandes cantantes. Toti al principio no sabía bailar y ahora baila, además de tocar cuatro instrumentos y componer. Me emociona cuando una persona que trae naturalmente un talento, de golpe se abre, lo muestra y empieza a jugar. Para Margarita teníamos ya escritos los 40 capítulos y las 40 canciones así que tenían que aprenderse un montón de letras y ponerse a trabajar. Está saliendo fantástico, y eso es algo que me sorprende y me emociona", le había señalado a LA NACION durante el rodaje de Margarita en Uruguay.

Margarita es una adolescente huérfana que no conoce su pasado por ello tampoco vislumbra su futuro: es hija de Florencia (Florencia Bertotti) y Máximo (Fabio Di Tomaso) y heredera al trono de Krikoragán, pero no lo sabe. En momentos de gran agitación en este reino ficticio, sus padres la exiliaron a ella (entonces bebé) y a sus hermanos para protegerlos, y desaparecieron del mapa.

#### Fortuna familiar

Al enterarse de la desaparición de su familia, la villana tía Delfina se aprovecha de una huérfana que posee un gran parecido con Margarita y la pone en su lugar para apropiarse así de la fortuna familiar. A lo largo de la primera temporada, Margarita emprenderá un largo camino en busca de cumplir sus sueños artísticos, recuperar su fortuna y encontrar el amor verdadero.

Con "calidad de cine y ritmo de tira", Margarita despliega una producción a gran escala. La propuesta cuenta con 40 capítulos, 40 canciones, 70 locaciones y un equipo de más de 350 personas que desempeñan tareas técnicas y artísticas. En diciembre de 2023 LA NACION VISITÓ el set de grabación de Margarita en Montevideo y le consultó al equipo de producción las razones que los llevaron a rodar la serie en Uruguay y no en la Argentina.

Los productores destacaron que en aquella elección se tuvieron en cuenta la calidad de las locaciones, los beneficios impositivos y la previsibilidad económica.

Otra de las ventajas valoradas por los productores tiene que ver con la facilidad en la cuestión logistica y las horas de rodaje por jornada. En la Argentina el límite es de diez horas, porque los rodajes de series quedaron bajo el convenio del Sindicato Argentino de Televisión (SAT), mientras que si ese trabajo estuviera bajo el paraguas del Sindicato de Cine y Publicidad (SICA), las jornadas podrían ser de hasta doce horas.

ESPECTÁCULOS 3 LA NACION | VIERNES 23 DE AGOSTO DE 2024



# "Es mucho más que un hobby, es un estilo de vida"

APASIONADOS. El Mundial de Tango, que finaliza el martes próximo, cuenta con participantes de todo el mundo; una pareja india viajó 14.000 kilómetros para bailar en Buenos Aires

#### Viene de tapa

Shreya es ama de casa y tiene un máster en economía. Manoj es un cardiólogo intervencionista, jubilado del ejército indio. Sus caminos se cruzaron en Pune, en una clase de baile, donde ambos, accidentalmente, descubrieron el tango.

Como dijo Jorge Luis Borges, "el tango es un producto de un encuentro de culturas, un testimonio de la bravura y la dureza de aquellos que se atrevieron a soñar en los arrabales de Buenos Aires". Hoy, esta música es un símbolo de nuestra identidad y sigue uniendo culturas, continentes e idiomas a través de los bailarines que llegan desde todos los rincones del mundo a competir por el título.

En el pasillo que conecta el detrás de escena con la pista principal, los bailarines esperan su turno.

Se escuchan diferentes lenguas y acentos; el inglés predomina, aunque no todos lo comprenden, lo que no impide la comunicación. Shreya se maquilla en silencio y, con señas, pide "permiso" para usar el único espejo libre. Lleva una falda floreada y una blusa negra ajustada. Por un momento, Buenos Aires vuelve a abrir sus brazos al mundo, como lo hizo en siglos pasados.

"Empecé a bailar salsa por recomendación de un amigo, pero un día, por error, entré a una clase de tango", recuerda Manoj. En retrospectiva, ese "error" resultó ser un acierto. Por su parte, Shreya conoció el tango a través de internet y quedó hipnotizada. "Le pregunté a mi profesora de baile qué era esa danza, y cuando me dijo que era tango argentino, supe que tenía que aprenderlo", cuenta.

En la India, son pocas las escuelas de tango, pero Shreya y Manoj coincidieron en la misma clase hace cuatro años y medio, y desde entonces, comenzaron a entrenar juntos. "El tango requiere una conexión profunda con tu pareja de baile, algo que no es tan intenso en la salsa ni en el vals", coinciden. "Además, vivimos muy cerca, a solo 10 minutos, y nuestras familias estuvieron de acuerdo", dice Shreya. Con el tiempo, empezaron a practicar con mayor frecuencia, hasta que llegaron a hacerlo todos La competencia los días, excepto los domingos. "Se convirtió en parte de nuestra vida diaria, en un refugio", añade Manoj. En los meses previos al Mundial, esa pasión se intensificó, entrenando en doble turno para llegar lo mejor preparados posible a Buenos Aires.

La primera vez que Shreya y Ma-



Shreya y Manoj ultiman detalles antes de salir a la pista

SANTIAGO CICHERO

noj pisaron suelo argentino fue en 2023, no como competidores, sino como simples espectadores, atraídos por el magnetismo del tango en su tierra de origen. "Vinimos con el grupo que formó uno de nuestros maestros, y fue como un sueño hecho realidad", dice Shreya con una sonrisa. "Todo lo que habíamos leído y visto en videos cobró vida". Durante esa primera visita, asistieron al Festival de Tangode La Plata y pasaron tres semanas explorando la ciudad, yendo de milonga en milonga, empapándose de la cultura tanguera y aprendiendo de los maestros locales. "Fue como si nos hubiéramos sumergido en un océano de tango -comenta Manoj-. No queríamos volver". Fue en ese momento que decidieron, no solo aprender más, sino competir: "Nos dimos cuenta de que queríamos llevar nuestro amor por el tango más allá". Así, comenzaron a preparar su regreso a Buenos Aires, esta vez para competir en el Mundial.

El Mundial de Tango es un evento que reúne a los mejores bailarines del mundo. Las rondas clasificatorias de la categoría Tango de Pista, en las que participaron Shreya y Manoj el martes pasado, se llevaron a cabo en la Usina del Arte, un espacio cargado de historia y cultura en el barrio de La Boca. Ahí, bajo la atenta mirada de los jueces, la pareja india pisó la pista por primera vez junto a otras nueve pares de tangueros más. "No sabíamos qué esperar -admite Manoj-. Sabíamos que la competencia sería feroz, pero el ambiente, la gente, todo fue mucho más de lo que habíamos imaginado", agrega ella.

Con el auditorio casi lleno, un ambiente con una energía especial y las luces que marcaban cada movimiento en la pista, Shreya y Manoj salieron al escenario. "An-

#### PROGRAMACIÓN DESTACADA

#### Hoy

Karina Beorlegui yel Chino Laborde con Fede Mizrahi en Esquina Homero Manzi (Av. San Juan 3601), a las 18

#### Mañana

Raúl Lavié en el Teatro Gran Rivadavia (Av. Rivadavia 8636), a las 20

#### Domingo

Concierto de cierre: Néstor Marconicon la Orquesta del Tango de Buenos Aires, en el Teatro Colón (Tucumán 1171), a las 17

tes de salir, estábamos muy nerviosos -confiesa ella-. Pero en cuanto sonó la música, todo desapareció, y nos entregamos por completo ". Bailaron tres tangos: "Tres esquinas", de D'Agostino Vargas; "A los amigos", de Pugliese y "Sobre el pucho", de D'Arienzo. La conexión que trabajaron durante años fue lo que los sostuvo durante su presentación, aunque sabían que solo 40 parejas llegarían a la semifinal.

Cuando la música se detuvo y dejaron la pista, Shreya y Manoj sintieron una mezcla de alivio y satisfacción. A pesar de su entrega, el resultado llegó a las 9 de la noche, cuando terminaron todas las rondas. Su puntaje, 6.445, quedó por debajo del corte de 7.040, necesario para pasar a las semifinales. Sin embargo, quedarse afuera del certamen no les quitó la sonrisa. "Más allá de todo, sentimos que dejamos todo en la pista", reflexiona Manoj.

Para ellos, haber llegado hasta este punto es el verdadero logro. "El hecho de estar acá, en Buenos Aires, compitiendo en el Mundial de Tango, es algo que nunca antes imaginamos; todavía me cuesta creer que estamos acá", dice Shreya. "El tango es un viaje, y nosotros apenas estamos empezando", concluye Manoj, con la certeza de que esta experiencia es solo el comienzo de su historia tanguera. •

### Almodóvar mostró un adelanto de su primer film en inglés

CINE. La habitación de al lado tendrá su estreno en Venecia el mes próximo

"Creo que más tarde o más temprano, lo voy a hacer", prometía Pedro Almodóvar a la revista IndieWire en 2023, cuando le consultaban sobre la posibilidad de que, después de cuatro décadas de carrera exitosa y celebrada en todo el mundo, fuera a dirigir un largometraje hablado en inglés. La cuenta pendiente del director español por fin está a punto de ser saldada. Su nueva película, La habitación de al lado, protagonizada por Tilda Swinton y Julianne Moore, tendrá su premiere mundial el 2 de septiembre en el Festival de cine de Venecia. Esta semana se dio a conocer el primer adelanto del esperado film que se rodó entre Madrid y Nueva York, cuyo guion fue escrito por el propio realizador a partir de una novela, Cuál es tu tormento, de la escritora norteamericana Sigrid Nunez.

Fiel al estilo Almodóvar, el tráiler es más una evocación de sentimientos, climas y complicados vínculos que una introducción narrativa aunque El Deseo, la productora de los hermanos Almodóvar, ya había dado a conocer una síntesis del argumento. Según la descripción, en el film que llegaría a las salas locales distribuido por Warner a principios de 2025, Swinton y Moore interpretan a Martha e Ingrid, respectivamente, dos escritoras de éxito que se hicieron amigas cuando trabajaban en una revista, pero se distanciaron cuando la primera se dedicó al periodismo de guerra y la segunda a la ficción. Su reunión las lleva a explorar su pasado y su vínculo cruzado por "la interminable crueldad de la guerra y las dos muy diferentes maneras en que las autoras escriben".

En la película también aparecen los actores norteamericanos John Turturro y Alessandro Nivola, además del argentino-español Juan Diego Botto. En cuanto a las protagonistas, Swinton ya habia trabajado con el director en el cortometraje La voz humana, el primer intento del realizador manchego de hacer una ficción en inglés. Para Moore, en cambio, este film significa una primera vez. • Natalia Trzenko



Tilda Swinton y Julianne Moore

#### El tiempo para la ciudad

para la ciudad www.lanacion.com.ar/tiempo Fuente: SMN y Observatorio Naval



Hoy mín. 6" | máx. 13"

Nublado
Con vientos moderados
del sector noroeste

#### **Mañana** mín. 5" | máx. 13"

Inestable Parcialmente nublado y con algunos chubascos



Sale 7.23 Se pone 18.29 Luna

Sale 23.16 Se pone 10.10 Nueva 2/9
 Creciente 11/9

○ Llena 18/9
 ● Menguante 26/8

SANTORAL San Zaqueo. | UN DÍA COMO HOY En 1812, en la torre de la Iglesia de San Nicolás se iza por primera vez la bandera celeste y blanca en Buenos Aires. | HOY ES EL DÍA del Internauta.

#### Sudoku | DIFICULTAD ALTA

Anote un número del 1 al 9 en cada casilla vacía, de modo que ninguno se repita en una misma fila horizontal, ni en una misma columna vertical, como tampoco en un mismo cuadrado remarcado de 3x3.

| 9 | 6   | T | 2 | 3 | 8 | 1 | b |   |
|---|-----|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Z   | 8 | 5 | 6 | b | 3 | 9 | 1 |
| b | 3   | 5 | 9 | I | L | 6 | 2 | 1 |
| 2 | t   | 4 | 3 | 8 | 5 | 9 | 6 | 1 |
| 5 | 9   | 4 | 6 | Þ | I | Z | 8 | 1 |
| ε | 8   | 6 | 4 | 2 | 9 | I | 5 | 1 |
| I | 5   | 9 | b | L | Z | 8 | ε | ( |
| 8 | tr. | 3 | T | 9 | 6 | 5 | 1 | 1 |
| 6 | 1   | Z | 8 | 5 | 3 | + | I | 4 |

#### DESCUBRÍ MÁS JUEGOS EN: lanacion.com.ar/juegos

| 6 |   |   | 5 |   | 2 |   | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | 7 | 5 | 6 |   | 3 |   | 8 |
| 9 |   |   |   | 4 | 6 |   |   |
|   |   |   |   | 7 |   |   |   |
|   | 8 | 2 |   | 9 |   |   |   |
|   |   |   |   | 3 |   | 1 |   |
|   |   | 9 | 1 |   | 5 |   |   |
| 1 | 6 |   |   |   |   |   | 7 |
| 5 | 4 |   |   |   |   |   |   |

© Ediciones de Mente

#### Humor petiso Por Diego Parés



Hablo sola Por Alejandra Lunik



#### Gaturro Por Nik



Mabel y Rubén Por Tute



Genio y figura Por Max Aguirre



Macanudo Por Liniers∗



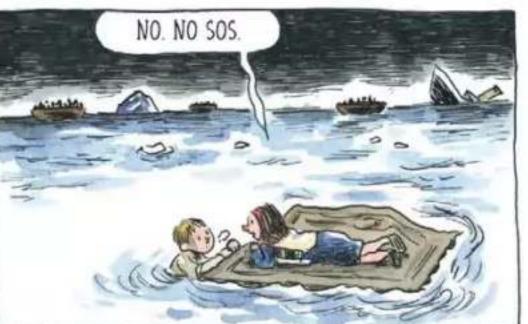